# LARAZON 25

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL - JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 - AÑO XXVI - 9.223 - PRECIO 2,00 € - EDICIÓN NACIONAL

12



En casa de Mateo Díez en vísperas del Cervantes: «Dejaré mucha obra inédita»

#Metoo teatral contra Ramón Paso: catorce mujeres le acusan de acoso sexual

P. 41



## El PSE ve en Sánchez un lastre pero Moncloa lo impone en el mitin final

Los socialistas vascos miden en sus estudios que la «injerencia» del presidente les penaliza por Bildu Feijóo reta al líder del PSOE a aislar al partido de Otegi con un compromiso ante notario

El efecto Bildu y el blanqueamiento que el PSOE ha hecho de los herederos de Batasuna desagrada a los socialistas vascos, tanto como los acuerdos firmados en Navarra o la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu, que colocó a Pedro Sánchez en una posición más que incómoda. Por eso tras la polémica por la negativa de Bildu a condenar el terrorismo de ETA, desde el PSE se ha visto con contrariedad la «imposición» de Moncloa de que el presidente protagonice la jornada del cierre de campaña. P. 6 a 9

Editorial: El impagable servicio del PSOE a Bildu P.3



El Real Madrid acabó con el campeón de Europa para alcanzar las semifinales

#### El Madrid, heroico semifinalista

Se impuso en la tanda de penaltis al City después de un enorme ejercicio de concentración para frenar el empuje local. El Bayern, rival en «semis» P. 52 º 54



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

#### Hacienda pagará 552.000 euros al novio de Ayuso, que habla de «cacería»

La presidenta madrileña, tajante: «Yo no mentía; tenía razón, como se está viendo» p. 12



El neuroma de Morton obligó a la Reina Letizia a sentarse

#### El Rey ensalza desde Holanda la Monarquía: «Garantiza estabilidad»

Subraya la continuidad del modelo con las princesas Leonor y Amalia p. 14

El Gobierno resucita los peajes en boca de Óscar Puente: «Las carreteras no son gratis» P.22 2 OPINIÓN

Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN

El bisturí

## El Sanchismo destroza la Sanidad pública



Sergio Alonso

esde que Pedro Sánchez protagonizó la moción de censura que dio al traste con el Gobierno de Mariano Rajoy se ha producido en España una realidad incuestionable: los servicios públicos que la izquierda y la ultraizquierda tanto dicen defender se han degradado hasta niveles que amenazan con ser irreversibles. La afirmación no es una apreciación subjetiva, fruto de un sesgo ideológico o producto de inquina alguna. Basta con montarse cualquier día en uno de los trenes de Cercanías dependientes del Ministerio del «hooligan» Óscar Puente que circulan por Madrid, o revisar los sucesivos informes Pisa sobre la situación de la Educación en nuestro país para certificar el aserto.

Otra de las joyas del Estado de Bienestar que sufre un deterioro ya casi irreparable es la Sanidad pública. Desde que Sánchez se instaló en Moncloa aupado por Podemos y los nacionalistas, allá por mediados de 2018, hasta finales del pasado año, el número de pacientes en espera de una intervención quirúrgica en el conjunto del país ha pasado de 584.018 a 849.535. Un récord histórico que conviene calibrar en su justa medida, porque más importante incluso que el dígito total de afectados es el tiempo medio que han de esperar para someterse a una cirugía. A finales de 2019, a las



Desde que Sánchez se instaló en La Moncloa, la Sanidad pública sufre un deterioro ya casi irreparable

puertas de esa pandemia de Covid que el Gobierno no vio venir pese a las alertas que por entonces lanzaba la Organización Mundial de la Salud (OMS), dicha demora media era de 121 días. Hoy, llega a los 128. Más de 4,2 meses para ser operados, un tiempo al que hay que añadir el que se tarda en acceder al médico de familia, los 101 días que hay que esperar para acceder al especialista que prescribe la operación, y el que se demora en realizar y obtener el resultado de las pruebas diagnósticas que dan pie a indicar la intervención en el quirófano.

¿Qué han hecho hasta la fecha los sucesivos gobiernos de izquierdas para frenar la tendencia y poner fin a este gravísimo problema, que habla bien a las claras de la situación de deterioro por la que atraviesa la Sanidad pública en España? Absolutamente nada. Ni la financiación de la Sanidad ha aumentado -el gasto público no sobrepasa el 7% del PIB-, ni se han reformado las leyes anacrónicas que la rigen y que convierten a los sanitarios en funcionarios, ni se han articulado planes de choque efectivos para descargar al sistema. Por si fuera poco, el Gobierno actual y la ministra de Sanidad se empeñan en echar aún más leña al fuego de un sistema que está a punto de colapsar. Por un lado, infra financian Muface, en una estrategia de muerte lenta que tendrá como consecuencia la saturación progresiva del modelo público con funcionarios que hasta ahora venían recibiendo atención en la privada. Por el otro, sobrevuela una reforma legal que retocará la Ley 15/1997 de nuevas fórmulas de gestión y que en la práctica podría cercenar los conciertos con clínicas y hospitales privados, que actuaban como descarga del modelo público. Un contrasentido más de un Gobierno dedicado en cuerpo y alma a la propaganda y a usar su poder para desprestigiar Isabel Díaz Ayuso, y al que los datos sobre listas de espera han vuelto a dejar en evidencia. Mientras España tarda 128 días en operar a sus enfermos, la Sanidad pública de Madrid de la denostada presidenta lo hace en sólo 51 días. Esta es la realidad.

#### Las caras de la noticia



José María Fuster-Fabra Jurista

#### Premiado por la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.

José María Fuster-Fabra ha sido premiado por la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil (HABECU) con el galardón «General Nieva». Se le entregará el próximo 25 de abril en Madrid.



José Bogas Consejero delegado de Endesa

#### Endesa alcanzará cero emisiones en 2040.

El Consejo de
Administración de
Endesa ha aprobado
el Plan Estratégico de
Sostenibilidad 20242026, que confirma su
objetivo de alcanzar las
cero emisiones en 2040.
El plan ha contado con
todas las áreas de la
compañía.



Ignacio Garralda Presidente de Mutua Madrileña

#### Compromiso contra la violencia de género.

Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias han creado una mesa de expertos para seguir combatiendo la violencia de género a través de su acción de Responsabilidad Corporativa «Contra el maltrato, Tolerancia Cero».

#### Y volvieron cantando

### Lo que ya no cuela



Julián Cabrera

n una clara demostración de olfato político y de visión con las luces de larga distancia decía el que fuera todopoderoso presidente del PNV Xabier Arzallus que, cuando ETA pusiera punto final al uso de las bombas y las pistolas, la etapa que se abriría en la política vasca y también en la española terminaría por obligar al PNV, si no a reinventarse, al menos a cambiar algunos «chips» de su argumentario ante el electorado soberanista si no querían comprobar cómo la antigua Batasuna, hoy Bildu, terminaría por pisar una gran parte de la merienda electoral

peneuvista, con posibilidades de convertirse en primera fuerza política. Arzallus ya contemplaba hace más de dos décadas, incluso con mayor clarividencia que los actuales políticos vascos... y españoles lo que ahora ya se ventila con el horizonte de los comicios que llaman a un millón ochocientos mil vascos este domingo. Pero la ceguera del PNV en los últimos años, con decisiones en Euskadi y en Madrid que claramente cargan la mochila de Andoni Ortuzar, acaba convirtiéndose en mera anécdota comparada con los desatinos de un partido socialista que concurre a estas elecciones con la misma expectativa con la que acudió a la cita de la selecciones gallegas y de otras comunidades autónomas en el resto del país exceptuada Cataluña y que no es otra que la de conseguir consolidarse como tercera opción política en territorios donde en otro tiempo aspiro y consiguió ser primera fuerza.

El toque a rebato general en el seno del PSOE

tal magnitud que los intereses socialistas en determinadas comunidades del país acaban siendo relegados a un segundo plano, ante la prioridad del pacto con fuerzas no precisamente comprometidas con los intereses nacionales y los valores constitucionales. Contemplar ahora a dirigentes socialistas pedir las sales anti sofoco frente a lo que representa la misma Bildu con la que llevan cinco años pactando y lo seguirán haciendo tras el domingo 21, sencillamente ya no cuela además de suponer todo un insulto a la inteligencia de una opinión pública a la que desde las terminales de Moncloa y Ferraz se arroga una supuesta amnesia borreguil que supuestamente permite decir una cosa y la contraria al día siguiente con total impunidad. No lo duden, a partir del lunes 22 cambio de registro: la Bildu de Otegui rebosará pedigrí democrático.

para mantener a Sánchez en La Moncloa es de

IA RAZÓN • Jueves. 18 de abril de 2024

OPINIÓN 3

#### Editorial

## El impagable servicio del PSOE a Bildu

ratan los portavoces gubernamentales, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, como figura destacada, de desvincularse de su alianza parlamentaria con Bildu, conscientes de que entre su electorado en el País Vasco no todos padecen de la pérdida de memoria y, sobre todo, de la brújula moral que afectan a La Moncloa. Al mismo tiempo, los analistas políticos hacen cábalas, a tenor de lo que pronostican las encuestas, que es una victoria por la mínina de los herederos de la banda etarra, sobre las consecuencias que tendría para la estabilidad del Gobierno si los socialistas negaran su apoyo a los de Arnaldo Otegui para mantener al PNV al frente del ejecutivo de Vitoria contra el mandato de las urnas. Sin embargo, no parece que sea una disyuntiva que deba preocupar demasiado en La Moncloa por cuanto el servicio que ha prestado el PSOE al brazo político de ETA, su «normalización institucional», es de todo punto impagable. Así, en pocos de sus aliados de investidura hallará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mayor lealtad y espíritu de colaboración. De hecho, allí donde los intereses del sanchismo han sido más perentorios ha podido contar con el respaldo de los proetarras, ya fuera en Navarra, ya en el Congreso, donde los seis diputados de Bildu han votado disciplinariamente todas y cada una de las 17 propuestas socialistas de la legislatura, como hoy publica LA

RAZÓN, sin ni siguiera recurrir a esa retórica de la queja vergonzante que caracteriza el apoyo de los de ERC. Por ello, que los socialistas vascos quieran, a estas alturas, renegar de una relación tan beneficiosa para Ferraz presenta tintes de vodevil que, por supuesto, no servirán para recuperar un voto joven de izquierdas que, como en Galicia, han echado en manos del soberanismo neo marxista y populista, que es el disfraz político adoptado por quienes, no hace tanto, trataron de imponerse por el terror de masas a la democracia española. Pero, por supuesto, si Bildu viene actuando como el mejor escudero de Pedro Sánchez no es sólo por gratitud, sino porque su principal objetivo es la excarcelación de los terroristas presos y el final de los procedimientos judiciales abiertos contra la banda, que pretenden esclarecer los trescientos asesinatos cometidos por ETA que permanecen sin resolver. La primera etapa, el «blanqueamiento político» de quienes aun promueven activamente, mediante esa violencia de «baja intensidad», la exclusión social de quienes defienden un País Vasco en el marco constitucional, ya se ha producido y sin necesidad de abjurar de su pasado asesino, pero para el siguiente paso, el de la impunidad judicial, es imprescindible que el Partido Popular no llegue a alcanzar el gobierno de la Nación, lo que, sin duda, sucedería en el caso de que Sánchez se viera obligado a adelantar otra vez. las elecciones generales.

#### **Puntazos**

#### Ayuso dice la verdad y el sanchismo, no

La Agencia Tributaria ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tal y como esta había asegurado hace semanas cuando el sanchismo arrancó el linchamiento público de un particular y agudizó la cacería política de Isabel Díaz Ayuso. La inspección fiscal, una de las miles que Hacienda realiza anualmente, derivada en la clásica controversia entre las partes, podría haberse sustanciado con la conformidad habitual en estos litigios, si Moncloa no hubiera instrumentalizado a la Fiscalía hasta empujarla a la comisión de actos presuntamente delictivos ya judicializados. Con toda seguridad, el Gobierno no se dará por vencido. Las cloacas reanudarán el acoso en cuanto tengan la oportunidad y el orfeón mediático acompañará. Ayuso dijo la verdad y el sanchismo mintió. Ninguna novedad. En una democracia plena, se amontonarían las dimisiones, pero es que la de Sánchez es una democracia demediada.

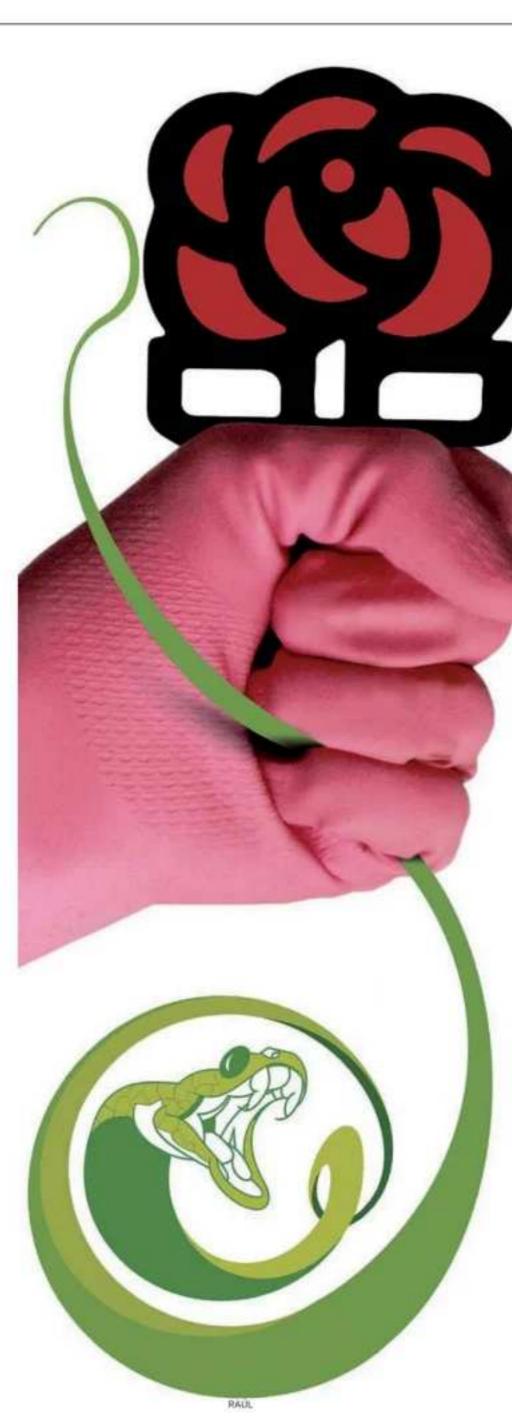

#### El submarino Jaqueca

halear

Una cosa son las declaraciones en público y otras las privadas. Y es que en Vox hay quienes empiezan a estar hartos del sainete balear tras la última crisis que se ha saldado con la dimisión de dos portavoces. Unas salidas que se suman a otras producidas anteriormente. La situación del partido en el archipiélago es complicada, pero en la calle Bambú siguen respaldando - y enviando el mensaje a buenos entendedores a través de algún medio afín- de que Jorge Campos continúa siendo el hombre de confianza de la dirección nacional.

4 OPINIÓN Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Fact-checking

## Miguel de Cervantes Escritor

#### La información

#### Un nuevo ensayo sobre el Quijote asegura que la acción de la inmortal novela transcurre en su práctica totalidad en tierras de Cataluña.

El trabajo, cuyo autor es Pere Coll, del instituto catalán de Nova Historia, se titula «En Quixot de les Garrigues a les Muntanyes de Prades de Miguel de Cervantes», como se recoge en «The Objective» y se ha viralizado rápidamente en las redes sociales. Además, Pere Coll afirma que Miguel de Cervantes nació en Cataluña, por lo que conocía perfectamente los paisajes del Principado.

#### La investigación

No es la primera vez que presuntos historiadores ligados al nacionalismo catalán tratan de vincular con Cataluña las grandes obras y gestas de la historia española. En este caso, el consenso científico de los últimos tres siglos sitúa el inicio del Quijote en la actual Castilla-La Mancha, continúa en Aragón, y finalmente llega a Barcelona, para devolver la acción a sus comienzos manchegos. El acta de bautismo de Cervantes dice que nació en Alcalá de Henares, en 1547.

#### El veredicto



VERDADERO. Atención: es cierto que circula por las redes la versión de que Cervantes era catalán y que el Quijote transcurre en su práctica totalidad en Cataluña, afirmaciones que no se sostienen de ninguna manera.

#### Eleuteria

## Recaudar con inflación



Juan Ramón Rallo

ecía Milton Friedman (1912-2006) que la inflación era un impuesto sin legislación. Y lo decía por dos motivos. El primero porque la inflación devora el poder adquisitivo de los ciudadanos, de modo que, a efectos prácticos, equivale a una expropiación de una parte de su patrimonio (aquella que mantiene en saldos de tesorería).

El segundo es que la inflación eleva los precios y, por tanto, también los ingresos (aun cuando pueda hacerlo en menor medida que los precios) y esa elevación nominal (que no real) de los ingresos puede conducir a que los impuestos que deba abonar al Fisco también se incrementen tanto en términos absolutos como relativos.

Esto es, de hecho, lo que viene sucediendo en España desde hace años pero, sobre todo, tras el reciente fogonazo inflacionista de los últimos años. Los tramos del IRPF siguen nominalmente congelados (desde hace ya 15 años), de manera que la capacidad económica que deberían reflejar se ha ido diluvendo con el tiempo: o dicho de otro modo, 30.000 euros hoy no representan

la misma «riqueza» que 30.000 euros en 2014 o que 30.000 euros en 2008 y, sin embargo, quien cobra hoy 30.000 euros abona el mismo tipo impositivo medio que quien ganaba 30.000 euros en 2014 o 30.000 euros en 2008. Por tanto, la inflación ha permitido que el Estado suba silenciosamente el IRPF a las rentas bajas y medias sin necesidad de pasar por el Parlamento.

Sin ir demasiado lejos, el Registro de Economistas Asesores Fiscales acaba de publicar un informe en el que estima que un contribuyente que ingrese 30.000 euros anuales se ahorraría 232 euros anuales en IRPF si el Gobierno ajustara la tarifa según la inflación acumulada en el período 2021-2023. En verdad, sin embargo, que no sólo debería deflactar la tarifa, sino todos los otros beneficios fiscales; y no sólo debería hacerlo para el período 2021-2023, sino por toda la inflación acumulada desde 2008.

El catedrático de Economía, José Félix Sanz, estima que cada contribuyente se ahorraría alrededor de 1.500 euros anuales si todos estos reajustes -tan justos como necesarios- fueran finalmente aprobados. Pero el Gobierno no tiene la menor intención de que esos ajustes salgan adelante ya que su objetivo es maximizar la rapiña sobre los ciudadanos: y lo está haciendo con la ayuda de la inflación.

El tripode

## El fútbol: del «amor a los colores» a Rubiales y Negreira



Jorge Fernández Díaz

I fútbol español tocó el cielo futbolístico al conseguir ser el brillante campeón de la 19ª edición del Mundial, celebrado en Sudáfrica en 2010. Aquel gol de Iniesta en el minuto 116 del partido, ya avanzada la segunda mitad de la prórroga de la gran final jugada el 11 de julio, está indeleblemente grabado en la memoria y la retina de millones de españoles. El pasado año 2023, las féminas también consiguieron la victoria en el Mundial futbolístico correspondiente, pero las comparaciones dicen algunos que son «odiosas» y ciertamente esta comparación no tiene color en este caso. No solo porque el fútbol es un deporte en el que existe una arraigada tradición y afición considerándolo -hasta ahora al menos-como un deporte exclusivo «masculino», sino porque además, el feminismo ideológico ha dejado como recuerdo de esa victoria la bochornosa imagen del beso del entonces presidente de la RFEF a la capitana Jenny Hermoso. No es comparable por tanto la emoción y entusiasmo que provocó aquella inolvidable final futbolística de Sudáfrica, con esta otra, tan reciente como empañada por estar indisolublemente unida a ese momento,

convertido en detonante del «caso Rubiales» como icono de esa final. Pero remontándonos de esa lamentable anécdota a lo más general, esos dos recuerdos de dos finales futbolísticas mundiales ganadas ambas por nuestras respectivas Selecciones nacionales, señalan la penosa situación en la que se encuentra la gestión en España del considerado como «deporte Rey». Dos nombres pueden ser suficientes para definirla y entenderla: Rubiales y Negreira, a los que por aquello de que «no hay dos sin tres», se les acaba de unir el de Rocha. Hubo un tiempo en el que se aludía al «amor por los colores» para referirse a la afición por un equipo, representado por los colores de su equipación, en especial los de su camiseta. Esta definición se aplicaba a los jugadores que, pese a ser profesionales, acreditaban sentiruna particular atracción por un determinado Club. Hoy, la carencia generalizada de valores en la sociedad, se refleja con intensidad en el fútbol hasta ahora considerado como el Rey deportivo, y donde la atracción por «los colores» parece referirse a los colores de los euros, el yen, los dólares, o mejor, el de los petrodólares. El fútbol profesional se ha convertido en un negocio, con los clubes transformados en sociedades anónimas deportivas, y con presidentes sin vinculación alguna con su historia. Así como grandes estrellas futbolísticas jugando en equipos y ligas del Golfo Arábigo o del Japón, son un ejemplo claro de ello. Y de la decadencia general de Europa.

#### LARAZON

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Denechos Reservados. Queda prohibida la reproducción. distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, tutal a parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines: comerciales a las que el editor se apone expresamente conforme a los articulos 8 y 32.1 de la L.P.i.

Presidente:

Mauricio Casals

Director: Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso

Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprun,

Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo

Delegaciones: Aridalucía:

José Lugo; Castilla y León: Raul Mata; Valencia y Murcia: Alicia Marti y Mari Cruz Guillot

Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platon, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martin, E. Montalbán, P. Rodríguez, J.L. Carrasco

Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera **Directores:** Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad). Noemi Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martinez (Financiero).

TRIBUNA 5

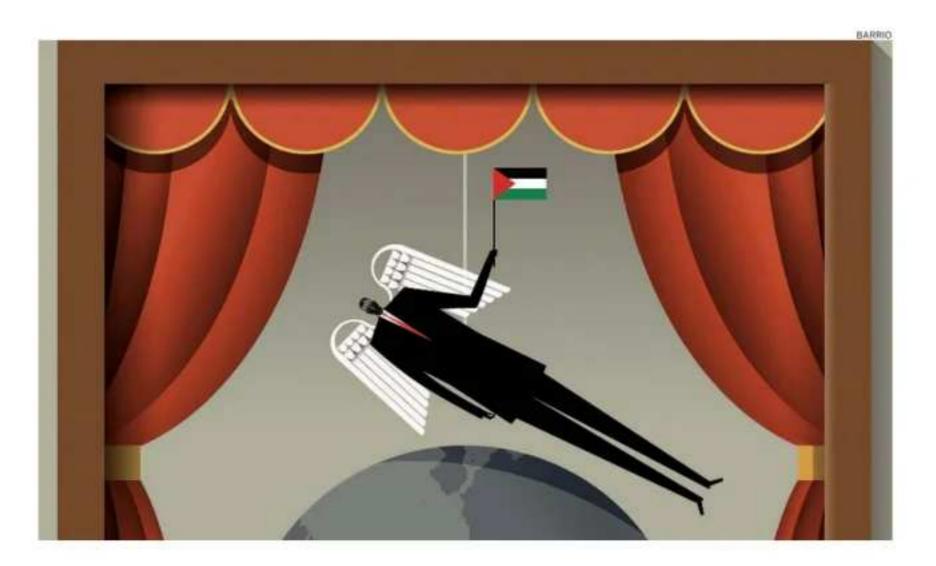

## Rehenes políticos y escudos humanos



Anna Grau

éjenme proponerles un alto el fuego dialéctico. Vamos a hacer como que en este país se puede hablar serenamente y con seriedad de dos temas tabú: Israel y Cataluña. Mi objetivo es plantear una reflexión que pueda interesar a todas las personas de buena voluntad, sea cual sea su posicionamiento previo sobre ambos escenarios.

Viene siendo muy comentado el afán del actual presidente español, Pedro Sánchez, por erigirse en valedor de un eventual Estado palestino. A quien esto firma le cuesta reprimir su alarmada perplejidad ante la insistencia en usar el comodín de «los dos Estados» como respuesta invariable a todo lo que acaece en Oriente Medio. Acaezca lo que acaezca. Perdónenme la insolencia, la ingenuidad o un poco de ambas: si de verdad se creía y se cree que la solución pasaba y pasa por la creación de un Estado judío y otro palestino, ¿por qué se frustró la ocasión de hacer justamente eso el 14 de mayo de 1948? ¿Por qué se han desaprovechado todas y cada una de las ocasiones de hacer eso mismo desde entonces?

¿No será que para muchas de las partes implicadas ha sido y sigue siendo más interesante y prioritaria la destrucción de Israel que la construcción de ningún fantasmal Estado palestino? Dicho esto, lo de fantasmal, sin ningún ánimo de ofender. Sólo de llamar la atención sobre la dramática inexistencia de sujetos políticos solventes con los que discutir semejante asunto. ¿Dónde echa uno la instancia para crear «estructuras de Estado» palestinas? ¿En los túneles de Hamas? ¿En Damasco? ¿En Beirut? ¿En Teherán?

Si algo ha dejado claro el reciente ataque de Irán contra Israel, es que el tremendo sufrimiento de los civiles en la franja de Gaza es sólo la punta de un iceberg de intereses y de odios que, a poco que nos descuidemos, podría desatar una Tercera Guerra Mundial. Si no esque de forma encubierta no lleva ya años desatándose. Bien es verdad que con impactos muy asimétricos sobre unos y otros. Es dificil embridar la amargura cuando vesy oyes aconsejar a países enteros que se dejen invadir o masacrar para no «desestabilizar» al resto del mundo. ¿Se acuerdan de los que aconsejaban quitarse de en medio mientras Putin invadía Ucrania por no «arrastrar» a toda Europa a una guerra? ¿No es justo lo que predicaba Chamberlain, el primer ministro británico que amablemente defendió ceder a Hitler 30.000 km (casi la extensión total de Cataluña) de Checoslovaquia, en los infames Acuerdos de Múnich? Si a toro pasado todos preferimos identificarnos con Churchill, ¿por qué, en la práctica, salen muchos más imitadores de Chamberlain?

No me corresponde a mí decir si el gobierno ucranio de Zelenski o el ísraelí de Netanyahu están enteramente libres de culpa o de reproche. Pero no creo que sea serio pedir a ningún país del mundo que renuncie a defenderse de pavorosas amenazas existenciales que caen por su propio peso. Por mucha propaganda cruel o simplemente frívola que las pretenda negar. Por favor, miremos ciertos hechos a la cara: es posible que los únicos defensores sinceros de un Estado palestino, o cuanto menos de una solución para los civiles palestinos en tierrade nadie y de Hamas, estén dentro de Israel (por la cuenta que les trae, la de sobrevivir...), no fuera. Fuera, hay muchos, muchísimos más, defensores de usar a esos civiles palestinos como escudos humanos de la judeofobia pura y dura. Sólo así se entiende el eterno y literal torpedeo de todo posible acercamiento a una solución.

Nada más hay que ver quiénes son los aliados de unos y de otros. Empezando por el acreditado idealista Pedro Sánchez. ¿Pero alguien todavía puede creer, a estas alturas, que Sánchez es un hombre de principios? ¿Que los palestinos y la paz le importan un pimiento? Seguramente le importan lo mismo que le importamos los catalanes y españoles damnificados por su política de pactos con el separatismo.

Por favor, no olvidar que les he pedido un alto el fuego dialéctico. No me interesa ahora si ustedes están más o menos de acuerdo con Netanyahu, con Puigdemont, con el Círculo Ecuestre de Barcelona, con los ayatolás iraníes o con la ONU. No les pregunto quién creen que tiene razón. Lo que les ruego y hasta suplico es que reconozcanhonradamente quién saben que no la tiene. Quién mejor o peor lucha por su supervivencia, física o política, y quién saca tajada de la inmisericorde reducción de millones de personas a la condición de escudos humanos o rehenes políticos.

La cuestión palestina, como la catalana, no debería admitir frivolidades ni mercantilismos. Nadie tiene derecho a inmolar a nadie en el altar de su conveniencia, cobardía y no digamos ambición. Si su referente es Churchill, no Chamberlain, piense, actúe y de paso vote en consecuencia. Y en conciencia.

Anna Grau es periodista, escritora y exdiputada en el Parlamento catalán.

# Nuevo País Vasco



Alejandra Clements

omentaba estos días conunpolíticovasco el tan insistido cambio generacional del País Vasco, exhibido como uno de los mantras, sin duda, de la campaña del 21A que se va a acabar, por cierto, sin haber casi empezado, gabarra y más cosas mediante. Y repasaba con el veteranodirigente las muchas transformaciones que revelan estos comicios, tratado sociológico a vuela pluma, con unas novedades que son el resultado, en realidad, de rutinas de años cinceladas con políticas del avestruz y plasmadas ahora en esa dicotomía mayoresjóvenes que aboca a algo peor que al olvido de la historia: al de la propia esencia. Camuflar como ecologistas alemanes a quienes justifican el terror de décadas esconde algo más que una injusticia para deslízarse hacia lo perverso. Si no se habla, no existe. Pero la paz, la real, no se alcanza por el silencio sino nombrando al terrorismo, colaborando con la Justicia y haciendo público el arrepentimiento, en su etimología más humana: requisitos imprescindibles, todos ellos, para la deseada normalización, porque el consabido armas por escaños, que cualquiera suscribe, es válido solo si se asume el pasado. Asombranahoralasprisas de PNVy PSOE poniendo la señal de peligro al borde del precipicio de Bildu, que ya no hay Pirritx, Porrotx ni Marimotots suficientes para modificar en el joven adulto el imaginario inoculado en mentes infantiles que, por suerte, no conocieron ni balas ni bombas en su cotidianidad.

Y, a esa metamorfosis social y de voto, jeltzales mayores-abertzales jóvenes, se ha añadido la renovación en los carteles electorales. Estreno de candidatos de los principales partidos, como un «reseteo» estético, fachadas actualizadas, como si coincidieran todos en un «lifting» de representación. Y sorprende que, entre esas caras remozadas, alabadas por algunos como ciclo inaugural, ninguna sea de mujer: una revolución que llega, también, al margen de la igualdad. El nuevo País Vasco se destapa con más Bildu y menos mujeres. Pues no sé yo.

#### Elecciones vascas

▶21A. Los socialistas vascos miden en sus estudios que la «injerencia» de Sánchez les penaliza por Bildu. Moncloa impone que esté en el mitin de cierre

## El PSE testa que Sánchez es un lastre en campaña

Carmen Morodo, MADRID

n las elecciones generales Vox fue el gran vector que ayudó al PSOE a obtener los buenos resultados que cosechó en el País Vasco. Las tornas cambian en clave autonómica, y al PSE, y a su candidato, Eneko Andueza, la ola nacional y la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no les cae bien en campaña, o al menos no les suma tanto como creen, o dicen, en Moncloa. A no ser que el PSE, con más pie en la tierra vasca, esté equivocado en sus análisis,

El efecto Bildu y el blanquea-

Bildu copia los

mensajes, el

modelo de actos

y hasta la estética

del PNV

miento que el PSOE ha hecho en el Congreso de los Diputados de los herederos de Batasuna incomoda a los socialistas vascos, tanto como los acuerdos firmados en Navarra o la entrega del Ayuntamiento de

Pamplona a Bildu, en la última cesión previa a la campaña del 21A y que colocó al líder de los socialistas en una posición más que incómoda. Teniendo que verse obligado a dar su palabra de que ese pacto en la Comunidad Foral, incomprensible para la mayoría de sus votantes, no se repetiría jamás en el País Vasco, pero con el lastre de la falta de credibilidad que arrastra sobre su compromiso las contradicciones del PSOE en su política en Madrid.

Por eso cuando estalló de nuevo la polémica por la negativa de Bildu a condenar el terrorismo de ETA, desde el PSE comentaban con contrariedad ya este pasado miércoles la «imposición» de Moncloa de que Sánchez protagonice la jornada del cierre de campaña.

La nacionalización de la campa-

ña creen que no les conviene, una idea que puede resultar paradójica en el País Vasco, donde el presidente del Gobierno cosechó uno de sus mejores resultados en las generales, además de en Cataluña. El problema es que ese resultado, que ayudó al PSOE a aguantar desde su debilidad para poder formar gobierno con los votos de Carles Puigdemont, el PSE no lo explica en el efecto Sánchez, sino en el efecto Vox, por eso ahora son recelosos de la participación del jefe del Ejecutivo y del efecto de sus mensajes y de su política a nivel nacional. La misma posición, por cierto, que tenían el resto de barones socialistas en las últimas autonómicas y municipales.

> Esta campaña vasca se acerca a su final dejando un balance de situaciones impensables si se toman como referencia anteriores procesos electorales.

Es el caso de la estrategia de imitación del PNV que está siguien-

do con insistencia EH Bildu. Su campaña, por algunas señales de marketing que se han visto, deja la impresión de que tiene manufactura de fuera del País Vasco, pero su base se sostiene en copiar los mensajes, el modelo de actos, la elección de la ubicación de estos, y hasta la estética y la indumentaria del PNV.

De eso se quejaba el candidato peneuvista, Imanol Pradales, en el debate del miércoles por la noche. Pero es que ha resultado muy llamativo cómo los abertzales están siguiendo, por detrás, el guion del PNV, rentabilizándolo con su capacidad de presentarse como una fuerza transversal, capaz de hacer una doble o triple campaña, la que se dirige al votante que tiene una mayor conexión con ETA, la que busca a los que consideran a la banda terrorista como

un elemento de un pasado casi prehistórico, y hasta la que se dirige a sacar provecho del desgaste de gobierno del PNV.

La clave que decidirá las elecciones del domingo será la participación. Los sondeos que siguen llegando a los partidos continúan dejando en situación de empate técnico a PNV y a EH Bildu. A los votantes de Pradales les está costando despertar, y, según los cálculos de esta formación, tienen unos cien mil votantes, de esos de toda la vida, que están molestos o contrariados con algunos aspectos de la gestión de estos últimos años, sobre todo hay una obsesión principal con el funcionamiento de la Sanidad. No se puede pasar por alto la utilización que la izquierda abertzale ha hecho de sus sindicatos para crear un clima de conflictividad y generar tensión social contra la Lendakaritza durante estos últimos años, con presencia constante en la calle.

El desgaste del ejercicio del poder, que pesa en contra del PNV, tiene enfrente el mensaje que apela al votante vasco con la amenaza de que la victoria de Bildu rompa la estabilidad institucional. El domingo se comprobará si esto ha sido suficiente como para frenar una victoria histórica de los abertzales en unas autonómicas.

Es un hecho, que se ha visto muy bien en estas últimas semanas, que el partido de Arnaldo Otegi juega con otras claves y en un terreno que no es el tradicional: su candidato, Pello Otxandiano, llegó a remitirse durante el debate televisivo del miércoles a su página web cuando se le preguntó por políticas concretas de su programa, sin dar más detalles. Un gesto inconcebible en la política tradicional. Por cierto, un programa que parece que ha contado en su redacción con la ayuda, en buena parte, de la Inteligencia Artificial.

Los datos que manejan los partidos a estas alturas coinciden en confirmar la decapitación de Podemos en estas elecciones, y las El presidente, en el Consejo de Europa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abogó ayer por unos nuevos fondos europeos, similares a los Next Generation, que permitan a la Unión Europea (UE) dar respuesta a las políticas que son necesarios en el ámbito de la defensa, el clima y la transformación digital. Antes de iniciarse las reuniones por el Consejo Europeo sacó pecho por los datos económicos conocidos ayer y que, según él, muestran que «España avanza de récord en récord» pese a las «circunstancias muy complejas» que existen. Señaló que esto es un «éxito» de los trabajadores españoles y también, «lógicamente, de los empresarios y de las instituciones públicas».

bajísimas opciones que tiene Sumar de entrar en la Cámara vasca. En la derecha, la pelea está en los votos que pueden resultar inútiles si Vox no consigue representación, la opción más previsible de acuerdo, al menos, con las estimaciones demoscópicas que se han publicado.

El País Vasco es una burbuja en la que la política nacional tiene un efecto mucho más reducido que en otras comunidades autónomas. Aun así, los dos principales partidos no han hecho ahorro de pirotecnia para poner el punto final a esta batalla por el voto. Pero no está claro que esto vaya a concretarse en una mejoría en las urnas.



ESPAÑA 7



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en Bruselas

#### Opinión

## El monstruo blanqueado



José Antonio Vera

a clave está en saber por qué ahora el PSOE arremete contra Bildu después de cinco años o más disculpando sus fechorías. Dice Eneko Andueza, el nuevo líder del socialismo vasco, que ellos solo están de acuerdo con los de Otegi en asuntos relacionados con las políticas sociales, pero no en lo demás. Cierto que Andueza ha sido hasta hoy particularmente duro con los herederos de ETA, si bien desconocemos qué ocurrirá tras los resultados del domingo. Andueza es contundente, pero Sánchez no.

El presidente llegó a dar el pé-

same en el Congreso a los otrora batasunos tras la muerte de un preso terrorista en la cárcel, Y Patxi López, a quien dijo la madre de Joseba Pagaza, con gran capacidad de predicción, «harás cosas que me helarán la sangre», reprochó a la prensa «que saquéis otra vez a pasear el fantasma ETA». A López le molesta mucho haber sido lendakari gracias al PP, y ha llegado a la indignidad de considerar más honorables a los bildutarras que a los populares. Claro que no fue el único. El ministro de Transportes, sobresaliente en tuits y cero en carreteras, se perdió en elogios hacia «el progresismo» de los admiradores de los chicos de la gasolina, si bien fue el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien batió todas las marcas al declarar, sin avergonzarse un palmo, que los aliados de la serpiente «han contribuido a salvar miles de vidas». Aliados y mucho más, porque bastantes de ellos, como Otegiy Aizpurúa, fueron condenados por pertenecer o colaborar en acciones criminales de la banda, y el último jefe del grupo asesino, David Pla, es hoy el segundo de abordo de Sortu, el partido de ETA, que es el que manda en Bildu. Pla formó parte, con Ternera y Sorzábal, de la Mesa en la que los entonces terroristas se reunian con miembros del Gobierno de Zapatero, en Noruega y Suiza, para buscar un acuerdo que les permitiera maquillar su criminalidad para dedicarse de lleno a la política, como ahora hacen cual héroes reconocidos por sus hazañas.

ETA había sido derrotada policial, judicial y económicamente, pese a lo cual aquel Ejecutivo decidió acicalar a sus miembros, emprendiendo la tarea de blanquear al monstruo dándole todo tipo de credenciales democrático-progresistas. De modo que ahora son más democráticos que los «fascistas» del PP, pese a que fue el partido de Aznar quien sufrió la saña homicida de los jefes de Otegi.

Claro que, al ver las últimas encuestas, igual Sánchez y sus ministros han caído en la cuenta de hasta dónde son ellos responsables del crecimiento del ogro, que el próximo domingo cosechará un resultado histórico. Tanto se han esmerado en presentar a la bestia como un inofensivo animalito de compañía, que los votantes de la izquierda en Euskadi -Sumar, Podemos y algunos del PSE- van a apoyar a Otxandiano,

#### A López le molesta mucho haber sido lendakari gracias al PP

#### Se han esmerado en presentar a la bestia como inofensiva

pese a que el tal Pello ha demostrado ser quién es, incapaz de calificar como «banda terrorista» a eso que él denomina «grupo armado». Claro que pudo ser aún peor. Le podía haber llamado «ejército de liberación de Euskal Herria», y quedarse tan tranquilo. Todo se andará. Para cuando eso llegue no sabemos en qué posición se habrán situado los dirigentes del PSOE. Ahora condenan a Bildu con la misma facilidad con que antes le elogiaban. Igual el próximo lunes le vuelven a encumbrar. Dependerá de lo necesarios que sean sus escaños para Sánchez, que debe pensar que sus votantes son idiotas. Diga lo que diga, cambie lo que cambie, le siguen apoyando elección tras elección. Aunque si el domingo baja de 10, está perdido. Quizás esa sea la explicación.

8 ESPAÑA

Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Elecciones vascas

# Bildu es el socio «infalible» del PSOE en el apoyo a sus iniciativas

▶Un total de 16 propuestas socialistas cuentan con el «sí» de los abertzales en el Congreso

Rocio Esteban, MADRID

El Ejecutivo y el PSOE buscan ahora tomar distancia de quien es uno de sus principales socios en el Congreso de los Diputados. Fingen sentirse escandalizados tras las declaraciones del candidato de Bildu, Pello Otxandiano, en las que rechazaba calificar a ETA de banda terroristay, ahora, ponen pie con pared respecto a la relación real existente entre PSOE y Bildu. Todo ello, a pesar de que las declaraciones de la formación abertzale no producen ninguna sorpresa, porque no son nuevas. El partido de Otegi no ha cambiado de parecer y no ha condenado a ETA ahora, pero tampo co lo hizo cuando el PSOE sí apostó por negociar con ellos el Ayuntamiento de Pamplona o el Gobierno de Navarra con la abstención de Bildu, entre otros.

En un paso más y hasta miembros destacados del Ejecutivo que impulsaron a Bildu para reinsertarlos en la vida democrática ante el rechazo de la oposición, ahora reconocen que el partido vasco no cuenta con la «madurez democrática» que pensaban que tenía. El ministro de Transportes, Óscar Puente, mostró ayer su «gran decepción» al creer que la formación abertzale «estaba en condiciones de dar los pasos que son ya inevitables y que tenía la valentía de decir las cosas por su nombre».

Esa decepción le llevó a negar que Bildu fuera un socio del Gobierno. Según aseguró, su socio en el Ejecutivo es «Sumar», obviando que su partido necesita de los votos de Bilduen el Congreso y que Pedro Sánchez fue investido presidente gracias también a los votos de Bildu. Aun así, aseguró que seguirán pactando en el Congreso, aunque «dificilmente» pueden tenerle «como un socio estable» porque «le faltan dar pasos indispensables».

Sin embargo, aunque en el Ejecutivo se afanen ahora en separarse de Bildu, lo cierto es que, hasta en el Congreso, el partido abertzale ha sido uno de los socios más fiables para Sánchez en los ocho meses que llevamos de legislatura. Hasta ahora, todas las iniciativas legislativas propuestas por el PSOE (no vinculantes) han sido apoya-



El coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, y el candidato a lendakari, Pello Otxandiano, en un acto de campaña

das por los de Otegi.

De momento, la legislatura se encuentra congelada y el Gobierno no ha aprobado ninguna ley en el Congreso, al margen de la amnistía que volverá del Senado para su aprobación final en mayo. El Ejecutivo tiene el apoyo de Bildu para la citada ley ytambién ha contado con el respaldo de la misma formación para dar luz verde a los tres reales decretos ley que el Gobierno llevó al Congreso, aunque finalmente solo fueran aprobados dos por la negativa de Podemos a la reforma del subsidio por desempleo.

Sinembargo, síes medible el apoyo total de Bildu al Gobierno, por medio de proposiciones de ley, no de ley, comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados o mociones presentadas por el Partido Socialista y suscritas por sus socios, según el análisis realizado por LA RAZÓN con los datos de todas lasvotaciones en sesiones plenarias en el Congreso desde el mes de agosto, cuando se inauguró la legis-



El «no» a Bildu se medirá también en el Congreso: ley del suelo, prostitución y Extranjería, en el aire latura. Hasta ahora, de 17 iniciativas socialistas, solo hay una en la que Bildu se diferenció del partido de Gobierno. Se trata de su proposición no de ley sobre una Estrategia Nacional frente a la soledad no deseada, donde Bildu optó por la abstención, al igual que ERC, Junts y PNV. La iniciativa contó con el voto afavor del PPyla abstención de Vox, por lo que salió adelante con 286 votos a favor y 56 abstenciones.

Bildu es el único socio que no se ha descolgado -de momento- de ninguna votación llevada por el PSOE a la Cámara Baja. Por ejemplo, en el mes de febrero, los de Sánchez llevaron al Congreso una PNL para el apoyo a la cadena de valor del sector del automóvil y despliegue del vehículo eléctrico y conectado de Galicia que contó con el voto a favor de Bildu y la abstención de Junts, ERC y PNV, el resto de socios habituales.

Junts y PNV también se abstuvieron de la proposición no de ley del PSOE sobre un Pacto de Estado por la Salud Mental, mientras Bildu lo respaldó. Los reales decretos ley presentados por el Gobierno estuvieron a punto de no salir adelante por el desacuerdo de todos los socios. Finalmente, Junts decidió no votar y salvó los decretos del Gobierno (uno para desbloquear 10.000 millones de euros de la UE y otro para afrontar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania), a cambio de un pacto en materia de migración.

Este patrón se repitió también durante la pasada legislatura, ya con leyes aprobadas. Al menos, Bildu dio su apoyo a 33 proyectos de ley de los 71 a los que se dio luz verde, y convalidaron 47 de los 96 reales decretos-ley del Gobierno.

Aun así, el PSOE, de momento, ha conseguido recabar el apoyo de sus aliados en todo momento. Si bien, será llamativo ver lo que ocurre cuando el Ejecutivo lleve la amplia agenda legislativa que prevé desplegar en esta legislatura, con hasta 200 normas. Entonces será interesante versi los socios dan oxígeno a Sánchez. De momento, el Ejecutivo se ha salvado del examen de los Presupuestos, donde todas las formaciones suben su precio para apoyar las cuentas públicas.

Ahora, habrá que ver las consecuencias que puede tener para el Ejecutivo en la legislatura el rechazo explícito a Bildu en el País Vasco. De momento, hay varias leyes en el cajón que el Ejecutivo tendrá que pelear con sus socios. La de suelo, la de Extranjería o la de prostitución no cuentan aún con el aval de Bildu Todo apunta a que el PSOE tendrá que recabar el apoyo del PP si quiere sacarlas adelante. ESPAÑA 9



Javier de Andrés junto a Moreno, Prohens, Rueda, Mañueco y la secretaria general de Ceuta, ayer, en Bilbao

# Feijóo reta a Sánchez a aislar a los abertzales

Le insta a rubricar ese cordón sanitario ante notario y a «comprometerse a que no volverá a pactar» con ellos

C. S. Macias. MADRID

En la recta final de las elecciones del País Vasco, que tendrán lugar el próximo 21 de abril, y después de que el candidato a la Lendakaritza de la izquierda abertzale, Pello Otxandiano, se negara a admitir que ETA fue una «banda terrorista», el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, retó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a firmar ante cualquier «notario el compromiso de aislar a EH Bildu en todas las instituciones».

De esta manera instó al PSOE a

romper sus coaliciones en el Gobierno central, en Navarra y en Pamplona con Bildu y a comprometerse con que no volverá a pactar con la formación en ninguna institución, «salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en el esclarecimiento de todos aquellos de los que todavía no se conoce al autor».

El líder del PP participó ayer en un acto en Gerona junto al candidato a las elecciones catalanas del próximo 12M, Alejandro Fernández, desde donde lanzó un mensaje de cara a los comicios vascos. «Vengo a reclamar que finalice el cinismo del PSOE. Y vengo a reclamar que no le tomemos el pelo ni a los vascos ni al conjunto de los españoles en relación con esa equidistancia en la campaña electoral y con los pactos constantes».

Así, sostuvo que «es evidente que Bildu nunca, jamás, ha considerado a ETA como una banda terroristayes evidente además que Bildu nunca ha pedido perdón a las víctimas ni ha colaborado en el esclarecimiento de los asesinatos» de la banda.

El presidente de los populares también señaló que «es indigno de cualquier principio democrático, ético y moral» pactar y gobernar con la formación por parte del PSE y también por el PNV, según él.

«Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno de España porque Bildu ha querido. Si los cinco diputados de Bildu hubiesen votado en contra, no lo sería», recordó.

Por ello, y tras reclamar de nuevo a los socialistas que «finalicen el cinismo», el presidente del Partido Popular insistió en que «la presidencia del Gobierno central es la que Bildu ha decidido».

Finalmente, Feijóo, calificó de «lamentable» el ataque al candidato del PNV, Imanol Pradales, durante un mitin en Barakaldo y felicitó a Javier de Andrés por su intervención en el debate electoral en el que, a su juicio, expuso con claridad las políticas del PP para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

#### Endurecer la ley

Por otro lado, el líder del Partido Popular anunció que su formación registrará en el Congreso de los Diputados un proyecto deley para penar «con mayor intensidad» la reincidencia de delitos de hurto, robo y okupación. Desde Gerona denunció que los datos de criminalidad en Cataluña han subido un 57% más que en el resto de España y que el 40% de la ocupación ilegal se produce en esta misma comunidad autónoma.

Feijóo aboga por «dar seguridad jurídica» a los ciudadanos y desveló que el PP ultima un proyecto de ley «para penar con mayor inten-



«Es evidente que nunca, jamás, han considerado a ETA como una banda terrorista»

#### Los barones del PP unen fuerzas por De Andrés

Cuatro presidentes autonómicos del PP unieron ayer sus fuerzas para arropar al candidato a la Lendakaritza. Javier de Andrés. Juanma Moreno. presidente de Andalucía; Alfonso Rueda, presidente de Galicia; Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, y Marga Prohens, presidenta de Baleares, mostraron el «modelo» de gobierno que quieren «exportar» al País Vasco, el de que se puede gobernar pensando en los ciudadanos, con estabilidad, sin cuestiones identitarias. Además, pidieron a los vascos que «no premien» al PNV, PSE-EE y EH Bildu «con un cheque» que «hipotecará su futuro», y reclamaron «dar un giro a la prosperidad» concentrando el voto en el PP.

sidad la reincidencia en los delitos, especialmente, en los hurtos, en los robos y en la ocupación» ilegal. «La seguridad jurídica es fundamental para el bienestar y para la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley», y advirtió de que «España es hoy una anomalía democrática en la Unión Europea» por culpa del Gobierno.

En este sentido, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de situarse en «elextremismo de izquierdas populistamás rancio de todos los países» europeos y permitir que la gobernabilidad de España dependa de partidos independentistas.

Como consecuencia de ello, se «han hecho» cosas con la legislación española «desde el punto de vista de seguridad jurídica» que, a su juicio, no tienen parangón en el resto de Europa y se refirió entonces a la amnistía que se aprobará «simplemente porque el señor Sánchez necesita ser presidente del Gobierno», «Lo que está ocurriendo es que España se está convirtiendo en un país que no es de fiar. Y, cuando un país no es de fiar, eso tiene un impacto en la inversión extranjera y tiene un impacto en la seguridad jurídica del conjunto de la nación», avisó.

10 ESPAÑA

Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### J. Gallego/R. Esteban I. Navarro, MADRID

La Comisión de Investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia que va a desarrollarse en el Congreso de los Diputados ha empezado con mal pie para el PSOE. Tanto que el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz se vio obligado el martes por la tarde a enviar una carta al presidente de la Comisión, el socialista Alejandro Soler, para que «reconsidere» la decisión de llamar a comparecer al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. A renglón seguido, el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños también se ha visto forzado a seguir la misma línea y ha salido a desautorizar a su propio partido. De momento, fuentes del PSOE evitan decir qué van a hacer: si van a reelaborar la lista de comparecientes para retirar a los fiscales citados o no.

La Fiscalía aduce que Anticorrupción «está directamente involucrada en muchos procedimientos objeto de la comisión y eso podría perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal, que es el ejercicio de la acción penal pública». «La comparecencia podría constituir un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones», argumentan desde el Ministerio Público.

En total, el listado de comparecientes pactado entre el PSOE y sus socios incluye a 134 personas, de las cuales hay tres fiscales: además de Alejandro Luzón, están Ignacio de Lucas Martín (Fiscalía Europea que investiga el «caso Koldo») y Laura Codruta Kövesi (fiscal general de la Unión Europea). Los socialistas aducen que la idea de citar a fiscales no fue de ellos, sino que vino exigida por sus socios independentistas.

En este sentido, los promotores de la Comisión de Investigación quieren situar en el centro a Isabel Díaz Ayuso y su familia: de ahí que hayan citado a Luzón, ya que es el fiscal que archivó la investigación del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid ya que concluyó que no había incurrido en ninguna irregularidad, Anticorrupción investigó un contrato de mascarillas de 1,5 millones de euros que supuestamente beneficiaba al hermano de Ayuso, pero no se detectó ninguna ilegalidad. En la Comisión

## El PSOE se enreda con la citación de tres fiscales en el Congreso

▶Los socialistas evitan concretar si van a desconvocarlos tras el toque de atención de García Ortiz y Bolaños

de Investigación están citados tanto Luzón como Ayuso pese a que no hay ninguna investigación judicial por las mascarillas en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

De hecho, el PSOE ha hecho oídos sordos al propio Fiscal General del Estado ya que ya había advertido anteriormente que no se puede citar ni a jueces ni a fiscales a las comisiones de investigación, en referencia a las investigaciones parlamentarias del «lawfare» que ha pactado el PSOE con los independentistas. El propio PSOE había defendido hace meses no incluir a jueces en las comisiones políticas.

El toque de atención del fiscal general ha acabado generando una polémica interna entre el Gobierno y el propio PSOE. Y es que el Ejecutivo, tras conocerse la opinión de la Fiscalía, corrigió inmediatamente a su propio partido. El PSOE acordó con los separatistas llamar a tres fiscales: entre ellos, al jefe de Anticorrupción El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó ayer desde Valencia que «no tiene ningún sentido» que jueces y fiscales declaren en comisiones de investigaciones parlamentarias.

Según el Ejecutivo, «tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales». Opinión que respaldó posteriormente la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien aseguró que «no era vocación del PSOE» citar a los fiscales en la comisión, pero que hay que «respetar» las comparecencias que puedan plantear los partidos. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, también se alejó de la decisión de los socialistas de citar a los fiscales. «No es el procedimiento más adecuado llevar a jueces y fiscales al ámbito de comisiones porque ellos tienen su trabajo que



El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ayer, en su visita a la Oficina de Denuncias y Atención a la Mujer de Valencia

Feijóo a Sánchez: «Su palabra no tiene ningún valor» ▶El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arremetió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la citación de fiscales en la comisión del Congreso sobre el «caso Koldo»: «Si su palabra no tiene ningún valor, el Gobierno deja de tener valor en España». El líder de la oposición criticó la convocatoria de los fiscales en la comisión de investigación de la Cámara Baja,

como el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. «Es lamentable que el señor Sánchez y el señor Bolaños hayan dicho por activa y por pasiva que no iban a aceptar que ningún fiscal o ningún juez compareciese y firmaran la comparecencia de varios», denunció desde Gerona, en un acto de apoyo al candidato del PP a las catalanas, Alejandro Fernández.

ESPAÑA 11

realizar», siempre «sometidos a la ley y a la independencia», recalcó la ministra.

Para salir de este enredo, según explican fuentes jurídicas, el PSOE podría formular un nuevo acuerdo que revoque la decisión de citar a los tres fiscales, aunque está por ver cómo procede y si esto acaba generando una nueva polémica. En todo caso, los socialistas deberán de presentar un escrito y, sobre todo, motivarlo suficientemente, algo que no va a ser fácil porque supondrá una autoenmienda.

Por ahora, en el PSOE evitan concretar qué van a hacer pese al toque de atención del fiscal general del estado García Ortiz y del ministro Bolaños. Y es que, la opción de presentar una nueva lista tampoco convence demasiado a los socialistas, puesto que ese documento debe ser aceptado por el resto de grupos, los cuales, están de acuerdo en citar a los fiscales a la comisión de investigación. Fuentes parlamentarias indican que otra de las fórmulas podría ser la de dejar la misma lista y alargar su citación. Es decir, dejarla para el final, con el convencimiento de que finalmente no acuda a la comisión por la falta de tiempo ante los 134 comparecientes que conforman la lista del PSOE y sus socios.

La comparecencia del fiscal Luzón fue solicitada por Bildu, quien ahora avisa al PSOE de que no retirará su nombre de la lista, puesto que eso supondría modificar el listado aprobado previamente. Se muestran sorprendidos, además, de que después de incluirlo y aceptarlo los socialistas, ahora lo rechacen.

Por su parte, el sentir de la Asociación de Fiscales (AF) es el de considerar que la convocatoria de los cuatro fiscales supone un «nuevo ataque al Estado de derecho» y un intento de «instrumentalizar políticamente, controlar y condicionar la actuación de instituciones encargadas de perseguir delitos de corrupción». Según apunta la organización mayoritaria de la carrera fiscal, esta «intervención» de uno de los Poderes del Estado en la actuación de órganos «que deben ser independientes» supone un perjuicio para los principios del Estado de derecho y «quebranta principios esenciales del Derecho español y el de la Unión Europea». También recuerda que alertan de manera constante tanto a las instituciones europeas como a la opinión pública española de lo que considera que son «ataques interesados políticamente a fiscales y jueces».

## Ábalos, convocado en el Senado por el «caso Koldo» a seis días del 12M

Santos Cerdán está citado el 30 de abril, en plena campaña de las catalanas

J. Gallego, MADRID

Los trabajos de la Comisión de Investigación sobre el «caso Koldo» que se ha creado en el Senado echan a andar este lunes con las comparecencias de Koldo García y Salvador Illa. Y, poco a poco, se van conociendo más fechas en el calendario ya que, ayer, la reunión de la Mesa acordó que José Luis Ábalos, máximo responsable del Ministerio de Transportes cuando estalló el supuesto caso de corrupción, ha sido llamado a comparecer el 6 de mayo: es decir, a tan solo seis días de las elecciones catalanas.

Ábalos no está imputado por el «caso Koldo», pero el PSOE lo ha apartado, excluyéndole del grupo parlamentario en el Congreso. En este sentido, el exministro, que ha sido persona de máxima confianza de Sánchez y una figura de mucho peso en la estructura orgánica de los socialistas, tiene ahora plena libertad para pronunciarse y eso puede acabar convirtiéndose en un problema mayor para el PSOE. Más aún en pleno ciclo electoral, ya que después de las elecciones catalanas vienen las elecciones europeas.

De esta manera, el PP ha hecho valer su mayoría en el Senado para convocar a Ábalos para el 6 de mayo y, seis días antes, está convocado Santos Cerdán para comparecer (30 de abril). Cerdán es secretario de Organización del PSOE en estos momentos, tiene mucho peso dentro del partido (es el interlocutor con Carles Puigdemont) y es un hombre que está ahora en el punto de mira del propio Ábalos y de los imputados.

Un día antes, el 29 de abril, comparecerá la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. La Comisión de Investigación del «caso Koldo» echará a andar este lunes con la comparecencia de Koldo García, principal protagonista de la presunta trama de corrupción, y el socialista Víctor Francos. Ya el miércoles, comparecerá Salvador Illa.



José Luis Ábalos, en una imagen en el Congreso

En total, la Comisión de Investigación del «caso Koldo» tiene previsto citar a 58 comparecientes a lo largo de los próximos cuatro meses de trabajos. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado y eso le permite citar a quien considere oportuno en cada momento, en función de cómo avance la investigación judicial del «caso Koldo»: de hecho, una de las cuestiones que más revuelo ha generado es que los populares no descartan citar a Begoña Gómez para que dé explicaciones sobre sus actividades y sus encuentros con algunos de los empresarios clave en la trama, como Víctor de Aldama.

De momento, los populares han citado a comparecer a De Aldama, La investigación del Senado arranca el lunes e Illa comparecerá el miércoles

La Cámara Alta cuenta con mayoría del PP y la Comisión tiene previsto citar a 58 comparecientes El exasesor del ministro no está localizado

La Comisión de Investigación del Senado echa a andar con la comparecencia de Koldo García el lunes, aunque está por ver si finalmente es así porque, según indican fuentes del Senado, todavía no se ha podido contactar con él. Esas mismas fuentes señalan que todavía no se ha podido localizar al exasesor de Ábalos tras haberle enviado la convocatoria. La Comisión de Investigación del «caso Koldo» en el Senado se va a desarrollar en paralelo a la Comisión de Investigación del Congreso sobre las mascarillas, que ha citado a 134 personas. Ambas comisiones empiezan el lunes.

imputado por el «caso Koldo, y también han llamado a Javier Hidalgo (CEO de Globalia, que posee Air Europa) y Carlos Barrabés, empresarios con los que la mujer del presidente del Gobierno mantuvo contactos y han recibido ayudas del Gobierno (Gómezapoyó a Barrabés para que lograra un concurso público), lo que puede suscitar un posible conflicto de intereses. De esta manera, los populares quieren estrechar el cerco sobre el entorno de Sánchez y, en función del desarrollo de la Comisión de Investigación, decidirán si dan un paso más allá o no.

La supuesta trama de corrupción que se investiga parlamentariamente en el Senado se originó en el Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos al frente. No obstante, Ábalos no está imputado pero sí su fiel asesor Koldo García. La causa judicial, que lleva la Audiencia Nacional, se inicia a raíz de una denuncia del PP en 2022 y sigue la pista de trece contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por el suministro de material sanitario y el supuesto cobro de comisiones.

12 ESPAÑA

Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# Hacienda pagará 552.000 euros al novio de Ayuso

La presidenta madrileña, tajante: «Yo no mentía, todo lo que ha pasado obedece a una cacería política, como se está viendo»

R. Fernández, MADRID

Un cambio de guion que sin duda descolocará la estrategia política del PSOE en el caso que ha lanzado contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La Agencia Tributaria pedirá que la Tesorería de la Seguridad Social devuelva a la pareja de la presidenta madrileña la cantidad de 552.000 euros.

Así las cosas, como se apunta desde la Puerta del Sol, la Fiscalía podría anular el juicio si se adviene al acuerdo que propone González Amador, por el cual debería pagar 340.000 euros. «Si la Fiscalía niega el acuerdo, será por causas políticas, no técnicas», se afirma.

Según apuntan desde la Comunidad de Madrid, «el resultado final de la cacería política que ha sufrido es que González Amador, a final de cuentas, tiene un saldo positivo de más de 200.000 euros» que debería pagar Hacienda a la pareja de Díaz Ayuso. Así insisten en que «si la Fiscalía mantiene el juicio será por órdenes políticas. La misma sociedad que la AEAT consideró que era "pantalla/interpuesta" ahora se reconoce que no lo era».

Nada más conocerse la noticia, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, manifestaba: «Yo no mentía, tenía razón, y todo lo que ha pasado obedece a una cacería

La Fiscalía podría anular el juicio si se adviene al acuerdo que propone González Amador política, como se está viendo como reconoció el propio Fiscal general, y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal que está haciendo el Gobierno».

Cobran ahora especial sentido las declaraciones de la presidenta madrileña cuando salió, por primera vez, en un consejo de Gobierno, en defensa de su pareja asegurando que no debía nada a Hacienda, sino al contrario, que estaba sufriendo una «inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2021 y ahora pretenden que sea 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe(...)Esfalso que deba 350.000 euros por fraude, no debe nada». Más aún, aseguró que se trata de «una inspección de Hacienda sacada de quicio» contra un particular «asediado» víctima de la

«utilización de los poderes del Estado».

Más aún, afeó las formas de la ministra de Hacienda al asegurar que «soltaba por los pasillos y allá donde tenía ocasión los datos personales de ese particular (su pareja) sin que él mismo los supiera».

Por su parte, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, afirmó que «esto supondría, una vez más, que el Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando los medios del Estado para atacar a un particular. Y pone de manifiesto que la presidenta siempre ha dicho la verdad».

Desde el Gobierno central ni confirmaron ni desmintieron la noticia. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró desde la Feria de Abril de Sevilla que no tiene «ninguna idea» de informaciones relacionadas con expedientes tributarios y se mostró sorprendida porque la Comunidad de Madrid sí maneje esos datos, en relación a la pareja de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, informa Efe.

Mientras, la número 2 del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde, pidió el martes a los fiscales de Madrid que rechacen las dos querellas por la filtración de datos del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al no ver delito e invocar el principio jerárquico de unidad de actuación.

La pareja de Ayuso, Alberto González, presentó una querella por presunta revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, mientras que el Colegio de la Abogacía (ICAM) madrileña presentó otra querella pero sin imputar los hechos a nadie en concreto.

Lo hicieron a cuenta de la polémica nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid el pasado 14 de marzo, en la que se daban detalles sobre la investigación a Alberto González, por los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.

La querella del ICAM se ha derivado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la posible presencia de aforados. Sobre este particular, fuentes de la Fiscalía detallaron que el fiscal del caso ha presentado ya un escrito ante el TSJM en el que pide inadmitir a trámite la querella porque no aprecía delito alguno al aludir a las informaciones aparecidas en varios medios, previas a la nota de prensa, que ya revelaban detalles de esa investigación al tiempo que defiende, además, el derecho a la información veraz.

De hecho, esta es la posición que el lunes defendió el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuando quiso dejar claro que «no puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones». En cuanto a la querella del novio de Ayuso, la fiscal asignada al caso, María de la O Silva, ha pedido practicar una serie de diligencias antes de dictar su escrito de admisión o inadmisión. Ante esta situación y tras una serie de reuniones, la número 2 del Ministerio Público y teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha pedido a esta fiscal que elabore un escrito solicitando la inadmisión de la querella del novio de Ayuso. Se lo ha pedido verbalmente al invocar el principio jerárquico de unidad de actuación, que rige el Ministerio Fiscal, al dejar claro que no puede haber dos posturas contrarias en relación a dos casos idénticos y que el fiscal de la querella del ICAM ya sentó criterio.



Diaz Ayuso, ayer, durante un acto en Guadarrama ESPAÑA 13

## Condenado por cohecho el excomisario de Barajas por aceptar regalos de un empresario

Pecibió dos Porsche, un Rolex y 135.000 euros por dar un «mejor trato» a sus clientes

#### Ricardo Coarasa, MADRID

La Audiencia Nacional ha condenado por cohecho a cinco años y ocho meses de cárcel a Carlos Salamanca, ex comisario jefe en el aeropuerto de Barajas, por haber recibido coches de alta gama, relojes de lujo o dinero en efectivo entre 2010 y 2015 por parte de empresarios a cambio de proporcionar «el mejor trato y consideración» a sus clientes y familiares.

El tribunal también condena al empresario y abogado Francisco Menéndez –quien obsequió a Salamanca con un Porsche Panamera, dos relojes de lujo, un viaje familiar a Londres y distintas cantidades económicas–, en su caso a tres meses de prisión, por un delito de cohecho activo, al aplicarle la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia, puesto que denunció en la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2017 algunas de las actividades del comisario Villarejo.

Esas informaciones, admite la Audiencia, contribuyeron «de forma extraordinariamente eficaz» a la investigación. A raíz de esa confesión, el tribunal acordó en diciembre de ese año para Salamanca «medidas de protección personal, familiar y laboral», otorgándole en 2018 la condición de «investigado colaborador».

La Audiencia da porprobado que el exmando policial aceptó «regalos de carácter suntuario» por parte de Menéndezy del también empresario, ya fallecido, Fernando Luengo, aunque en este último caso «sin que conste que lo fueran en concepto de contraprestación por servicios concretos».

En cuanto a Menéndez, el tribunal sí acredita que Salamanca «aceptó sobornos» de Menéndez para que «infringiera la normativa reguladora del control de personas y de mercancías» que llegaban a Barajas, dado que el empresario, que trabajaba para la sociedad nacional de petróleo de Guinea Ecuatorial GEPetrol como consultor y asesor legal al menos desde 2010, requería una «atención preferente para sus clientes», directivos de esa sociedad.

Como recompensa a esos favores -que también se hicieron extensivos a su suegra-, apunta la resolución, el empresario «corrompió» al mando policial «mediante elabono de vehículos de alta gama, relojes, viajes, beneficios económicos a terceros vinculados al comisario y entregas de dinero en efectivo».

La Sala ordena además a Salamanca a restituir al Estado la cantidad de 457.298,52 euros yacuerda el decomiso de un Rolex modelo Oyser Perpetual Date GMT-Master II, de oro amarillo con brazalete y esfera verde index, y de un reloj Hublot modelo Geneve.

Entre esas «recompensas» paga-

das entre 2012 y 2015, la sentencia hace referencia a un Porsche Cayenne, que aunque adquirido por 65.999 euros en noviembre de 2010 por el empresario fallecido «corrió a cargo» de Menéndez, y un Porsche Panamera, adquirido por este último por un importe de 116.537 euros en septiembre de 2010, y cuyo uso se cedió a Salamanca al menos entre julio de 2012 y julio de 2013.

Además de esos dos relojes de lujo, las dádivas incluyeron un viaje de cuatro días a Londres en 2012 de Salamanca y su esposa «con todos los gastos pagados», que se extendió a otro matrimonio, a su compañera sentimental y a la hija de ella por 15.997,67 euros.

La Sala le condena a cinco años y ocho meses de prisión y a restituir al Estado 457.298 euros

Asimismo, el tribunal hace referencia a los 66.000 euros que entregó el empresario a dos artistas amigos del comisario que se dedicaban a «amenizar» sus fiestas para que pudieran sufragar la producción y edición de un disco de flamenco, que se formalizó a través de un préstamo del que no devolvieron ni un euro. Igualmente, partir de 2012 Menéndez hizo entrega a Carlos Salamanca, «a modo de regalo y en consideración a aquellos servicios que le iba a prestar», de al menos 135.000 euros en efectivo en cinco entregas, entre otras cosas para sufragar los gastos de la boda de un hijo del comisario.

Noobstante, la Sala no ha podido acreditar que entre esas deferencias estuviese la cesión a Salamanca, en 2012 y 2013, de un palco en el Bernabéu por el que su empresa, Framen Consultores, pagaba 328.772 euros al año.

No eran, hace hincapié la Audiencia, actos aislados, sino que formaban parte de «una trama delictiva donde se entrega una pluralidad de dádivas a un funcionario público» a cambio defavores. Dada su cantidad y elevada cuantía, afirma que «no puede concebirse» que se trate de «meros regalos» por una relación de «amístad».

## CRUCEROS FLUVIALES

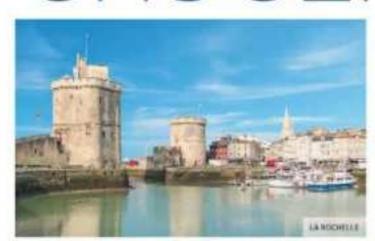

7 DIAS / 6 NOCHES

Aquitania por el Garona y Dordoña desde Burdeos

Burdeos • Cussac-Fort-Medoc • Royan • Liborna Cadillac • Burdeos

#### HASTA 25% DE DESCUENTO

Desde 979<sup>€</sup> por persona (en lugar de 1-305<sup>€</sup>) Salidas et 9, 25, 31 mayo • 6, 16 junio • 13, 24 julio • 4, 10 agosto 2024



8 DIAS / 7 NOCHES

#### Las perlas del Danubio

Madrid • Viena • Melk • Dümstein • Bratislava • Kalocsa Budapest • Esztergom • Viena • Madrid

#### HASTA 443€ DE DESCUENTO ★ Y VUELOS INCLUIDOS DESDE MADRID

Desde 1505<sup>€</sup> por persona (en lugar de 1948<sup>€</sup>) Salidas el 11, 18, 25 julio • 1, 15, 19, 29 agosto 2024

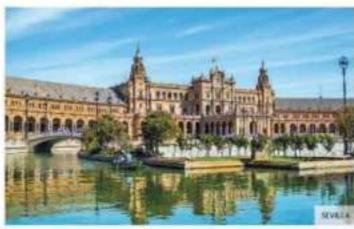

**BDIAS/7 NOCHES** 

#### Andalucía al completo

Sevilla • Córdoba<sup>III</sup> • Sevilla • Cádiz • El Puerto de Santa Maria Isla Minima • Sevilla • Granada<sup>III</sup> • Sevilla

> HASTA 25% DE DESCUENTO Y EXCURSIONES INCLUIDAS

Desde 1103<sup>€</sup> por persona (en lugar de 1470<sup>€</sup>) Salidas el 4,18 y 25 de julio • 1 y 15 de agosto 2024

RÉGIMEN TODO INCLUIDO A BORDO:



BEBIDAS INCLUIDAS EN LAS COMIDAS Y EN EL BAR





TASAS PORTUARIAS INCLUIDAS



Información y reservas en su Agencia de Viajes informacion@croisieurope.com • 911 176 530 • www.croisieurope.es ♠ ∰ ₺ ₩₩₩₩₽



14 ESPAÑA

Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### ...y más



Un momento del besamanos, en el que la Reina Letizia necesitó estar sentada

#### Casa Real

## El Rey ensalza la Monarquía: «Garantiza estabilidad»

Subraya la continuidad del modelo con las princesas Leonor y Amalia

Susana Campo. AMSTERDAM

El Rey Felipe VI puso ayer en valor la Monarquía parlamentaria como un sistema democrático que «garantiza estabilidad, continuidad, neutralidad política y el bien de la sociedad». El Jefe del Estado pronunció estas palabras durante la cena de Gala que los Reyes de Países Bajos, Guillermo y Máximo, ofrecieron a los monarcas españoles con motivo de suvisita de Estado. Fue el colofón de una jornada marcada por el mal tiempo, ya que la lluvia no dio respiro y se convirtió en una incómoda compañera durante

La tradicional cena se celebró en el Palacio Real de Ámsterdam, la capital del país. Además del Rey Guillermo y la Reina Máxima, por primera vez asistió la Princesa Amalia, que debutó en un evento de esta magnitud. Aparte de la heredera -de 20 años-, también estuvieron la Princesa Beatriz y la Princesa Margarita.

Antes del comienzo de la cena se realizó la clásica foto de familia en la Sala de Embajadores. Posteriormente, ambas familias reales realizaron el tradicional besamanos en el Salón del Trono. Fue entonces cuando, por primera vez, la Reina Letizia necesitó apoyarse en un taburete debido al neuroma de Morton quele fue diagnosticado en junio de 2022, que consiste en un engrosamiento del tejido de los nervios que le afecta al pie izquierdo y le provoca unos dolores muy fuertes, especialmente cuando se encuentra de pie de manera estática.

Tras los saludos, llegó el momento de los discursos de ambos jefes de Estado. En un comedor de gala, engalanado para la ocasión con manteles de lino blanco, una magnífica cristalería así como la vajilla oficial de la Casa Orange, Don Felipe subrayó la excelente relación bilateral además de la buena sintonía entre ambas casas reales. «Esperamos que esta visita sea testigo del excelente estado de nuestras relaciones bilaterales, basadas en sólidos vínculos históricos, personales, culturales, económicos ysociales. Con estas fortalezas en mente, pretendemos aprovechar esta oportunidad para llevar nuestra asociación a un nivel más amplio», dijo.

Además, Felipe VI subrayó la continuidad de la Monarquía parlamentaria tanto en España como en Países Bajos, personifi-

El neuroma de Morton obligó a la Reina Letizia a sentarse en el besamanos cadas en sendas herederas, la Princesa Leonor y la Princesa Amalia: «Nosencaminamos juntos hacia el futuro de la manos de dos mujeres jóvenes de su generación, la Princesa Amalia y la Princesa Leonor, profundamente comprometidas con su nación y con su pueblo».

La cena de gala fue la guinda de una jornada que arrancó por la mañana con la ceremonia oficial. Tras la recepción ayer a los españoles residentes en Países Bajos, Guillermo y Máxima recibieron con honores a los Reyes.

Bajo un tímido rayo de sol en medio de un cielo plomizo, ambas familias reales escucharon los himnos nacionales en una plaza abarrotada de gente, en la que se escuchaba español. A ese tímido rayo de solle entró el miedo escénico, ya que tan solo media hora después, durante la ofrenda floral a los caídos, el cielo serompió y la lluvia acompañó a Don Felipe y Doña Letizia durante el trayecto que separa el palacio del monumento.

Tras almorzar y visitar la Fundación Cruyff, un proyecto que apoya proyectos deportivos para niños y niñas con necesidad en todo el mundo, el Rey Felipe VI y el Rey Guillermo se trasladaron al Puerto de Ámsterdam para apadrinar el corredor de hidrógeno entre Bilbao y la capital neerlandesa. Vuelo bajo



Belén Bajo @BELENBAJO

#### Tolerantes con lo intolerable

s una pena que la sociedad se haya a costumbrado a convivir y aceptar la hipocresía como algo natural. Que consienta el cambio de opinión permanente de Sánchez y no consienta la impuntualidad de un autobús o la espera en una sala de espera, que lleva implícito la espera, más de diez minutos. Una sociedad que permite a la máxima autoridad fiscal decidir qué denuncia debe admitirse a trámite, quién debe comparecer en una comisión de investigación, y no admite que un conductor no esté atento al semáforo en verde.

Una sociedad que permita que le dicten qué está bien o está mal, qué es correcto y qué es incorrecto, que asuma que lo que por el día puede ser democrático, por la noche deje de serlo, cómo hay que vestirse, de qué y cómo hablar; que

#### Es una pena que la sociedad acepte la hipocresía y la mentira

no se oponga a que nos quieran cambiar los recuerdos y la memoria. Una sociedad que no soporta la mentira en su ámbito privado, pero consiente los cambios de opinión y la manipulación del gobierno.

¿Tan miopes, ruines y miserables somos? ¿Tan estúpidos para quedamos solo con lo que suena bien y eliminar lo que desafina? ¿En serio nos ponemos como unos energúmenos con una caída puntual de WhatsApp y vamos a permitir que el de los Falcon, la de la plancha y los trajes nos sometan a su voluntad?

La paradoja de Popper dice que, si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante será reducida por los intolerantes, pero que, para ser tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia.

Tolerar la intolerancia es mucho peor que la intolerancia en sí misma. Si la sociedad no es exigente con el que gobierna, tolera lo intolerable, no ve más allá de su ombligo, está cometiendo uno de los mayores crímenes que puede cometer como sociedad.

LA RAZÓN • Jueves. 18 de abril de 2024





Ugars anniversary

1954 - 2024

900 30 11 30 www.murprotec.es









Solicita tu diagnóstico gratuito, personalizado, in situ, y sin



### Escalada en Oriente Medio 🏟



▶ A espera de la represalia. El régimen iraní celebra desfiles militares en varias ciudades y amenaza con una respuesta «más severa y contundente»

## Irán exhibe músculo militar frente a Israel

Antonio Navarro, RABAT

l régimen iraní hizo ayer una demostración de poderío militar en la espera de una respuesta de las FDI al inédito ataque con drones y misiles del sábado contra territorio israelí. Con motivo del Día Nacional del Ejército, las autoridades iraníes celebraron desfiles militares en varias capitales provinciales del país. En ellos se exhibieron drones de diversos tipos, tanques y misiles Fatah 360, Qader de corto y medio alcance, entre otros, además de fuerzas terrestres del Ejército.

Un día más, las autoridades de la República Islámica combinaron el lenguaje amenazante y belicista con el mensaje dirigido a Tel Aviv y Washington de que el ataque del sábado fue la «legítima defensa» ante la operación israelí contra el Consulado iraní en Damasco el 1 de abril -que costó la vida a seis miembros de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria, entre ellos dos generales- y no una declaración de guerra abierta contra el «enemigo sionista». En cualquier caso, desde entonces y el mensaje desde Israel es inequívoco: de una forma u otra, habrá respuesta a Irán.

En este sentido, acompañado por la plana mayor de las Fuerzas Armadas, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, aseguró desde Teherán que «la [operación] Promesa Verdadera fue una acción limitada y no integral. Si hubiese sido una acción a gran escala, no habría quedado nada del régimen sionista [Israel]», «Si el régimen sionista lleva a cabo el más mínimo acto de agresión contra nuestro territorio, se enfrentará a una respuesta severa y contundente», aseveró el mandatario irani.

A juicio del presidente iraní, la \*operación Promesa Verdadera el 99% de los tres centenares de drones y misiles de crucero lanzados por Teherán fueron intercep-

tados por los sistemas de defensa israelíes-supuso una «derrota estratégica» para Israel. Además, el mandatario persa afirmó que, «gracias a la autoridad de nuestras fuerzas armadas», para Estados Unidos «la opción militar no está sobre la mesa». «Nuestras Fuerzas

Armadas garantizan la seguridad y la paz y establecen la soberanía en toda la región, y son completamente confiables», afirmó el presidente iraní. «No hay necesidad de fuerzas extranjeras en la región», agregó Raisí tras pedir a los gobiernos de la región que dejen de cooperar con Tel Aviv. No en vano, las autoridades iraníes amenazaron con atacar Jordania por el auxilio prestado a Israel en la noche del sábado. «Este es el momento en que quienes apoyan al régimen sionista se darán cuenta de que el poder que esconden será incapaz de hacer nada», zanjó.

No fue el presidente Raisí el único en tomar la palabra ayer. El comandante de las Fuerzas Aéreas, el general de brigada Hamid Vahedi, afirmó que los cazas de combate rusos Sukhoi Su-24 están listos para «golpear objetivos» si el «enemigo» comete un error estratégico, en alusión a un eventual ataque de las FDL

Además, el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, destacó la «valiosa y sofisticada» operación militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas iraníes y agradeció por ello de manera particular al general de división Abdul Rahim Musavi en declaraciones recogidas por la agencia IRNA.

También ayer desde la cúpula de la Armada iraní anunciaron el despliegue de la flota naval para



INTERNACIONAL 17

proteger buques comerciales persas camino del mar Rojo ante la posibilidad de un ataque israelí. «La Armada llevará a cabo la misión de escoltar los buques comerciales iraníes camino del mar Rojo y por ello nuestra fragata Jamaran está presente en el golfo de Adén», afirmó el comandante naval Shahram Irani.

El régimen iraní vive desde hace meses un momento dificil en el ámbito doméstico. La muerte a manos de la Policía de la Moral en septiembre de 2022 de la joven Mahsa Amini desencadenó las mayores protestas contra la teocracia islámica de los últimos años, una oleada de descontento que sólo encontró una respuesta represiva de las autoridades iraníes. Las sanciones occidentales y la mala gestión económica han

deteriorado las condiciones de vida de la mayor parte de la población iraní, que teme que la actual situación regional acabe por agravar aún más la situación para sus bolsillos.

La región entera contiene en estos momentos la respiración ante la posibilidad de que la respuesta israelí al ataque de este sábado - la primera vez que Teherán lo hacía de manera directa desde la fundación de la República Islámica- desencadene una guerra abierta entre ambos países con implicaciones en todo Oriente Medio. En las últimas horas, los aliados de Tel Aviv, empezando por Estados Unidos, pero también la UE, Japón y Australia, han pedido a Israel contención, como Rusia y China han hecho lo propio con su aliado iraní.



Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, anunció que EE UU está coordinándose con sus socios y aliados para imponer nuevas sanciones contra el programa de drones y misiles de Irán, así como contra la Guardia Revolucionaria y contra el Ministerio de Defensa, como forma de responder al ataque de Teherán. «Tras el ataque aéreo sin precedentes de Irán contra Israel, el presidente [de EE UU, Joe] Biden se está coordinando con aliados y socios, incluido el G7, y con líderes de ambos partidos del Congreso, una respuesta integral. En los próximos días, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones contra Irán, incluido su programa de misites y aviones no tripulados, así como nuevas sanciones contra las entidades que apoyan al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y al Ministerio de Defensa», dijo Sullivan.

El misil de medio alcance «Nazeat» se exhibe en Teherán



Emmanuel Macron, ayer a su llegada a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas

## Macron y Scholz rechazan castigar al Ejército iraní

Netanyahu pide declarar como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria

Susana Campo. MADRID

Los líderes europeos se reunieron ayer en la capital comunitaria en una cumbre inicialmente prevista para abordar la necesidad de mejorar la competitividad europea, pero que se vio eclipsada en su primera jornada por la delicada situación internacional. Un día después de que los ministros de Exteriores de los Veintisiete llegaran a un acuerdo político para redoblar las sanciones contra Irán debido a su ataque con drones contra Israel, las diferencias son palmarias cuando se trata de incluir entre los castigados a la Guardia Revolucionaria Iraní, un grupo militar creado poco después de la revolución islámica en 1979 para proteger al régimen. EE UU considera este grupo como una organización terrorista y algunas capitales creen que la UE debe seguir este camino y sancionar a la organización. A su entrada al encuentro de ayer, el primer ministro belga, Alexander de Croo, aseguró que esta decisión por parte de los Veintisiete sería «una señal muy

importante». Pero no todos los países están de acuerdo. Francia y Alemania se resisten ya que consideran que dar este paso puede suponer dinamitar completamente cualquier atisbo de diálogo con el régimen de los ayatolás. De momento, Bruselas se escuda en términos técnicos, ya que para considerar una organización como terrorista se necesita la denuncia de un Estado. El máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell ha encargado un informe a sus servicios jurídicos para analízar la situación.

A su entrada a la reunión, el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró prudente y aseguró que «nuestro deber es ampliar estas sanciones, pero asegurarnos de que están centradas en el régimen de Teherán».

Los Veintisiete acordaron este martes redoblar la lista de medidas restrictivas contra Irán para golpear su capacidad de construir drones y misiles y también incluir el suministro de armas del régimen de los ayatolás a sus aliados de la región. Borrell ha encargado

Los 27 quieren sancionar los misiles y los componentes para fabricar los drones suicidas al Servicio de Acción Exterior que comience a preparar esta nueva ronda de castigos y se espera que este tema vuelva a ser debatido en la reunión de los ministros de Exteriores de los Veintisiete del lunes en Luxemburgo.

El 20 de julio de 2023, las capitales europeas dieron luz verde a un nuevo marco de sanciones al comprobar que Irán estaba socorriendo a Moscú en la guerra de Ucrania a través de sus sofisticados drones, más difíciles de detectar que los radares convencionales.

Este nuevo régimen prohíbe la exportación a Irán desdela Unión Europea de componentes utilizados en la construcción y producción de vehículos aéreos no tripulados y también establece restricciones de viaje y medidas de inmovilización de activos tanto contra las personas como las empresas que están colaborando en la fabricación de estos drones. Ahora se trata de mejorar este marco para incluir a los misiles e incluso poderañadir nuevos materiales que sean utilizados para la producción de drones.

Ayer, los líderes europeos también abordaron la necesidad de seguir auxiliando a Ucrania. Además, Bélgica ha denunciado la interferencia de Rusia en los próximos comicios europeos. Las autoridades belgas están estudiando lo ocurrido y de Croo ha pedido más sanciones.





18 INTERNACIONAL Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN

### Escalada en Oriente Medio 🐵



Maya Siminovich, TEL AVIV

El líder del partido ultraortodoxo Shas y miembro observador del gabinete de guerra, Aryeh Deri, asegura que Israel no debería contraatacar a Irán tras el ataque con misiles y drones del fin de semana, que, según él, fue repelido gracias a «milagros incomparables». Deri declaró al periódico de la comunidad ultraortodoxa a la que representa «Haderech» (el camino, en hebreo) que Israel ya tiene suficiente con la guerra en Gaza, la crisis de los rehenes y las hostilidades en el norte.

«Así que lo correcto en este momento es centrarse en eso y no abrir más frentes, no buscar maneras de agravar la situación», declaró Deri. «Nuestros enemigos están buscando eso, esperando, como dije, que lleguemos a una situación en la que los frentes se combinen, y no necesitamos que nos arrastren a ese lugar», añadió el político ultraortodoxo judío.

Deri señaló que es importante escuchar a los aliados y señaló en la entrevista que todos los rabinos con los que se ha reunido a lo largo de los años le han aconsejado mantener estrechos vínculos con Washington, el principal aliado de Israel desde la fundación del Estado en 1948.

El líder de Shas representa a más de la mitad de la dividida opinión pública israelí, según una encuesta reciente de la Univeridad Hebrea de Jerusalén. El 52% de los consultados no desea que se responda a Irán, mientras que el 48% sí a cualquier precio. Además un 44% opina que una ofensiva en Rafah (Franja de Gaza) es necesaria, aunque debilite las relaciones con Estados Unidos.

Se ha sabido que el Ejército israelí tenía ordenes de entrar en Rafah esta misma semana, donde están los últimos cuatro batallones de Hamás, el liderazgo y los más de 130 rehenes, de los que se cree que la mitad están muertos. Y que el ataque iraní ha obligado a Israel a reconsiderar los tiempos.

Los dilemas que enfrenta el liderazgo israelí: tratar de acabar con las capacidades militares de Hamás, liberar a los rehenes en Gaza y, por otro lado, darle una lección disuasoria a Irán, exigen mucho del Ejército, así como de la diplomacia. Y, por lo que refleja la misma encuesta, a la mayoría de israelíes les importa más no rompervinculos con los países aliados que un contraataque al régimen de Teherán, según lo cree el 74%.

Con respecto a Rafah, un comunicado indicaba el lunes que el

## Los frentes paralelos de Netanyahu

El «premier» asegura que Israel tomará sus propias decisiones sobre Irán y Rafah pese a las llamadas a la contención

#### CRISIS ALIMENTARIA EN GAZA

Los 2,2 millones de habitantes de Gaza y su nivel de inseguridad alimentaria, según un análisis de la CIF publicado el 18 de marzo

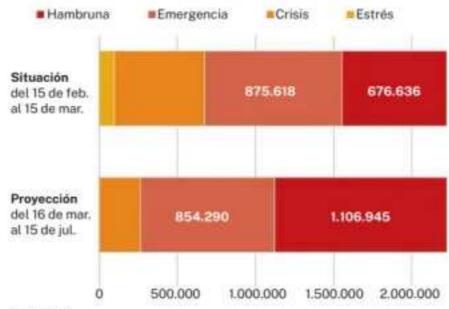

Fuente: AFP

ministro de Defensa, Yoav Gallant, tuvo una reunión para abordar una «serie de medidas que tomar en preparación de las operaciones en Rafah, en particular sobre la evacuación de civiles». Así que eso parece estar en camino.

Y los medios israelíes, citando fuentes de seguridad, consideran que el rechazo de Hamás a la última propuesta de tregua presentada por los mediadores estadouni-

#### Claves

Israel volvió a bombardear ayer el Valle de la Bekaa, una región en el este de Libano, pocas horas después de que un ataque del grupo chii Hizbulá causara al menos 16 heridos en el norte del Estado judío.

 Qatar asegura que las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás atraviesan «una fase sensible», en medio del repunte de las tensiones en la región tras el ataque de Irán a Israel.

denses, egipcios y qataries en El Cairo a comienzos de abril acelerará el lanzamiento de la ofensiva, va que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está convencido de que Hamás no desea un acuerdo para alcanzar un alto el fuego en la Franja.

Tras reuniones con los ministros de Asuntos Exteriores británico y alemana este miércoles, Netanyahu dijo en la reunión de Gabinete poco después que Israel tomará sus propias decisiones y hará todo lo necesario para protegerse, incluso si es llevando acciones contrarias al consejo ofrecido por sus aliados.

David Cameron y Annalena Baerbock llegaron a Israel ayer en una visita de emergencia tras el ataque sin precedentes de Irán contra Israel durante la noche del sábado la madrugada del domingo, en el que lanzó unos 350 drones suicidas y misiles contra el Estado judío.

Tanto Alemania como Reino Unido han instado a Israel a mostrar moderación tras el ataque, advirtiendo que cualquier hostilidad directa adicional con Irán podría llevar a Oriente Medio a una espiral de guerra total. Israel, sin embargo, ha prometido tomar represalias contra Irán, diciendo que no se le puede permitir atacar sin enfrentar repercusiones.

Pareciendo rechazar amablemente el consejo de Baerbock y Cameron, Netanyahu defendió en la reunión del Gabinete que ambos tenían «todo tipo de sugerencias y consejos» y, si bien fueron apreciados, Israel «tomaría nuestras propias decisiones, y el Estado de Israel hará todo lo necesario para defenderse».



Palestinos huyen del campo de refugiados de Al Nuseirat en la Franja de Gaza tras un ataque aéreo israelí

## La derecha se impone en Croacia a los prorrusos, pero le será difícil gobernar

El presidente Milanovic irrumpió en la campaña con un discurso en contra del envío de armas a Ucrania

#### Pedro G. Poyatos. MADRID

Los escándalos de corrupción pasaron ayer factura en las urnas en Croacia al primer ministro, el conservador Andrej Plenkovic, pero no fueron suficientes para aupar al poder a la oposición socialdemócrata encabezada por el presidente del país, el populista y prorurso Zoran Milanovic.

La Unión Democrática Croata (HDZ), la formación conservadora de Plenkovic que ha gobernado 25 de los últimos 33 años la exrepública yugoslava, ganó con claridad las elecciones legislativas al sumar 58 escaños, ocho menos que en 2020, según el sondeo a pie de uma de la televisión Nova.

En segundo lugar, se sitúa la coalición Ríos de justicia, liderada por el socialdemócrata SDP, con 44 escaños, también insuficientes para sumar una mayoría en el Parlamento de 151 diputados.

El partido nacionalista de derechas Movimiento Patriótico quedó en tercer lugar con 13 escaños y su apoyo puede ser determinante para formar Gobierno, al igual que los 11 diputados del ecologista Mozemo (Podemos) y los 9 de los liberales de Most (Puente). Estos partidos serán clave para conformar un Gobierno estable en unas negociaciones de coalición que todos los analistas ya vaticinan como dificiles.

Branko Bacic, viceprimer ministro de Gobierno y «número dos» en la HDZ, se mostró satisfecho con el resultado de los sondeos y espera que el recuento oficial les otorgue 60 escaños. «Creo que podremos componer un Gobierno estable», auguró Bacic en la televisión N1. Desde 2020, los conservadores han gobernado en coalición con una formación liberal y el apoyo de los diputados de las minorías, pero la pérdida de ocho escaños del HDZ, según esta proyección, hace que se requieran más apoyos.

Unos 3,7 millones de croatas estaban convocados ayer a las urnas para elegir, en unos 7.000 colegios electorales su nuevo Parlamento en unas elecciones marcadas por los insultos y los mensajes populistas y euroescépticos de Milanovic.

"Espero negociaciones y acuerdos con todos los que no quieren permitir robos y saqueos", declaró tras depositar su papeleta Milanovic, aludiendo a los muchos escándalos de corrupción que lastran al Gobierno de la HDZ. Al anunciar hace un mes que se presentaba como candidato a primer ministro en estas elecciones sin intenciones de dimitir del cargo de presidente del país mientras no consiga esa meta, Milanovic des-



El «premier» Andrej Plenkovic

Las denuncias de corrupción pasan factura al primer ministro, Andrej Plenkovic oyó al Tribunal Constitucional, que le recordó que no podía hacer campaña electoral mientras permanecería ocupando el cargo de jefe de Estado. Milanovic convocó por primera vez las elecciones para un día laboral, el miércoles, que ha tenido que ser convertido por ello en día no laboral, con la argumentación de que la asistencia sería mayor así.

Milanovic centró sus críticas en la corrupción del HDZ y la influencia de lo que él considera poderes corruptos dentro del Estado, con lo que justificó ignorar abiertamente la decisión judicial que vetaba su participación en la campaña. El presidente, una figura popular pero también muy polarizadora, ha criticado el envío de armas a Ucrania para defenderse de la agresión rusa al considerar que alarga el conflicto, una posición similar a la del primer ministro ultranacionalista húngaro, Viktor Orban, y más recientemnte al primer ministro eslovaco, Robert Fico.

El presidente croata, que se mostró contrario al ingreso de Suecia y Finlandía a la OTAN, no ve necesario defender y armar a Ucrania porque no forma parte de la Alianza Atlántica.

## Un circuito, muchos viajes

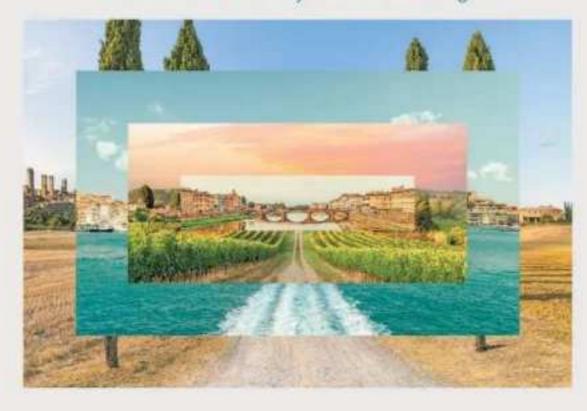

PAGO EN 6 MESES HASTA 500€ EN CUPÓN REGALO DE ECCAR INGES



Dolomitas y la Toscana

Hoteles 3\*/4\* • MP + X 8 días | 7 noches Incluye visitas y entradas.

1.135€

Baviera, Ruta Romántica y Selva Negra

Hoteles 3° • MP + 🛪 8 días | 7 noches Incluye visitas y entradas. 1.232€

Estocolmo y lo mejor de Noruega

Hoteles 3"/4" • MP + 💥 8 días | 7 noches Incluye visitas y entradas.

1.429€

Tesoros de los Países Bajos

Hoteles 3\*/4\* • MP + ₩ 8 días | 7 noches Incluye visitas y entradas.

1.483€

India: Triángulo de Oro

Hoteles 4" • MP + 3 8 días | 7 noches Incluye visitas y entradas.

1.408€

Lo mejor de Tailandia

Hoteles 4" • MP + X 10 dias | 8 noches Incluye visitas y entradas.

1.680€





#### Guerra en Europa





## Putin se ceba con los civiles en Cherníguiv y deja 17 muertos

Los bombardeos rusos vuelven al norte de Ucrania, mientras Zelenski reitera la falta de defensas antiaéreas

Rostyslav Averchuk, LEÓPOLIS

Los bombardeos rusos vuelven al noreste de Ucrania, en la región fronteriza con Kyiv. Al menos 17 personas fallecieron y 60 resultaron heridas en el ataque con misiles rusos contra Cherníguiv, una ciudad a 65 kilómetros de Rusia. Tres misiles de crucero Iskander impactaron ayer por la mañana en una zona densamente poblada, según informó el gobernador Viacheslav Chaus.

«Un edificio de ocho pisos fue destruido mientras cuatro bloques residenciales, un hospital, una institución de educación superior y decenas de automóviles resultaron dañados», informaron las autoridades locales mientras los rescatistas buscaban a los atrapados bajo los escombros.

Tres explosiones se produjeron en rápida sucesión y se escucharon en toda la ciudad. Los vídeos del lugar mostraban a civiles cayendo al suelo, dentro y fuera de los edificios afectados, mientras los socorristas aplicaban torniquetes para intentar salvar a una víctima de una pérdida masiva de sangre. Anastasia Afanasieva, de 34 años, que vive

a 300 metros del hotel alcanzado pormisiles rusos, entraba en su bloque residencial cuando se produjo la primera explosión. «Mi híjo, que estaba dentro del apartamento, no respondía a mis llamadas. No os podéis imaginar lo que sentía entonces», dijo a la UCRANIA televisión local. Tanto ella como su hijo salieron ilesos, pero el apartamento se Shestovytsya quedó sin ventanas. «Haría demasiadofrío para pasar la noche aquí, así que mis dos hijos y yo iremos a casa de los vecinos. Y luego comenzaremos a restaurar nuestra casa. Pero no estoy segura de si tiene sentido en estas condiciones», comenzó a llorar la mujer conmocionada.

«Estonohabría sucedido si Ucrania hubiera recibido suficiente equipo de defensa aérea y si la determinación del mundo para contrarrestar el terrorismo ruso fuera también suficiente», reaccionó ayer el presidente Volodimir Zelenski. «Hace tres días en Oriente

Zelenski asegura que es difícil la defensa cuando Ucrania dispara diez veces menos que Rusia

3 misites rusos

Cherniguiv

impactaron en el centro

de la ciudad

Anysiv

UCRANIA

Un cuerpo yace ayer en Cherníguiv

Medio vimos cómo es la protección confiable de vidas humanas contra los misiles. Los socios de Ucrania tienen los medios necesarios para ayudarnos a salvar vidas ucranianas con el mismo nivel de eficiencia», afirmó el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba.

Al igual que el resto de Ucrania, Cherníguiv, una ciudad de importancia histórica y con más de 300.000 habitantes antes de la invasión rusa, ha tratado de adaptarse lo mejor que ha podido a la vida bajo la constante amenaza de los ataques rusos.

A medida que Ucrania se está quedando sin misiles para los pocos sistemas modernos de defensa y tiene que priorizar la infraestructura clave, debido a estas carencias los ataques rusos son cada vez más efectivos.

La semana pasada, Ucrania no pudo defender su central eléctrica clave cerca de Kyiv, su sitio mejor protegido, después de que su defensa aérea se quedara sin misiles, reveló Zelenski. «Derribamos los primeros siete misiles entrantes, pero no pudimos interceptar los cuatro siguientes. Simplemente porque ya no quedaba nada», explicó. El aumento de la capacidad

de Ucrania para protegerse de los mísiles rusos y los drones de diseño iraní que utiliza para atacar sus zonas residenciales e infraestructuras será un tema clave en la reunión urgente del Consejo OTAN-Ucrania de mañana, anunció el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Más de dos años después del inicio de la invasión, Ucrania se encuentra en una situación preocupante al sentir que algunos de sus aliados titubean y esas dudas se trasladan al campo de batalla. Ucrania no puede ganar si continúa disparando 10 veces me-

nos proyectiles de artillería o volan-

do 30 veces menos aviones de com-

bate que Rusia, dijo Zelenski en una

entrevista. «Los terroristas sólo

pueden destruir vidas cuando pri-

mero logran intimidar a quienes

son capaces de detener el terror»,

subrayó. «La determinación ucra-

niana es suficiente. Es necesario el

compromiso de los socios».

INTERNACIONAL 21

#### Radar



La mitad de los 700 alumnos del colegio de secundaria Michaela Community School son musulmanes

#### Reino Unido

## La «directora más estricta» de Reino Unido gana el pulso a la islamización

Una alumna había demandado a la escuela pública por prohibir el rezo

Celia Maza, LONDRES

Katharine Birbalsingh, apodada la directora más estricta de Reino Unido, ha ganado la batalla legal. Los jueces consideran que el centro público laico de secundaria tiene todo el derecho de prohibir el rezo a los estudiantes musulmanes. «Es una victoria histórica para todas las escuelas», matiza la responsable del Michaela Community School tras el fallo del Tribunal Superior de Londres. Tanto el «premier», Rishi Sunak, como la ministra de Igualdad, Kemi Badenoch, acogieron con satisfacción la decisión del tribunal asegurando que se trata de una «victoria contra los activistas que intentan subvertir las instituciones públicas».

La escuela -conocida por su estricto enfoque disciplinario, incluido el silencio en los pasillos y la prohibición de los teléfonos móviles- ocupó los titulares a principios de este año después de que una de las alumnas llevara al centro ante los tribunales acusándolo de discriminación. Los documentos judiciales afirman que la alumna fue suspendida el año pasado por supuestamente amenazar con apuñalar a otro niño, aunque sus abogados señalan que no se tuvo en cuenta su relato de los hechos.

El colegio de secundaria londinenses tiene alrededor de 700 alumnos yaproximadamente la mitad son musulmanes. El edificio no cuenta con una sala de rezo, algo que saben perfectamente los padres desde el principio. En cualquier caso, siempre se les había permitido a los estudiantes orar en el patio. Pero todo cambió en marzo del año pasado después de que 30 alumnos comenzaran a rezar usando sus chaquetas para arrodillarse, lo que originó una

Birbalsingh aboga por la igualdad de los alumnos en el centro sin importar la raza o la religión campaña en las redes sociales contra el centro con amenazas de bomba, abusos y acusaciones de islamofobia. Los profesores estaban completamente aterrorizados al recibir amenazas de muerte.

Según la directora, la prohibición del rezo ayudó a restablecer la calma, «Cuando tienes una comunidad multicultural necesitas alentar activamente a los niños a cruzar esas divisiones raciales y religiosas. No quiero dividirlos. Va contra nuestros principios. Si se da el caso de que después del almuerzo los no musulmanes son enviados al patio y los musulmanes son enviados arriba para correr por los pasillos e ir a aulas aleatorias para orar, sería un caos total», matiza Birbalsingh, quien cuestiona por qué la alumna musulmana recibió «150.000 libras en asistencia jurídica» financiada por el contribuyente para defender su caso. La familia de la menor dice que la cifra es menor.

Pese a ganar este caso, la directora del centro asegura que la madre de la estudiante envió una carta a sus abogados «sugiriendo que podría llevarnos a los tribunales una vez más por otro asunto en la escuela que no le gusta, presumiblemente una vez más a expensas de los contribuyentes». Pero la familia no se ha pronunciado al respecto.

No es la primera vez que esa docente capta la atención de los medios. Birbalsingh es conocida como «la directora más estricta de Reino Unido». Pero lo cierto es que su método funciona. La escuela está localizada en Brent, en una de las zonas máspobres del norte de Londres. El 26,7% de sus alumnos proviene de entornos desfavorecidos y un 70% habla inglés como segunda lengua. Pero el 82% ha ingresado en las mejores universidades. Sus notas estaban muy por encima de la media nacional y el centro ha sido catalogado como «sobresaliente» por el organismo regulador.

Nacida en Nueva Zelanda y criada en Canadá, Birbalsingh tenía 15 años cuando se mudó con su familia a Inglaterra. Es hija de Norma, una enfermera jamaicana, y Frank, un académico indoguyanés. Estudió francés y filosofía en Oxford antes de enseñar francés en una serie de escuelas del centro de Londres.

#### Haití anuncia a miembros del Consejo de Transición

El Gobierno saliente de Haití reveló este martes en un decreto oficial los nombres de los miembros del esperado Consejo Presidencial de Transición, un paso más hacia la instalación de ese órgano destinado a poner orden en la empobrecida nación caribeña, sacudida por la violencia. La creación del consejo había sido anunciada en una resolución previa publicada el viernes en el diario oficial «Le Moniteur», un mes después de que el primer ministro, Ariel Henry, comunicara su dimisión.

#### San Suu Kyi, trasladada a arresto domiciliario

La Junta Militar de Birmania anunció que trasladó a la líder depuesta Aung San Suu Kyi de la prisión donde se encontraba en la capital del país asiático a arresto domiciliario. El portavoz de la junta, Zaw Min Tun, afirmó al medio Voz de América que Suu Kyi y el presidente depuesto Win Myint, que se encontraba en una prisión en Bago, fueron trasladados debido a la ola de calor y a sus edades avanzadas. Según Afp, fuentes oficiales indicaron que fue llevada a un arresto domiciliario.



#### Protestas en Georgia por la ley de agentes extranjeros

El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, defendió ayer el polémico proyecto de ley de agentes extranjeros, que ha suscitado masivas protestas en el país y fue criticado por la Unión Europea, y lo calificó de verdaderamente «georgiano y europeo», «No cambiaremos nuestra decisión de aprobar esta ley. Somos un Estado pequeño pero independiente y orgulloso y no daremos derecho a nadie a darnos indicaciones sin argumentos», afirmó en rueda de prensa en la sede del Gobierno.

El dato

### 61.000

billetes semanales para el AVE a Galicia y Asturias

Renfe pondrá hoy a la venta 61.000 billetes semanales en los servicios de Alta Velocidad desde Madrid a Galicia (Vigo, La Coruña, Santiago) y a Asturias, donde se estrena el AVE. Los billetes en promoción parten de los 18 euros. 18

euros costarán en la campaña de lanzamiento



#### La empresa

#### IBERIA

#### Iberia confía en convencer a la Comisión Europea

de que la compra de Air Europa garantiza la competencia en todas las rutas en las que ambas se solapan, una vez que finalice la semana próxima el siguiente hito.

#### La balanza



#### La economía mundial podría experimentar una reducción de la renta media del 19%-en

el caso de España del 17,8%-a mediados de este siglo debido a los efectos del cambio climático. Así lo asegura un estudio del PIK de Potsdam que publica la revista científica «Nature».



#### Correos y Banco Santander

han lanzado un servicio que permite solicitar hasta 500 euros en efectivo a domicilio a través de los carteros rurales, sin necesidad de disponer del servicio de banca online, la app del banco o tener que acudir a la oficina de Correos.



El ministro de Transportes, Óscar Puente

Puente asegura que en algún momento habrá que tomar una decisión sobre el modelo e invita al resto de partidos a «reflexionar» sobre este asunto

# El Gobierno resucita los peajes: «Las carreteras no son gratis»

R. L. Vargas. MADRID

cuando parecía un asunto amortizado al menos para este Gobierno, los peajes vuelven al debate público. Y no por insistencia de Bruselas o de las compañías concesionarias sino del mismo Ejecutivo

que primero se los prometió a la UE, luego reculó y, finalmente, logró evitarlos. Siguiendo el hilo argumental que empleó uno de sus predecesores en el cargo, José Luis Ábalos, para introducirlos en el debate público, el ministro de Transportes, Óscar Puente, reabrió ayer la cuestión del pago por uso de las carreteras asegurando que España tiene una reflexión

pendiente sobre cómo financia sus carreteras, si mediante impuestos (como ahora) o mediante peajes. «Las carreteras no son gratis. O se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Tendremos que tomar una decisión e invito a las formaciones políticas a que reflexionemos con responsabilidad», advirtió Puente. En una intervención en el foro «¡Wake up, Spain!» organizado por El Español, el ministro advirtió de que si la elección es pagarlas con impuestos, se seguirán dando situaciones «no muy justas», como que un camión que viene de Alemania a su paso por los distintos países de la Unión Europea pague por usar las vías, pero cuando llega a España lo hace gratis.

Puente recordó que la política actual del Gobierno es retirar los peajes de todas las autopistas en las que están presentes a medida que van venciendo los contratos con las empresas encargadas de operarlas. «Nosotros lo que estamos haciendo es ir a un sistema uniforme. Hemos ya liberalizado de peajes 1.000 de los 2.500 kilómetros de autopistas que nos encontramos cuando llegamos al gobierno en 2018 y cuando eso esté homogenizado, tendremos que tomar una decisión como país», concluyó al respecto.

Los peajes estuvieron en la agenda del Gobierno en la pasada legislatura. En el Plan de Recuperación que envió a Bruselas en el año 2021 para recibir los fondos europeos Next Generation, el Ejecutivo se comprometió a poner en marcha el pago por uso en las carreteras a partir de 2024.

Pese al compromiso, el Ejecutivo aseguró con posterioridad que su única obligación era encargar un estudio para encontrar un modelo para aplicarlos en un año indeterminado a partir de 2024. Sin embargo, conforme avanzó 2023, quedó cada vez más claro que el compromiso que había adquirido el Gobierno era el de implantarlos a partir de este año. «El Plan de Recuperación español tal y como fue propuesto por España y aprobado por la Comisión Europea incluye el compromiso de adoptar una ley de movilidad sostenible y financiación de transporte para diciembre de 2023», avisó en julio pasado la portavoz de la Comisión, Veerle Nuyts.

El propio Ejecutivo admitiría después tal compromiso al asegurar que estaba negociando una adenda alos fondos que incluyese no implantar los peajes. Finalmente, Bruselas admitió la propuesta a cambio del compromiso de España de fomentar el transporte ferroviario. LA RAZÓN • Jueves. 18 de abril de 2024

ECONOMÍA 23

#### Opinión

## Ribera, el campo y la industria

#### César Lumbreras

os Jefes de Estado y de Gobierno de la UE perfilan entre ayer y hoy en Bruselas cuál será el programa de trabajo de la próxima Comisión Europea, que debería tomar posesión a principios de noviembre. No es un tema menor,

porque es ahora cuando se están decidiendo las prioridades para los próximos cinco años, que deberán respetar después los futuros comisarios. En el periodo 2019-24, la espina dorsal de la actuación de la Comisión, presidida por Von der Leyen, fue la llamada «transición verde» de la economía europea, que se plasmó en el llamado Pacto Verde. Ahora las prioridades están cambiando y se trabaja, por ejemplo, en un plan para reindustrializar la UE, que han perdido el tren de la competitividad durante los últimas años frente a otras potencias, como China. En el orden de prioridades se va a incluir también «la seguridad alimentaria basada en un sector agrario dinámico», según figura en un documen-

to de trabajo elaborado por el todavía presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Se pretende atender así a las reivindicaciones planteadas durante las últimas protestas del mundo rural. La citada Agenda Estratégica 2024-29 se adoptará en junio, una vez que hayan pasado las elecciones europeas, siempre y cuando se cumplan las previsiones actuales. En ese «papel» se establecen tres grandes líneas de actuación para la próxima legislatura: una Europa fuerte y segura; una Europa próspera y competitiva y, por último, una Europea libre y democrática. Curiosamente, y a diferencia de lo establecido para el actual periodo 2019-24, solo se menciona la lucha contra el cambio climático o la transición verde en términos de competitividad. Por expresarlo de forma gráfica, «lo verde» pasa a un segundo grupo de prioridades, para gran enfado de unas cuantas organizaciones nogubernamentales (ONG). Mientras sucede esto en Bruselas, en Madrid parece perfilarse la candidatura de Teresa Ribera como cabeza de lista de los socialistas españolas de cara a las elecciones europeas; a continuación, sería la elegida por Pedro Sánchez para ser la representante española en el próximo Colegio de Comisarios. Por cierto, que cada vez hay más dudas sobre la continuidad de la alemana Von der Leyen al frente de la futura Comisión Europea, incluso dentro de su propio partido, el PPE.

## La ley de vivienda hunde otro 15% la oferta de alquileres permanentes

Los alquileres de temporada se disparan un 56%: los propietarios tiran de esta opción para evitar los topes a los precios



Los arrendamientos de temporada son ya el 11% del total

#### R. L. V. MADRID

El alquiler de temporada sigue ganando posiciones en el mercado inmobiliario en detrimento del permanente. En el primer trimestre de 2024, el peso de este tipo de arrendamientos alcanzó el 11% del mercado después de que la oferta se haya disparado un 56% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos recopilados por la web inmobiliaria idealista. En sentido inverso, la oferta de alquileres permanentes se redujo un 15%.

El mercado del alquiler temporal prolonga así la tendencia del último trimestre de 2023, cuando su oferta también se disparó otro 58%. Aunque este tipo de arrendamientos, regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), no se puede destinar a vivienda habitual y permanente, pues de-

ben ser para un tiempo y fines limitados, la realidad es que muchos caseros están recurriendo a él para eludir las restricciones que se han introducido al alquiler permanente con la Ley de Vivienda. «Las medidas adoptadas en materia de alquiler han trasladado la oferta del alquiler permanente al de temporada, una formula legal pero que viene a dificultar aún más el acceso a la vivienda de las personas más desfavorecidas», explica Francisco Iñareta, portavoz de idealista. «Resulta obvio ya que el origen de los problemas de alquiler no está en los precios, sino en el enorme déficit de oferta», añade Iñareta.

El Gobierno es consciente de que el alquiler de temporada se está convirtiendo en una escapatoria frente a su regulación del mercado permanente y está buscando fórmulas para ponerle coto. Para ello, Vivienda ha puesto en marcha una comisión para regular esta modalidad de alquiler y está recopilando ideas del sector para regularlo, como también quiere hacer con otra de las vías por las que se fugan viviendas para alquiler permanente, las habitaciones.

Barcelona es junto a San Sebastián (30%) la ciudad en la que más oferta de alquiler temporal tiene constatada idealista. Cataluña es, de hecho, la única comunidad autónoma que ha aplicado el Sistema Estatal de Referencias de Precios del Alquiler para limitar las subidas de las rentas. En el último año, la oferta de este tipo de contratos se ha disparado un 53% solo en Barcelona.

La Ciudad Condal no es, sin embargo, la gran ciudad donde más lo ha hecho. Palma y Málaga, por ejemplo, tienen ahora un 79% más de alojamientos de este tipo que hace un año, mientras que su número también ha subido con mucha fuerza en San Sebastián (77%), Sevilla (74%), Valencia (62%), Madrid (56%).

## FMI: la deuda no bajará del 104% y el paro del 11% en una década

#### J. de Antonio. MADRID

España crecerá por encima del resto de grandes economías europeas, pero continuará acumulando problemas en las cuentas públicas y con las cifras de desempleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su nuevo Monitor Fiscal publicado ayer, no duda del crecimiento de la economía al menos hasta 2029, pero sí que alerta sobre la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de alcanzar una reducción sustancial de los niveles de paro, déficit o deuda durante la presente década. Según sus proyecciones a largo plazo, el crecimiento del PIB será claramente superior al de la eurozona, con un impulso del 1,9% en 2024 y del 2,1% en 2025, para desacelerarse al 1,8% en 2026 y al 1,6% para cada uno de los tres siguientes ejercicios, por lo que la brecha se irá cerrando a favor de la eurozona en los siguientes años, para crecer en 2029 un 1,3%.

En cuanto a las cuentas públicas, aunque por poco, pero España no cumplirá con las reglas fiscales impuestas por Bruselas este año tras empeorar sus previsiones de déficit para el presente ejercicio, al calcular que cerrará en el 3,1%, una décima más que lo pronosticado por la institución monetaria el pasado mes de octubre. Al menos mejora ligeramente las proyecciones para los próximos ejercicios: en 2025 sitúa el déficit en el 3%, cuatro décimas menos que su anterior pronóstico; para 2026, en el 3,2% -dos décimas menos-, mientras que en 2027 lo cifra en el 3,3% -una décima por debajo-. Para 2028 y 2029, la cota se quedará de nuevo en el 3%, por lo que duda de que logre cumplir lo exigido por Bruselas, que exige rebajarlo muy por debajo de esa frontera esta década.

El FMI advierte también del riesgo de desvíos fiscales por culpa del gasto extra que deberán afrontar los países con poblaciones envejecidas -como la española-, por lo que recomienda «hacer reformas y concentrarse en contener las presiones de gasto en saludy pensiones». Por ello, tras elevar las perspectivas de deuda para este año en España hasta el 106,3% del PIB -frente al 104,7% calculado en octubre-, reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez un «mayor esfuerzo» para rebajar la deuda, que estima «alta» pese a los «fuertes ingresos fiscales». Aunque cree que seguirá bajando, la deuda no bajaría nunca en esta década por debajo del 104% del PIB.

Tampoco ve buenas perspectivas para el empleo. Mientras que espera que el paro baje este año al 11,6% y al 11,3% en 2025 -que duplica la media europea, del 6,5% y el 6,4%, respectivamente-, el FMI no espera que el desempleo baje del 11% durante los próximos seis años.

Respecto a la tasa de inflación, el FMI prevé que cierre el presente año con una subida del 2,4%, una décima más que la zona euro, y que esta tasa de inflación no se iguale a la europea al menos hasta 2026, cuando converjan en el 1,9% ese año. 24 ECONOMÍA

Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN

## El Gobierno se abre a entrar en Naturgy para frenar a Emiratos

▶La energética pública de Abu Dabi negocia con Criteria y ultima una OPA para hacerse con el 40% de la española

H. Montero. MADRID

El grupo emiratí Taqa tiene todas las papeletas para ser el nuevo socio inversor de referencia en Naturgy en sustitución de los fondos GIP y CVC, que habían mostrado su interés en salir de la energética. El grupo energético público de Abu Dabi, con presencia en 11 países, confirmó ayer a través de un comunicado que mantiene conversaciones con Criteria y ambos fondos –que suman en torno a un 40% de Naturgy– para entrar en el accionariado de la gasista española, con el objetivo de dar un impulso a la política de transformación hacia las energías renovables.

En la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Taqa confirmó «conversaciones con CVC y GIP en relación con la posible adquisición de sus acciones en Naturgy», aunque aclaró que aún no hay «ningún acuerdo». Taqa, controlada al 90% por Abu Dhabi Developmental Holding Company, remarcó que también negocia con CriteriaCaixa –primer accionista de Naturgy, con el 26,7% del capital– «en relación a un posible pacto de cooperación». Criteria ha declarado su compromiso total como inversor a largo plazo en la energética.

En el caso de adquirir las acciones en manos de CVC y de GIP, Taqa especifica que «debería formularse una oferta pública de adquisición por la totalidad del capital de Naturgy», y tras dejar claro que no hay acuerdos aún ni con estos fondos ni con Criteria ha especificado que «no hay garantía alguna de que se vaya a implementar ninguna operación ni certeza en cuanto a los términos en que, en su caso, podría realizarse». La operación no pondría en ningún caso en riesgo el actual equi-

«Tenemos los instrumentos», afirma el Ejecutivo, que acaba de entrar también en Telefónica

librio de fuerzas en la energética que preside Francisco Reynés ya que las conversaciones con Criteria buscan blindar un papel principal de Taga en Naturgy, pero sin poner en riesgo la posición del brazo inversor de La Caixa, indican fuentes próximas a la operación. De hecho, el Gobierno no se ha pronunciado contra la entrada de capital emiratí en Naturgy al no afectar, sobre el papel a su «españolidad», como sí ha hecho sobre el desembarco saudí en Telefónica, que ha derivado en la toma de una participación mayoritaria en la teleco por parte del Estado, a través de la SEPI, del 5% que llegaría al 10% y la ampliación del paquete acciones de La Caixa (Criteria y CaixaBank) del 7,5%.

A este respecto, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, reiteró ayer desde Washington que Naturgy es una empresa «estratégica» y que el Estado dispone de los «instrumentos normativos necesarios» para protegerla. Pero Cuerpo fue más allá y no descartó la entrada pública: «A veces esta protección conlleva la entrada del Estado, como es el caso de Telefónica, pero por ejemplo en el caso (de la fusión) de Orange y MásMóvil lo que conllevó fue una serie de requisitos para que mantengan las inversiones y el empleo en España. Este es el marco en el que nos moveremos».

#### Disparada en bolsa

Previo al anuncio, la CNMV suspendió la cotización en Bolsa de Naturgy, cuyas acciones se revalorizaron más de un 6% en la reanudación de la sesión.

CVCyGIP, que entraron en 2019 y 2016, respectivamente, podrían estar dispuestos a vender si reciben una buena oferta del grupo emiratí, una vez cumplido el periodo de maduración de sus inversiones. Pese a que el valor de su participación en Naturgy ha caído en 2024, desde su entrada se han beneficiado de la política de dividendo: GIP habría percibido 1.800 millones, por los 1.200 de CVC. Junto a Criteria, el otro gran accionista de la energética es el fondo australiano IFM, que cuenta con un 15% de Naturgy, ha mostrado su deseo de permanecer a largo plazo en el capital.

Surgida en 2005 de la privatización del sector energético y de agua de Abu Dabi, Taqa tiene operaciones en países europeos como Reino Unido o Países Bajos, así como en Estados Unidos, Canadá, Arabía Saudí, Marruecos, Ghana, India, Irak y Omán.

Abu Dabi mantiene también un acuerdo estratégico con Iberdrola a través de Masdar.



Las acciones de Naturgy se dispararon este miércoles más de un 6% tras el anuncio de la emirati Taqa. En la imagen, su sede central de Madrid

¿Revivirá el proyecto Géminis? Las acciones de Naturgy han recuperado buena parte del terreno perdido en lo que va de año ante la inestabilidad accionarial en la energética. Con una caída acumulada del 20% en lo que va de año, los títulos remontan ya a mediados de febrero y se sitúan en los 23 euros, lejos aún de los 27 con los que arrancó el curso. Según indica Joaquín Ribles, del departamento de análisis de XTB, esta operación podría servir para ofrecer una mayor estabilidad en el accionariado. Criteria busca un socio que le apoye en la gestión y le permita continuar con su plan estratégico y decidir si finalmente continúa con el proyecto Géminis para dividir sus negocios entre infraestructuras reguladas y negocios liberalizados.

ECONOMÍA 25 LA RAZÓN . Jueves. 18 de abril de 2024

## DKV gana 46 millones y dispara sus ingresos hasta 951 millones

▶El beneficio de la aseguradora sube un 6% y su facturación un 9%

#### Paola García, MADRID

El grupo DKV ha presentado los resultados correspondientes al ejercicio pasado. En ellos se muestra que la compañía obtuvo un beneficio neto de 46 millones de euros. Esto supone un incremento del 6% respecto al año anterior, cuando obtuvo 43 millones de euros. Asimismo, también elevó su facturación, un 9% más en comparación con el ejercicio previo,

alcanzando los 951 millones de euros en 2023.

Si miramos por ramas, la de la asistencia sanitaria, la principal de la firma, representando el 88% del total, aumentó la facturación un 10%, alcanzando los 834 millones



DKV tiene 2 millones de clientes

de euros, frente a los 760 millones registrados en 2022. Datos que contrastan con el porcentaje de facturación que marca la media del mercado, que se sitúa en el 6,6%. Le sigue decesos como la segunda rama más importante de la compañía, la cual subió un 4%, hasta los 68,4 millones de euros en 2023, frente a los 65,8 millones registrados el año anterior.

La firma despidió 2023 con 1.969.144 clientes, un 0,4% más respecto al ejercicio previo. También aumentó su plantilla en un 2%, hasta los 940 empleados.

#### EDUCAHUMANES, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria Laurentino Galán Escobar, administrado inico de la sociedad Educahumanes, S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio del centro educativo La Dehesa de Humanes, sito en Avenida de los Deportes nº 8, 28970 Humanes de Madrid Madrid, el día 21 de mayo de 2024, a las doce horas, y en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar veinticuatro horas después, cor

#### ORDEN DEL DÍA:

19.- Debate y en su caso, aprobación de la autorización para la transmisión de acciones en cartera a terceros. Condiciones de la transmisión y entrada de nuevos accionistas.

29.- Ruegos y preguntas.

el siguiente

39.- Redacción, lectura y aprobación del acta A partir de la presente convocatoria, cualquie accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Modrid, 09 de abril de 2024. El Administrador único Laurentino Galán Escobar.

#### COMERCIAL SERRANO CANO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de 15 de Marzo de 2.024 y conforme con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la LSC, se convoca a los señores accionistas de lo sociedad COMERCIAL SERRANO CANO, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Claudio Coello, 60, 190, de Madrid, el día 30 de mayo de 2.024 a las 10:00 horas en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde, en segunda onvocatoria, a la misma hota y mismo lugar, para debatir los puntos siguientes

Orden del día Primero.- Constitución de la Junta Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales, Memorias e Informe de

gestión correspondientes al ejercicio social de 2.023, así como la aplicación del resultado. Tercero.- Delegación de facultades para malizar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta. Conforme a los arts. 272 y 287 de la LSC, a partir de la presente convocatoria, cualquie socio podra examinar en el domicilio sociali los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y pedir la entrega o envid gratuito de todos los documentos

Madrid, a 10 de abril de 2.024. El presidente del Consejo de Administración Jesus Jawer Serrano Cona

#### LISHCONSA, S.A.

Reducción mediante adquisición de acciones propias para su amortización.

En cumplimiento con el articulo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General Universal de Socios de USHCONSA, S.A., celebrada el 9 de abril de 2024, adoptó por unanimidad el acuerdo de reducción de capital mediante adquisición de acciones propias para su amortización. Se reduce el capital social en la cantidad de 265.732, 15 €, mediante la previa adquisición por la Sociedad de 44.215 acciones propias, de 6,01 euros de valor nominal, para su posterior amortización.

Madrid, a 9 de abril de 2024. Doña Julita Sevilla Gómez, Administrador Único de LISHCONSA, S.A.

#### ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA **GENERAL DE ACOFAR** SOCIEDAD COOPERATIVA

El Consejo Rector, en cumplimiento de la dispuesto en los estatutos sociales de ACOFAR SOCIEDAD COOPERATIVA (en adelante, la "Cooperativa" o "ACOFAR"), domiciliada en Madrid, calle Fortuny, número 51, y de los preceptos legales y reglamentarios aplicables, convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Calle Santa Engracia, número 28 (28010), en fecha 8 de mayo de 2024 (miércoles) a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda, para tratar el Orden del Dia que seguidamente se indica:

#### ORDEN DEL DÍA

Primero. - Informe de la Presidente.

Segundo. Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Gassancias y Memoria), el informe de gestión, propuesta de distribución de resultado e informe de los interventores del ejercicio económico correspondiente al 2023.

Tercero. -Aprobación, en su caso, de la displución de la Cooperativa.

Cuarto. Nombramiento de los liquidadores de la Cooperativa

Quinto, Ruegos y preguntas.

Sexto. -Lectura y aprobación, en su caso, si procede, del Acta de la Asamblea General y, en su caso, designación de dos (2) socios para su aprobación posterior.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.3.d) y concordantes de la Ley de Cooperativas, así como el artículo 12º UNO de los Estatutos Sociales, se pone a disposición de las personas socias en la sede social la documentación obieto de aprobación en relación con los puntos comprendidos en el Orden del Día.

La Presidente. Dº María de Gddor Villalobas Megia, el Vicepresidente, D. Fernando Fombona Braga y el Secretario, D. Enrique Ayusa Hernández, en Madrid, a 12 de marzo de 2024.

#### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MUTUALISTAS DE PURISIMA CONCEPCIÓN MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

Con arregio a lo establecido en el articulo 34 y en la forma prevenida en el articulo 21.3 d) de nuestros estatutos, se acuerda convocar Asamblea General Ordinaria de Mutualistas de Purisima Concepción M.P.S. el día 7 de mayo de 2024, martes, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en el Palacio Vistalegre, c/ Matiide Hernández, s/n, Madrid

Para la asistencia a esta Asamblea es mprescindible la presentación de la tarjeta de asistencia y el D.N.I.

Se prevé la celebración de la Asamblea Ceneral en segunda convocatoria, con el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

Primero: Proceso de inspección de la DGSFP. Acuerdos a adoptar respecto al ejercicio de acciones legales

Segundo: Informe de situación de la Mutualidad por la Junta Directiva.

Tercero: Presentación y aprobación, procede, de la Memoria y Cuentas Anuales del ejercicio 2023. Aplicación del resultado de 2023. Presentación del Informe de Gestión del ejercicio 2023. Informe de Auditoria del ejercicio 2023.

Cuarto: Presentación y aprobación, s rocede, del Presupuesto para el ejercicio 2024. Quinto: Propuesta de fijación de suma asegurada y cuantías máximas según artículo 28 del Reglamento para el ejercicio 2025 Evolución de cuotas para el 2025. Acuerdos a

Sexto: Información del importe máximo de las remuneraciones a los órganos de gobierno y aprobación.

Séptimo: Dar cuenta del acuerdo adoptado en Junta Directiva sobre normas complementarias para provisión de vacantes en

Octavo: Delegación de las facultades al Presidente para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados por la Asamblea General. Noveno: Ruegos, preguntas y propuestas.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los/as Sres./as. Mutualistas de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.3 a) y b) de tos Estatutos. Madrid, 11 de marzo de 2024

**V.P.B.** # EL PRESIDENTE D. José Manuel Martos Sánchez FL SECRETARIO Don Jaime Vives Agurruza

#### CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28045 Madrid, el próximo día 5 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segundo convocatoria, con arregio al siguiente

#### ORDEN DEL DIA

14. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2023.

24. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

39. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del eiercicio 2023.

49. Examen, aprobación y en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

59. Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital

6º. Modificación del artículo de los estatutos sociales relativo al régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación celebración de la Junta.

7%. Cese y nombramiento de Consejeros.

ción de l'aculti efevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta

9º. Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 10 de abril de 2024. La Presidenta del Conseja de Administración.

#### GUILLÉN ALCORCON PATRIMONIAL, S.A. (en liquidación) Junta General Ordinaria

Liquidadores Mancomunados igentes de la Entidad Mercantil "Guillén Alcorcón Patrimonial, S.A. (en liquidación), de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales acuerdan, por medio de la presente, convocar a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Alcorcón, en primera convocatoria el día 13 de junio del año 2.024, a las diez horas, en el Restaurante "Los Segovianos" (Salón de Juntas) Avenida Colada de Pozuelo nº 5 (poligono industrial Ventorro del Cano) 28925 Alcorcón (Madrid) y para el caso de que no se alcance el guórum necesario, el día 14 de junio de 2.024, a la misma hora y el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arregio al

#### Orden del dia

Primero, Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes

Segundo,- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio y la Cestión Social realizada por los Liquidadores Mancomunados.

Tercero,- Ruegos y preguntas y aprobación, si ocede, del acta de la junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser iometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Lev de Sociedades de Capital.

Alcorcón, 9 de abril de 2.024. Las liquidadores manco Jesizs Guillén Lápez, Juan Guillén Lápez y Javier Guillén De Pablo.

#### T.C. ALAMILLO, S.A.

En ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la sociedad sito en el Paseo de la Habana, 12 -24 trouierda (28036) Madrid, el día 6 de junio de 2024, a las 13 horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda onvocatoria el día siguiente, 7 de junio, en el nismo lugar y hora, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA

1º Nombramiento/Renovación de cargos. 2º Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos contables

3º Aprobación de aplicación de resultados del Ejercicio 2023.

49 Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

5º Aprobación, en su caso, de la retribución de los Administradores.

6º Información sobre la opción de rendamiento para un proyecto fotovoltaico. novación de opción

7º Información sobre otros proyectos otovoltaicos que afectan a tenenos de la sociedad. Ratificación, en su caso,de

8º Delegación de facultades.

relativos al ejercicio 2023.

9º Ruegos y preguntas. 10º Redacción, lectura y, en su caso, probación del Acta de la reunión

Se comunica que, a partir de este momento, ualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se ruega a los accionistas no asistentes que otorguen su representación o delegación por escrito. Se prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, a 15 de abril de 2024 D. Jacoba Carsini Pérez, Secretario del Consejo.

## LARAZON

#### **Financieros**

Societarios

Agrupados

#### CLANCOR, S.A.

En ejecución del acuerdo del Consujo de idministración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la sociedad sito en el Paseo de la Habana, 12 - 2º trquierda (28036) Madrid, el día 6 de junio de 2024, a las 12 horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quòrum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, 7 de junio, en el nismo lugar y hora, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA

3º Nombramiento/Renovación de cargos. 2º Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Canancias y demás documentos contables relativos al ejercicio 2023.

3º Aprobación de aplicación de resultados del Ejercicio 2023.

4º Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

5º Aprobación, en su caso, de la retribución de los Administradores.

69 Información sobre otros proyectos fotovoltaicos que afectan a terrenos de la sociedad. Ratificación, en su caso, de alegaciones.

79 Delegación de facultades.

8º Ruegos y preguntas. 9º Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se comunica que, a partir de este momento, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se ruega a los accionistas no asistentes que otorquen su representación o delegación por escrito. Se prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Modrid, a 15 de abril de 2024 D. Jacobo Carsini Pérez, Secretario del Consejo.

26 ECONOMÍA

Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN



## Los productos sin humo son ya el 36% de los ingresos de PMI

Philip Morris ha invertido 12.000 millones de euros desde 2008 para transformar su negocio

Inma Bermejo, PARÍS

Los productos libres de humo ya representan el 36,4% de los ingresos netos de Philip Morris International (PMI), según su Informe Integrado correspondiente al ejercicio de 2023. Esto supone un incremento de 4,3 puntos porcentuales respecto a 2022, cuando el peso era del 32,1%. Aproximadamente existen 33 millones de usuarios de productos sin humo de PMI, incluidos 28,6 millones de usuarios de IQOS -su dispositivo de calentamiento de tabaco- (3,7 millones más que en 2022) y el 70% de ellos han abandonado el cigarrillo tradicional. En España, no obstante, el margen de crecimiento aún es amplio: hay alrededor de 350.000 usuarios de IQOS.

IQOS se lanzó en diciembre de 2014 y su implantación ha crecido exponencialmente en los últimos años. PMI se ha marcado como objetivo que los ingresos netos procedentes de productos sin humo representen al menos dos tercios del total de la facturación de la compañía en 2030. Detrás de los datos hay más de 12.500 millones de dólares (11.773 millones de euros) de inversión acumulada desde 2008, de los cuales 1.800 millones de dólares (1.695 millones de euros) se concentran en 2023. Asimismo, la compañía acumula más de 2.500 patentes registradas desde 2015 y 1.500 empleos destinados a desarrollo e innovación científica. Buena parte de esa apuesta por erradicar el cigarrillo tradicional se concentra en Europa, donde se ubican siete de las 11 fábricas de sus productos libres de humo.

«Vamos a seguir invirtiendo en productos libres de humo. Es el presente y el futuro de nuestra compañía y del sector», aseguró Tommaso Di Giovanni, vicepresidente internacional de Comunicaciones de PMI, durante la presentación del informe el martes en París. «Es importante que las empresas den pasos, pero sin la colaboración de los gobiernos, el progreso nunca va a ser tan rápido como es posible», puntualizó. Los productos sin humo de PMI están a la venta en 84 mercados y existen 25 mercados en los que los productos sin humo representan más del 50% de los ingresos.

El vicepresidente internacional de Comunicaciones de PMI recordó que la combustión es lo que genera sustancias tóxicas, por lo Modelo de IQOS ILUMA en color dorado

millones de usuarios de productos sin humo de PMI, 28,6 millones de

ellos de IQOS

66%
de su facturación
procederá de las
alternativas libres
de humo en 2030

94%
del tabaco que utiliza
la compañía es
adquirido sin riesgo
de deforestación

tanto, cualquier alternativa que no incluya la combustión es menos dañina, hasta un 95% menos. «La población tiene derecho a recibir la información correcta sobre estos productos y los gobiernos tienen la obligación de difundir datos basados en la ciencia», subrayó.

En aquellos países donde los gobiernos y organismos de salud informan sobre el menor impacto en la salud de estas alternativas y les aplican una regulación y una fiscalidad acorde a su menor daño, la tasa de tabaquismo ha descendido radicalmente. Destaca el caso de Suecia, que gracias al snus (producto de tabaco sin humo en formato húmedo y pasteurizado que administra nicotina a través de las encías) se ha convertido en el primer país del mundo libre de humo, al reducir su tasa de fumadores por debajo del 5%. Este dato insólito lleva aparejado una caída de las enfermedades y muertes vinculadas al tabaquismo.

Pese a la evidencia científica, la UE prohíbe la comercialización de este producto en el resto de Estados miembros. «La ideología política es la principal razón para que el snus esté prohibido en la UE, pero esperamos que este error no se traslade a otras alternativas libres de humo, como las bolsitas de nicotina y los cigarrillos electrónicos, que han demostrado reducir las tasas de tabaquismo en países como Reino Unido y Nueva Zelanda», apuntó Di Giovanni.

En materia de sostenibilidad, la compañía ha conseguido una calificación Triple A del CDP en seguridad climática, forestal e hídrica por cuarto año consecutivo. Entre las medidas que le han permitido coronarse como una empresa sostenible destacan que el 94% del tabaco es adquirido sin riesgo de deforestación neta de bosques naturales gestionados y sin conversión de ecosistemas naturales, así como la optimización de 8,14 millones de metros cúbicos de agua desde 2019 en sus zonas de cultivo de tabaco, una cantidad que casi se ha doblado respecto al dato acumulado en 2022. Además, desde 2021 alrededor de 320.000 dispositivos electrónicos sin humo han sido renovados o reparados. Destaca el caso de Hungría, donde el 89% de los dispositivos se reciclan.

En declaraciones a LA RAZÓN, el director de sostenibilidad de PMI, Miguel Coleta, asegura que las tabacaleras pueden ser sostenibles. El experto considera que todavía no hay suficiente confianza en el sector, pero espera que su «transparencia, apertura y voluntad de innovación» hagan cambiar de opinión a los reguladores.

LA RAZÓN • Jueves. 18 de abril de 2024

| LA BO                   | LSA                                   |              |                           |                   |                            |                                 |                                      |               |                                    |                  |                              |                           |              |                              |                  |                               |                           |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                         | IBEX 35<br>Madrid<br>Cotiz. 10.633.90 |              | CAC 40<br>Paris<br>798151 |                   | SE 100<br>ondres<br>847,99 | DAX (<br>Francfort<br>17,770,02 | DOW JONES*<br>Nueva York<br>37701,26 |               | NASDAQ*<br>Nueva York<br>17,530,59 |                  | NIKKEI<br>Tokio<br>37.961.80 | PETRÓLE<br>Brent<br>87,15 | 0            | EURÍBOR<br>12 meses<br>3,702 |                  | ORO<br>Ddiar/onza<br>2.370.39 | Cotiz                     |
| Dia                     | 1,02%                                 |              | 0,62%                     | A .               | ),35%                      | 0.02%                           | -0,26%                               | $\mathbf{v}$  | -1,03%                             | <b>V</b>         | -1,32%                       | -2,87 %                   | <b>V</b>     | 0.24%                        | A .              | -0.54%                        | Dia                       |
| Año                     | 5,26%                                 |              | 5,81%                     |                   | 1.48%                      | 6,08%                           | 0.03%                                |               | 4,19%                              |                  | 13,44%                       | -3.19%                    |              | 5,38%                        | 1000             | 15,54%                        | Año                       |
| IBEX 35                 |                                       |              |                           |                   |                            |                                 |                                      | * Mostis u    | esion                              |                  |                              |                           |              |                              |                  |                               |                           |
| 1000000                 | Uttima                                |              |                           | Ayer              |                            |                                 | Ültima:                              |               | -                                  | Ayer:            |                              |                           | Ottinus      |                              | 12 0             | Ayer                          |                           |
|                         | Cotización                            | 96 Def.      | Máx                       | Min.              | Volumen €                  |                                 | Cotización                           | % DIE.        | Més                                | Min              | Volumen €                    |                           | Cutización   | 36-DVC                       | Max.             | Min.                          | Volumen €                 |
| ACCIONA ENE             | 107,600<br>300 4 19,960               | 0.29         | 108,700<br>20,180         | 105,700<br>19,580 | 10.631.689                 | CELLNES                         | 30,440<br>13,500                     | 2.80<br>0.52  | 30,480<br>19,520                   | 29,450<br>13,330 | 69.820.469<br>13.499.336     | LOGISTA<br>MAPPINE        | 24,720 2,194 | 0,08                         | 24,900<br>2,218  | 24,720                        | 2.046.306<br>4.227.368    |
| ACERINGS.               | 9.015                                 | 0.61         | 10,080                    | 9,675             | 8.634.794                  | ENDESA                          | 17,295                               | 0.76          | 17,355                             | 17,115           | 17/03/7/908                  | MEDIA HOTELS              | 7,055        | 0.00                         | 7,170            | 7,005                         | 2.968.080                 |
| ACS                     | 38,600                                | 136          | 39,040                    | 37,920            | 18.943.928                 | PERMINAL                        | 33,540                               | 0,18          | 33,620                             | 33,400           | 06,950,840                   | MERCIN                    | 10,010       | 0.10                         | 10,190           | 9.920                         | 5.972.359                 |
| AENA                    | 174,200                               | 0.89         | 175,400                   | 172,300           | 34.475.620                 | PELJIDHA                        | 19,200                               | 0.10          | 19,400                             | 19,110           | 3.542.676                    | NATURGY                   | 22,840       | 0.58                         | 22,940           | 21,760                        | 69,471,949                |
| AMADELIS<br>ARCELORMITI | 56.280<br>AL 23.520                   | 0.96         | 24,200                    | 55,520            | 10.479.800                 | GRIFOLS-A<br>IGERDROLA          | R.834<br>11,210                      | 0.72          | 8,940<br>11,360                    | 11.125           | 22,001,740<br>221,119,066    | REPSOL                    | 15,620       | -0.13                        | 15,700<br>15,305 | 15,500<br>16,125              | 22.856.847<br>110.067.658 |
| B SAHADELL              | 1,444                                 | 2.92         | 1,451                     | 1,409             | 28.048.645                 | INDITEX                         | 43,588                               | 0,78          | 44,190                             | 43,410           | 261.622.545                  | SACYE                     | 3.399        | 1,04                         | 3,358            | 3.274                         | 4.898.965                 |
| B. DANTANDES            |                                       | 1,40         | 3,461                     | 4,368             | 96.273.340                 | N000A                           | 184,110                              | 1,79          | 18,470                             | 18:050           | 7635 224                     | 505,888                   | 9.995        | 2.41                         | 10,130           | 9,470                         | 13,779,663                |
| BANDONTEN               | 6,912                                 | 1,56         | 6.962                     | 6,808             | 17.799.834                 | INMOS. COLORGA                  | 5.306                                | 153           | 5.365                              | 5,220            | 4.348364                     | TELEFONICA                | 3,913        | 0.75                         | 3.925            | 3.648                         | 36.715.263                |
| ERVA<br>CALKABANK       | 10.220<br>4.694                       | 2.59<br>1,47 | 10.295<br>4.729           | 9,960<br>4,540    | 87.501.489<br>40.611.696   | LAB ROYL                        | 1.877<br>80,700                      | 7,71<br>-1,16 | 1,885<br>82,450                    | 1,844<br>80,500  | 16517763<br>4596.646         | UNICAJA                   | 1,112        | -1,68                        | 1,127            | 1,054                         | 10.559.695                |

#### **Empresas**



Plan estratégico

## ACS prevé ganar 1.000 millones de euros en 2026

La compañía aspira a lograr una facturación de 48.000 millones

R. L. Vargas. MADRID

Entre 850 y 1.000 millones de euros de beneficio. Ese es el ambicioso objetivo que el Grupo ACS se ha marcado lograr en 2026 en la hoja de ruta para los próximos tres años que presentó ayer a los inversores durante su primer Capital Market Day que celebró en Madrid.

La compañía que preside Florentino Pérez establece en su plan estratégico 2024-2026 una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 14%.

El grupo detalló que espera que el flujo de caja (FCF) se situé entre los 5.300 y los 7.000 millones de euros, de los que entre 2.000 y 3.000 millones procederán de potenciales desinversiones y hasta 4.000 millones del propio negocio. El destino de estos fondos será el desarrollo de nuevos proyectos «greenfield» y de atros sectores (1,300 millones); fusiones o adquisiciones y otras inversiones (entre 1.200 y 2.900 millones), Abertis (650 millones en ampliación de capital) o a la adquisición del 10% de la compañía minera australiana Thiess (200 millones).

ACS planea, además, repartir unos 2.000 millones de euros en dividendos en el último año de su plan, frente a los 600 millones de euros de 2023, lo que supone casi triplicar la remuneración a sus accionistas.

La compañía estima un crecimiento anual del 9% en sus ingresos, hasta alcanzar una facturación de entre 43.000 y 48.000 millones de euros al final del periodo. También anunció que quiere doblar su valor de cara a 2030, que fija en 14.000 millones, gracias al crecimiento de sus negocios estratégicos, así como a nuevos vectores. Para entonces,

millones de euros de dividendos distribuirá la empresa entre sus accionistas en 2026 El presidente de la empresa española ACS, Florentino Pérez

el grupo espera expandir sus inversiones y se ha marcado como objetivos distintos sectores: las infraestructuras; el digital y tecnológico; el de transición energética; la movilidad sostenible y los minerales críticos.

#### Sectores

Para 2030, ACS se ha establecido un «target» de inversiones total de 20.000 millones en su negocio principal de infraestructuras. En el negocio digital y tecnológico, su rango de inversiones, especialmente en centros de datos, ascenderá a entre 6.000 y 12.000 millones de euros; en el área de transición energética (renovables), a entre 5.000 y 7.000 millones; y en el área de movilidad sostenible ascenderá a 2.600 millones de euros.

La compañía, que está centrada en la simplificación de su estructura con la integración de sus operaciones, se ha marcado como pilares tres grandes áreas de negocio: las soluciones integradas (65%), las infraestructuras (20%), y la ingeniería y la construcción (15%).

Para 2026 las prioridades de ACS pasan por incrementar la generación de caja, la remuneración al accionista, la creación de valor y expandir sus servicios a otras geografías con la llegada de su filial norteamericana Turner a Europa, así como por las sinergias y crecimiento de los dividendos procedentes de sus activos.

Juan Santamaría, consejero delegado del Grupo ACS y que fue el encargado de desvelar las líneas maestras del plan, aseguró que ayer fue «un día muy importante» para la compañía. ▶La movilidad de los estudiantes, tanto de los que vinieron a España (un 7,8%) como de los que viajaron al extranjero (un 5%), creció en el curso 2021-22 respecto a la época prepandemia

## La universidad no tiene fronteras

Ana Abizanda, MADRID

ainternacionalización delsistema universitario es un aspecto cada vez más importante entre los centros de educación superior en España, lo que se traduce en un aumento de los esfuerzos de éstos para promoverla y consolidarla. El informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) 2023 afirma que en el curso 2021-22 aumentó la movi-

lidad, tanto del alumnado extranjero en España como de estudiantes universitarios españoles que salieron fuera de nuestras fronteras. Concretamente, esta cifra creció un 7,8% respecto a los años prepandemia (curso 2028-19), hasta un total de 135.474 estudiantes extranjeros que se decantaron por un centro de nuestro país.

Las universidades públicas son las que más alumnos de otros países recibieron (91.985), lo que supone más del doble de la cifra de las privadas (43.489). En porcentaje, representan el 18,82% del alumnado en centros privados y el 7,85% de los públicos.

En el conjunto de estudiantes internacionales se redujo los procedentes de América Latina, el Caribe, EEUU, Canadá, Asia y Oceanía, mientras que aumentaron (en más de un 50%) los llegados de países europeos que no pertenecen a la Unión Europea y los que vienen de África (pero sin incluir el norte del continente).

Respecto a las comunidades autónomas que tuvieron una mayor Aumentaron las llegadas de alumnos de países europeos fuera de la UE y del continente africano presencia de estudiantes internacionales en el curso 2021-22, éstas fueron Navarra, Cantabría y Castilla y León.

Uno de los aspectos que pueden tener una importancia destacada para decantarse por nuestro país es que en España el precio medio de las tasas de matrícula que pagan los estudiantes comunitarios que siguen el curso al ritmo previsto es de 1.048 euros, cifra que está por detrás de países como Países Bajos, Italia, Suiza, Letonia, Lituania o Hungría.



El 60% de los estudiantes universitarios españoles que deciden viajar a otro pais son mujeres

SOCIEDAD 29

Por su parte, también se incrementó el número de alumnos españoles matriculados en programas de movilidad: hasta 54,163 se inscribieron en universidades extranjeras, y un 78% de ellos escogió otro país de la UE. Esta cifra supuso un 5% respecto a los datos prepandemia. Aquí se debe destacar también que el 60% de los jóvenes españoles que decidieron estudiar en otro país eran mujeres.

Según explica Ángela Mediavilla, responsable del gabinete técnico de la Fundación CYD, «las universidades españolas son grandes receptoras y emisoras de estudiantes internacionales. Gracias a los convenios establecidos con otras universidades de la UE, la participación en el programa Erasmus y a la existencia del Espacio Europeo de Educación Superior, se ha consolidado una sólida redentre universidades españolas y las de países miembros de la Unión Europea».

Entre los grandes retos a los que se enfrenta la universidad española en este terreno figuran «las titulaciones en otro idioma, la colaboración con centros extranjeros y la atracción del talento internacional», según señala el informe de la Fundación CYD. Así, el 12% de las titulaciones que ofrecen nuestras universidades se impartieron en un idioma extranjero (al menos el 50% de los créditos). En comparación con otras internacionales, las españolas tienen un margen ancho de mejora en este terreno.

Además, el porcentaje de prácticas de grado y de máster que se realizan en el extranjero es bastante bajo en comparación con el total de las prácticas realizadas. Esta circunstancia se nota especialmente en la universidad pública, donde solo el 1% de las prácticas se realiza en el extranjero. La cifra alcanza el 7% en las universidades

privadas en el caso de de los grados y un 11,5% en los programas de máster.

Según explica Ángela Mediavilla «la capacitación del personal docente para poder impartir docencia en otros idiomas, además del castellano, sigue siendo una asignatura pendiente en las universidades españolas».

Otro reto para la universidad española es la atracción del talento internacional: el porcentaje de extranjeros en la plantilla de las universidades españolas es bajo, y supone el 4,2% sobre el total del personal contratado. La mayoría del personal extranjero (más del 60%) proviene de otros países de la UE, y por categoría profesional suelen ocupar el cargo de profesor visitante o profesor lector. Entre los ámbitos con mayor presencia figuran los relacionados con las ciencias sociales, sobre todo las ciencias políticas y la economía.



#### Posición de España a nivel mundial

▶ Las publicaciones que cuentan con colaboración internacional muestran el grado de internacionalización de una universidad, y da una imagen de sus redes de investigación con centros superiores extranjeros. En este sentido, hay mayor número de trabajos liderados por investigadores nacionales (70%) que con colaboración internacional (30%). En lo relativo al liderazgo, las instituciones españolas salen peor paradas: en las publicaciones en colaboración internacional, los trabajos cuvo autor principal se relaciona con una universidad española decaen, y ocupan la posición 26 de 38 países analizados. Finalmente, las tesis leídas por el alumnado internacional suponen cerca del 25%, lejos del 85% de las universidades de Luxemburgo, el 54% de Holanda o el 46% de Austria.

## El 86,2% de los niños estudia una lengua extranjera

Aumenta diez puntos el porcentaje en la última década con el inglés a la cabeza

E. Caballero, MADRID

Según la Estadística de Enseñanza de Lenguas Extranjeras publicada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el porcentaje de alumnos de tres a seis años que estudia una lengua extranjera ha aumentado en nueve puntos en los últimos diez años. En concreto, durante el curso 2022-2023, el 86,2% de los estudiantes del segundo ciclo de Educación Infantil tuvo contacto con una lengua extranjera (principalmente inglés) frente al 77,3% del curso 2012-2013.

Además, un 14,3% del alumnado de Primaria estudia una segunda lengua extranjera, por un 40,6% del alumnado de ESO y un 18% del de Bachillerato. La mayoría optó porque esa lengua fuera el francés.

En cuanto al uso de un idioma extranjero como lengua de enseñanza, en el curso 2022-2023, un total de 1.841.210 alumnos participaron en este tipo de experiencias educativas, siendo mayoritario el número de alumnos que lo hicieron en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera: 1.573.995.

El resto, se dividieron entre los 166.912 alumnos que participaron en otras experiencias menos consolidadas y los 100.303 que estudiaron en centros que imparten enseñanzas de sistemas educativos extranjeros, donde se usan lenguas extranjeras como lengua de enseñanza.

Porcentualmente, un 47,3% del alumnado de Primaria participa en alguna de estas experiencias educativas usando un idioma extranjero como lengua de enseñanza, por un 37% en la Secundaria Obligatoria.

De los centros que imparten Educación Primaria, un 46,7% desarrolla alguna experiencia de uso de una lengua extranjera como lengua de enseñanza. En el caso de los centros que imparten ESO, el porcentaje es del 50,6%. Respecto al tipo de lengua usada como idioma de enseñanza, la mayoritaria (en un 96,3%) es el inglés. Solo en los programas de aprendizaje integrado, un total de 1.515.864 alumnos reciben enseñanza en esta lengua, mientras que 23.107 alumnos (un 1,5%) lo hacen en francés y 7.254 (un 0,5%), en alemán, sin contar los modelos trilingües.

Por comunidades se observan diferencias en el inicio del estudio de una lengua extranjera en segundo ciclo de Infantil, existiendo en el curso 2022-2023 un total de diez autonomías y una ciudad autónoma con porcentajes superiores al 90%, con por-

El 40,6% del alumnado de ESO y el 18% de Bachiller estudia un segundo idioma

En Primaria, el 46,7% de los centros desarrolla alguna experiencia de uso de otras lenguas

centajes del 100% o muy próximos en muchas de ellas.

En el resto también hay porcentajes muy altos, siendo el más bajo el de Cataluña, con el 63.7%.

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Primaria comienza a ser relevante en algunos territorios, especialmente en Canarias (36,8%), Andalucía (35,6%), Murcia (31%), Aragón (28,6%) y Extremadura (20,9%).

En Bachillerato, el porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera presenta una situación dispar, entre Andalucía (43,1%) y el resto de comunidades, las cuales están encabezadas por la ciudad autónoma de Melilla (25,3%), Navarra con 21%, Ceuta (18%) y Extremadura (17,4%). 30 SOCIEDAD

Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN

## España inicia el año con la cifra más alta de nacimientos desde 2020

En las 13 primeras semanas fallecieron 122.590 personas, un 1,4% menos que en 2023: mejora la demografía

#### Elena Caballero, MADRID

El número de nacimientos en los dos primeros meses del año fue el más alto desde 2020, con 53.080 nuevos recién nacidos. Solo en febrero fueron 25.699 los bebés que nacieron en España, también la cifra más elevada en este mes de los últimos cuatro años, aunque se confirma la tendencia iniciada en octubre de 2021 de menos de 30.000 nacimientos al mes, según las estimaciones de nacimientos mensuales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con el año anterior, en España nacieron 1.178 bebés más que en el mismo mes de 2023. Otra circunstancia que se repite desde diciembre de 2020 es que el número de nacimientos de madresmayores de 40 años (2.783) supera al de menores de 25 años (2.474). Respecto a las defunciones, durante las 13 primeras semanas del año fallecieron en España 122.590 personas, 1.744 menos (-1,4%) que en el mismo periodo de 2023, y la cifra más baja en esas semanas desde 2019, según la estimación de defunciones semanales del INE.

España lidía en la actualidad con una pirámide poblacional con forma de campana invertida o, dicho en otras palabras, con una



población tremendamente envejecida. En este escenario, solo la llegada de inmigrantes aporta una expectativa distinta.

España ha sido, es y probablemente seguirá siendo uno de los destinos más atractivos para inmigrantes de todo el mundo. Actualmente viven más de cinco millones de personas con nacionalidad extranjera en España, una gran parte procedentes de Marruecos, Colombia o Italia, Todos ellos representan un importante agente rejuvenecedor no solo por la edad de estos –generalmente menores de 40 años–, sino también por su tendencia a tener varios hijos, lo que contribuye de forma notablemente al mantenimiento de la tasa de natalidad.

La menor cuantía de matrimonios es patente, y que éstos se registran con contrayentes de mayor edad. Incluso entre las propias comunidades autónomas las diferencias son notables y resaltan divergencias culturales a nivel nacional e internacional. Según los datos del reciente estudio «Matrimonios en España», realizado por la escuela de negocios TBS Education-Barcelona, España tiene una de las ratios de casamientos más bajas de toda Europa: los últimos datos demuestran que, en la última década, en España ha habido un promedio de 3,3 bodas por

Otros 53.080 españoles se ha unido al censo en 2024

La pirámide demográfica aún debe mejorar: solo la inmigración altera la campana invertida

Lo que ha bajado es la cifra de matrimonios, y con una edad de los novios más elevada cada mil habitantes, mientras que la media europea se ha situado en los 4,1.

Sin embargo, países como Alemania siempre han mantenido una ratio superior a la media, llegando incluso a los 5,4 casamientos por cada mil habitantes, como pasó en el año 2018.

Según explica el doctor Edgar Sánchez, profesor colaborador de TBS Education-Barcelona y experto en el Comportamiento del Consumidory Neuromarketing, «aunque los matrimonios están en auge, las ratios son bajas debido al descenso de la población». Esta investigación ha recogido y comparado los datos de 6 países (Alemania, España, Francia, Grecia, Italia y Portugal) durante el periodo comprendido entre 2013 y 2022, y ha concluido también que los españoles son los que se casan a una edad más avanzada: las mujeres españolas lo hacen en promedio a los 33,4 años y los hombresalos35,6; cifrasque contrastan con las de Grecia, por ejemplo, donde las mujeres se casan en promedio a los 30,3 años y los hombres, a los 33,2. Así, en general, ellas se casan con parejas más mayores: el promedio de edad del primer matrimonio de las europeas está en los 31,8, mientras que el de los europeos es 34,2,

El doctor Sánchez revela que «los resultados de este estudio son un reflejo más de las tendencias demográficas y sociales del continente y permiten ahondar profundamente en las particularidades culturales, económicas y sociales de cada país».

A nível nacional aún no se ha alcanzado el número de casamientos que había antes de que irrumpiera la covid en 2020. Los resultados de este estudio demuestran que, mientras que la ratio de casamientos en España es actualmente de 3,1 por cada 1.000 habitantes, en 2020 era de 1,9. Sin embargo, la tendencia general es a la baja.

#### Una de cada 10 mujeres no decide sobre anticonceptivos

Naciones Unidas recuerda que el 25% no puede negarse a mantener relaciones sexuales

#### S. S. MADRID

Cerca de 1 de cada 10 mujeres en el mundo no puede tomar sus propias decisiones sobre anticonceptivos, según el informe Estado de la Población Mundial 2024 que publica el UNFPA, el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la salud sexual y reproductiva. En el 40% de los países que disponen de datos al respecto, la autonomía corporal de la población femenina es cada vez menor. Además, el informe alerta de que

el 25% de las mujeres en el mundo no puede negarse a mantener relaciones sexuales.

En suma, millones de mujeres y niñas de las comunidades más marginadas no se han beneficiado de los progresos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos que se han extendido por todo el mundo en los últimos 30 años debido a su identidad o su lugar de nacimiento.

Bajo el título «Vidas entrelazadas, hilos de esperanza: eliminar las desigualdades en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos», el documento hace énfasis en el papel del racismo, el sexismo y otras formas de discriminación como obstáculos que dificultan que la población femenina avance en este ámbito.

Las mujeres y las niñas pobres, aquellas que pertenecen a minorías étnicas, raciales o indígenas o que se ven atrapadas en entornos de conflicto tienen más probabilidades de morir porque no pueden acceder a la atención sanitaria oportuna. Si una mujer en África sufre complicaciones durante el embarazo y el parto, tiene una probabilidad de morir casi 130 veces mayor que si viviera en Europa o América del Norte. Se calcula que más de la mitad de muertes maternas evitables tiene lugar en países que atraviesan crisis humanitarias y conflictos.

La cifra equivale a casi 500 fallecimientos al día. En América, las mujeres afrodescendientes tienen más posibilidades de morir durante el parto que las mujeres blancas. En los Estados Unidos, dicha tasa triplica al promedio nacional: unas cifras alarmantes para reflexionar sobre ellas. SOCIEDAD 31

#### Inma Bermejo, PARÍS

Los datos lo respaldan: regular y gravar las alternativas libres de humo sin valorar su menor riesgo lastra la lucha contra el tabaquismo. Según una encuesta realizada por Povaddo para PMI a 14.000 ciudadanos de 13 Estados de la UE, en los países que prohíben las alternativas menos dañinas como el cigarrillo electrónico, los dispositivos de calentamiento de tabaco o las bolsitas de nicotina como Turquía, Mauritania, Argentina, Brasil y Países Bajos, la caída de la incidencia del tabaquismo entre 2014 y 2022 oscila entre un mínimo del 2% (Turquía) y un máximo del 26% (Países Bajos). En cambio, en aquellos que han impulsado el uso de estas alternativas para reducir el daño como Suecia, Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, Japón y Reino Unido la caída del tabaquismo en el mismo periodo ha sido mayor (50%, 48%, 44%, 36%, 33% y 29%, respectivamente).

El 65% de los fumadores de la UE cree que los responsables de la toma de decisiones no les tienen en cuenta a la hora de regular sobre tabaco y productos con nicotina y casi siete de cada 10 (66%) de la población general adulta europea está de acuerdo en que organizaciones como la UE y la OMS deberían centrarse más en la reducción del daño, alentando a los fumadores a utilizar productos menos nocivos, en lugar de intentar eliminar por completo el consumo de tabaco. Además, el 69% cree que los fumadores adultos deberían recibir información precisa y científicamente fundamentada de que las alternativas sin humo a los cigarrillos son menos nocivas que seguir fumando, aunque estas alternativas no estén exentas de riesgo.

«Las políticas de la UE parecen más centradas en un objetivo poco realista, la erradicación completa del consumo de nicotina, mientras que la mayoría de la población es receptiva al concepto pragmático de la reducción del daño del tabaco y de animar a los fumadores a utilizar productos con nicotina menos nocivos», afirmó el presidente de Povaddo, William Stewart, durante la presentación.

«Los gobiernos justifican su visión prohibicionista defendiendo que estas alternativas introducen al tabaquismo a personas no fumadoras, una afirmación que no cuenta con el respaldo de los datos», apuntó Olivier Babeau, presidente del Instituto Sapiens (Francia). El doctor Anders Milton, MD, PhD, CEO de Milton Consulting y presidente de la Co-

## El empaquetado genérico del tabaco no es eficaz, avisan los expertos

▶ En 2017, la ministra de Sanidad francesa reconoció que la medida había fracasado después de registrarse un repunte en las ventas



#### La zona

#### La fiscalidad, punto de inflexión

El 60% de los encuestados cree que su país tiene un «problema» con el tabaco y los productos ilícitos que contienen nicotina, aunque solo el 6% identificó correctamente que en 2022 se perdieron entre 10.000 y 15.000 millones de ingresos fiscales a causa del comercio ilícito. En el caso de Francia,

que ha basado su política antitabaco en subidas de impuestos, la tasa de fumadores ronda el 30% y un tercio del consumo proviene del mercado negro. Aplicar la misma fiscalidad a las alternativas libres de humo que a los cigarrillos obstaculiza que la mitad de los fumadores se plantee cambiar.

Tras Suecia, Noruega,

Países Bajos y Reino Unido

tienen las tasas más bajas

misión de Snus de Suecia, por su parte, condenó las políticas restrictivas contra las alternativas libres de humo cuando «la gente muere por los cigarrillos». Preguntado sobre el etiquetado genérico en las cajetillas de tabaco que se va a implantar en España como parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, Milton aseguró que esta medida no sirve para reducir la tasa de tabaquismo, «lo que sirve es incentivar las alternativas menos dañinas». En 2017, la por aquel entonces ministra de Sanidad francesa, Agnes Buzyn, admitió que el empaquetado neutro del tabaco había fracasado después de que las ventas oficiales de cigarrillos aumentaran tras la eliminación de la marca hace un año.

El caso de Suecia evidencia que el camino que están siguiendo la mayoría de los países de la UE no es el correcto. El país escandinavo ha conseguido coronarse como el primero del mundo en ser libre de humo, al alcanzar una tasa de tabaquismo inferior al 5% de la población, frente al 23% de media que registra la UE. Este hito lo ha conseguido 17 años antes que el

#### Suecia se ha coronado como el primer país libre de humo apoyando las alternativas

objetivo marcado por la Unión Europea, gracias a la implantación de estrategias de reducción del daño y a la popularización del snus (producto autóctono de tabaco sin humo en formato húmedo y pasteurizado que administra nicotina a través de las encías).

El gobierno sueco sigue respaldando la reducción del daño con la decisión de reducir la fiscalidad del snus un 20% en 2024, mientras que subirá un 9% la carga impositiva de los cigarrillos tradicionales. En este sentido, el doctor Milton insistió en que «lo que causa cáncer son los cigarrillos, no la nicotina ni el snus».

Tras Suecia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Finlandia registran las tasas de tabaquismo más bajas de la UE, según el Special Eurobarometer 506. A la cola, con mayor población fumadora, se sitúan Grecia, Bulgaria, Croacia, Rumanía y República Checa. España se ubica en mitad de la tabla, con una tasa de tabaquismo que ronda el 22%. No obstante, según el estudio Edades de 2022, el dato de consumo diario de tabaco en España asciende al 33,1%.

32 SOCIEDAD

Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN

## Banco Sabadell presenta la decimosexta edición de los Aces Solidarios

▶Por cada punto directo de saque que los jugadores anoten en el Trofeo Conde de Godó, donará dinero a entidades benéficas

B. G. MADRID

Un ace, un aporte solidario. Desde 2008, el Banco Sabadell mantiene su iniciativa Aces Solidarios, por la que la entidad dona una cantidad por cada punto directo de saque que los jugadores anoten durante el torneo Barcelona Open Banco Sabadell. Cabe señalar que este trofeo de tenis, que este año cumple su 71ª edición y del que la entidad es el principal patrocinador, forma parte de los torneos ATP 500 sobre tierra batida y es uno de los torneos más grandes del tenis español.

Por hacernos una idea de lo que supone esta campaña, decir que en cada torneo los jugadores realizan una media de 470 puntos directos. El año que más aces se registraron fue en 2008, con un total de 634.

#### Entidades beneficiarias

Los Aces Solidarios han repartido más de 350.000 euros desde que se pusieron en marcha, beneficiando a más de 50 entidades diferentes. En este 2024, las organizaciones que recibirán la recaudación de la iniciativa serán Fundación Vinjoy, SMS Salut Mental Catalunya, Asapme Asociación Aragonesa Pro Salud Mental y Proyecto Hombre Sevilla «Proyecto Joven».

Los representantes de todas ellas (Adolfo Rivas, director gerente de Fundación Vinjoy; Gemma Marcet, responsable de Alianzas y Fundraising de SMC Salut Mental Catalunya; Ana López, gerente de Asapme Asociación Aragonesa Pro Salud Mental; y Ángeles Fernández, directora general y patrona de Proyecto Hombre Sevilla «Proyecto Joven») han participado, junto al presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, en la presentación de los Aces Solidarios 2024, que son una vía que permite vincular los valores corporativos de la entidad con los deportivos y, en especial con los del tenis, donde

Desde su puesta en marcha en 2008, más de 50 entidades se han beneficiado de la campaña priman aspectos como el respeto (al rival, los árbitros y el público), el esfuerzo y la superación.

«Además del apoyo económico, el objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad al importante trabajo que realizan las fundaciones y organizaciones dedicadas a mejorar la vida de todos aquellos que más lo necesitan», ha asegurado Oliu en el acto de presentación.

Por su parte, las entidades no solo han agradecido la iniciativa, sino que han puesto de manifiesto que, además del respaldo económico, Aces Solidarios supone un apoyo a su labor.

Así, la Fundación Vinjoy está dirigida a aquellos jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 30 años que son usuarios de la Red de Salud Mental del Principado de Asturias y que necesita adquirir, mantener y/o fomentar determinadas competencias conductuales, emocionales y sociales para lograr mayor autonomía personal, social y laboral. El proyecto aborda aspectos psicosociales, educativos, formativos, laborales y de participación en la comunidad de los/as jóvenes, proporcionándoles habilidades, destrezas y contextos que les faciliten la autonomía personal y la independencia a todos los niveles.

Mientras, el Proyecto «Xarxajo-

ves» de SMS Salut Mental Catalunya acompaña a jóvenes de entre 16 y 25 años con problemas de salud mental en su paso a la vida adulta. Para ello se realizan planes individuales, actividades grupales y apoyo a las familias.

Otra de las entidades beneficiadas es Asapme Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, una de las que primero se involucró en la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental y en la atención a sus familias. Asapame es un referente en labores de asistencia, rehabilitación, apoyo e integración social, ansiedad, depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia. Además, cuenta con un Departamento Infantojuvenil especializado en la atención a menoresyadolescentes con algún tipo de problema de salud mental.

Por último, «Proyecto Joven» es un programa abordado por Proyecto Hombre Sevilla que atiende a jóvenes de entre 14 y 21 años que presentan problemas con el uso de sustancias, uso inadecuado de tecnologías, juego patológico y abuso de videojuegos. La ayuda se extiende también a las familias de los afectados. Estas conductas problemáticas se han agravado en los últimos años con la presencia de problemas de salud mental en la población juvenil.



Acto de presentación de la campaña

SOCIEDAD 33

#### **Píldoras**



La «operación Erebu» se ha prolongado durante casi tres años

#### Sucesos

## Cae una banda que estafó 31 millones desde un «call center» de Málaga

La Guardia Civil ha detenido a los cuatro cabecillas de la organización

#### Elena Caballero, MADRID

La Guardia Civil de Ciudad Real ha esclarecido una macro estafa internacional con más de 50 víctimas y ha detenido a cuatro de los cabecillas, además de investigar a otros cinco más por delitos de estafa, blanqueo de capitales y descubrimiento y revelación de secretos, que formaban parte de una red que operaba a través de un centro de llamadas en Málaga.

Según informó a la Guardia Civil en un comunicado, la «operación Erebu» habrá alcanzado un fraude de cerca de 31 millones de euros y se ha prolongado casi tres años, desde que en 2021 arrancó como consecuencia de un requerimiento del Juzgado de Instrucción número 1 de Manzanares (Ciudad Real).

En este requerimiento se instaba a la Guardia Civil a investigar una denuncia por un supuesto delito de estafa, porvalor de casi 14.000 euros, a una víctima que dijo que había sido estafada en una plataforma de trading, compraventa de activos cotizados.

En la provincia de Málaga la organización poseía un «call center» con decenas de teleoperadores de habla española, polaca, sueca e italiana que se dirigían al mercado tanto nacional como extranjero, y las potenciales víctimas eran captadas principalmente mediante llamadas telefónicas masivas a números de teléfono obtenidos desde bases de datos ilegales, aunque también a través de banners de internet.

Tras acceder a los datos, contactaban con las víctimas hostigándolas mediante repetitivas llamadas para conseguir una pequeña inversión a modo de inicio. Una vez que creaban un vínculo con la víctima aumentaban el grado de presión, sacando información sobre la máxima cantidad de dinero que podían aportar en ese momento, ofreciéndoles así una oferta supuestamente muy ventajosa, advirtiendo de que la operación debía hacerse para ello de forma inminente.

Una vez realizadas las primeras inversiones, los teleoperadores los derivaban a una web ficticia en la que las víctimas podían ver el dinero invertido y la falsa rentabilidad que les estaba originando, pero cuando querían recuperar el dinero los teleoperadores alegaban pro-

Tenían a decenas de teleoperadores trabajando para intentar captar a posibles víctimas

blemas técnicos con la plataforma, hasta que ante la insistencia, denuncias y algunas reclamaciones devolvían una mínima parte o dejaban la cuenta a cero. Se estima que esta organización criminal, con raíces en el extranjero, ha defraudado 31 millones de euros. Con la ayuda de la cooperación internacional solicitada a nueve países a través de Europol se pudieron detallar las conexiones fuera del país que ayudaron a identificar a otras decenas de víctimas en Polonia, también engañadas desde el «call center» de Málaga.

Los investigadores han averiguado que esta organización criminal usaba varias mercantiles y cuentas bancarias en Chipre, Grecia, Alemania y España para canalizar el flujo de dinero estafado. Parte del fraude obtenido lo usaban para la compra de bienes vehículos, compras, viajes y fiestas privadas con gastos pagados para los empleados, que percibían altas comisiones de gratificación.

La operación explotó en dos fases: en la primera se deteniendo a cuatro personas y aprehenden 454.131 euros y en la segunda fase se investigó a los cinco autores restantes, cuatro de ellos con residencia en el extranjero y el último un detective privado que vivía en Mallorca.

#### La Policía traslada a España a «El Pastilla», fugado en diciembre

R. S. MADRID

Agentes de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional han trasladado a España a YusefM. L., alias «El Pastilla», el preso que se fugó la vispera de Nochebuena del centro penitenciario de Alcalá-Meco (Madrid) y que fue detenido el pasado 25 de enero en una estación de tren de la localidad alemana de Leipzig. La Policía difundió ayer imágenes de «El Pastilla» custodiado poragentes de la oficina Sirene, informa Ep.

El prófugo fue localizado en Alemania en una investigación realizada por la Sección de Localización de Fugitivos, a través de la Red Enfast. «El Pastilla», de 20 años, se encontraba en prisión tras ser detenido



Yusef M. L., alias «El Pastilla»

por el asesinato en abril de Nayim K.A., alias «Tayena», jefe de una de las facciones del crimen organizado en Ceuta, y de otro hombre de 26 años al que la banda confundió con un miembro de un grupo rival.

Se le buscaba desde que se fugó de Alcalá-Meco el 23 de diciembre, enlavíspera de Nochebuena. Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron que la misma tarde detectaron la ausencia de este interno, por lo que activaron los protocolos consistentes en comunicar lo sucedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al Juzgado que lleva la causa del preso.

La Policía Nacional ya había detenido a «El Pastilla» previamente, a finales de mayo, en el puerto de Algeciras y fue encarcelado provisionalmente en la cárcel de esta ciudad gaditana. Debido a su conflictividad fue trasladado a Alcalá-Meco a principios de diciembre. 34 AGENDA

Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN

El retrovisor

1188

Tal día como hoy de 1188 se reunieron por primera vez las «Cortes de León», convocadas por Alfonso IX. Se celebraron en el claustro de la Basílica de San Isidoro de León. Eran las primeras Cortes que se reunian en España y en la Europa de su tiempo. Estuvieron constituidas por tres estamentos: el clero, la nobleza y los representantes de las ciudades y villas. Los temas tratados en los días que duraron fueron, entre otros, reconocer la inviolabilidad del domicilio personal. También se promulgaron nuevas leyes destinadas a proteger a los ciudadanos contra los abusos del poder de los nobles, del clero y del propio Rey. POR JULIO MERINO



#### Madrid

Segunda edición de los Premios Multinacional del Año de LA RAZÓN LA RAZÓN acogió ayer, en su sede de Madrid, el acto de entrega de los Premios Multinacional del Año en su segunda edición. Una gala que estuvo presidida por Miguel López-Valverde Argüeso, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, y en la que el director del periódico, Francisco Marhuenda, ejerció de anfitrión junto

a Andrés Navarro, consejero delegado. Entre los galardonados, presentados por la periodista Marina Castaño, se encuentran compañías líderes en sectores clave de la economía española como la banca, la salud, la logística y el transporte y la educación, bajo el denominador común de la digitalización y la transformación energética.

#### Barcelona

#### Presentación del libro «España, terra incognita»

Ayer tuvo lugar en el Círculo Ecuestre la presentación del libro «España, terra incognita», del que son autores José Manuel García-Margallo y Fernando Eguidazu, y que apadrinó Enrique Lacalle, presidente del Círculo. El acto, moderado por Daniel Sirera, concejal del Ayto. de Barcelona, fue cerrado por Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña y contó con la participación de Juan José López Burniol y de Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo.



De izquierda a derecha: Dolors Montserrat, Daniel Sirera, Alejandro Fernández, Enrique Lacalle, José Manuel García-Margallo, Fernando Eguidazu y Juan José López Burniol

#### Obituario Roberto Cavalli (1940-2024)

#### Icónico diseñador de moda



l modisto italiano Roberto Cavalli, cuyo estilo lo convirtió en el favorito de la 'jet set' internacional durante décadas, falleció a los 83 años, informaron medios locales, Cavalli nació en Florencia en una familia aristocrática. Su abuelo, Giuseppe Rossi, fue un prolífico miembro del movimiento pictórico Macchiaioli, cuyo trabajo se exhibe en la Galería Uffizi. Cavalli decidió ingresar en el instituto de arte local, concentrándose en el estampado textil. A comienzos de los años 1970, inventó y patentó un revolucionario método para estampar cuero y comenzó a crear parches de diferentes materiales. Cuando tenía treinta años, presentó su primera colección en el Salón del Prêt-à-Porter de París. En 1972, inauguró su primera boutique en Saint-Tropez, Francia.

#### «Animal print»

Además de la línea principal de moda, la cual se vende en más de cincuenta países, Roberto Cavalli diseñó las líneas RC Menswear y Just Cavalli desde 1998. La primera abarca el mercado masculino y la segunda está dirigida a la mujer joven con indumentaria, accesorios, gafas, relojes, perfumes, lencería y trajes de baño. En 2002, Cavalli inauguró su primera tienda-café en Florencia, decorada con sus distintivos estampados de animales. Poco tiempo después, abrió el café Just Cavalli LA RAZÓN • Jueves. 18 de abril de 2024



## VII Premios Comunitat Valenciana

Preside el acto el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón Guixot

#### Viernes, 19 de abril a las 12:00 h

Hotel Balneario Las Arenas. Valencia. Imprescindible invitación











Patrocinan Colaboran





Castilla-La Mancha aumenta el presupuesto para proyectos humanitarios P. 40

#### Las caras de la noticia



Benito Serrano Pdte. Diputación de Soria

#### Nuevo respaldo a los pueblos sorianos.

La Diputación de Soria acierta al reforzar el apoyo económico a los Grupos de Acción Local de la provincia, Adema (Almazán), Asopiva (zona Pinares), Tierras Sorianas del Cid (Ribera) y Proynerso (Moncayo y Tierras Altas).



Néstor López Cineasta leonés

#### Reconocimiento en el ámbito internacional.

El cineasta y productor Néstor López ha sido incluido en la prestigiosa lista de los 100 creativos de 2024 de la revista Forbes. Este reconocimiento no solo es un tributo a su talento, sino también un testimonio de su impacto en esta industria. El presidente del PP de Castilla y León asegura que «este domingo, en el País Vasco, todo aquel apoyo que no sea para el Partido Popular será para Pedro Sánchez»

# Mañueco llama a concentrar el voto en el constitucionalismo útil



El líder popular castellano y leonés durante su intervención en Bilbao

E. Ajuria. BILBAO

l del Partido Popular (PP) de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado a concentrar el voto el próximo domingo en las elecciones de País Vasco en el constitucionalismo moderado y útil que representa su formación y su candidato Javier de Andrés para no dar un aval a «las nefastas políticas» de Pedro Sánchez.

Durante un acto en el que ha arropado al candidato del PP a lendakari en Bilbao, Fernández Mañueco ha recordado que «Castilla y León y Euskadi somos dos Comunidades vecinas y hermanas, con retos y desafios comunes. Por eso, estas elecciones son muy importantes para el futuro de esta Comunidad y de toda España».

Ellíderpopular ha afirmado que «somos la única opción constitucionalista, moderada y útil, por eso es importante concentrar el voto en el PP. Somos el partido que se ocupa de la gente, porque nos preocupa lo que necesitan las personas de Euskadi: Unos servicios públicos de calidad y la generación de oportunidades y de nuevo empleo».

En este sentido, ha añadido que «para tener unos servicios públicos de calidad, en educación, sanidad, dependencia y servicios sociales, hay que votar a Javier de Andrés. Para tener crecimiento económico y creación de empleo, hay que votar a Javier de Andrés. Para tener políticas de apoyo a la familia, de corresponsabilidad, de vivienda y de transporte, hay que votar a Javier de Andrés. Si queremos un gobierno que gestione con eficacia y mejore la calidad de vida de las personas de Euskadi, queremos a Javier de Andrés», ha señalado Fernández Mañueco.

Además, el presidente castellano y leonés ha manifestado que «tenemos que llegar a todos con independencia de su sensibilidad ideológica. Debemos ser un partido que conecte con la sociedad vasca, con unidad, como una piña. Tanto el PNV como Bildu se han convertido en satélites de Pedro Sánchez. Se han vuelto indistinguibles».

Asimismo, ha subrayado que «el Partido Socialista de Sánchez, especialmente aquí en el País Vasco, ha dejado de ser reconocible para sus dirigentes históricos, afiliados y votantes. Sánchez ha quedado reducido a guionista de relatos. Relatos ficticios para hacemos tragar con la amnistía. Relatos ficticios para tapar las mordidas repugnantes, la perversión de las instituciones y el blanqueamiento del terrorismo. Relatos ficticios para denostar a los que no aplau-

«Seguimos al lado de las víctimas del terrorismo a las que Sánchez y sus socios desprecian», afirma den sus políticas de confrontación. Ha renunciado a todos sus principios sólo para mantenerse en el poder. Ha traicionado la esencia del PSOE en Euskadi. Ha pasado de ser un partido que combatía a los terroristas de ETA a ser un partido que blanquea a sus herederos políticos».

#### Principios

Finalmente, Fernández Mañueco haafirmado que «nuestros principios no están en venta. Seguimos estando donde siempre hemos estado: en la moderación y en la centralidad. Seguimos defendiendo la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto a nuestro Estado de Derecho. Seguimos defendiendo la Constitución, que nos permite construir una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Y seguimos, muy especialmente, al lado de las víctimas del terrorismo a las que Sánchez y sus socios desprecian. Ellas lo merecen todo y estaremos siempre a su lado», ha concluido el líder popular.

AUTONOMÍAS 37



El consejero junto a Carbayo, Cristina Díaz y Carrión, entre otros

## Objetivo: llegar a las 40 patologías en la prueba del talón

Vázquez destaca los avances en el diagnóstico precoz y avanza que Salamanca tendrá un exoesqueleto pediátrico este año

V. San José. SALAMANCA

La Universidad Pontificia de Salamanca acogía ayer el IV Congreso de Enfermedades Raras de Castilla y León, donde se ponían encima de la mesa algunas de las cuestiones que más inquietan al colectivo, formado por más de 90.000 personas en la Comunidad, así como sus principales demandas.

Entre ellas, que los cribados neonatales en los recién nacidos, la conocida como prueba del talón, llegue a detectar hasta cuarenta enfermedades congénitas como ya ocurre en otras partes de España. como la Región de Murcia. En este sentido, la presidenta de la Asociación de Enfermedades Raras de la Comunidad (Aerscyl), Cristina Díaz, valoraba positivamente el reciente anuncio del Ministerio de Sanidad de pasar en el primer trimestre del año que viene de los siete cribados obligatorios y mínimos actuales a 22.

«Sería un paso fundamental», señalaba Díaz, para quien el techo debe de ser el máximo posible para poder hacer un cribado neonatal precoz que evite que estas enfermedades se diagnostiquen muy tarde. El presidente de Feder, Juan Carrión, por su parte, hacía referencia a los retos que tiene por delante este colectivo, entre los que enumeraba lograr ese diagnóstico precoz de las enfermedades raras, y reducir los cuatro años de tiempo medio en España, y evitar que alguien se muera sin que se le haya podido poner nombre a su enfermedad.

Otro desafío es que España pueda contar con una especialidad de genética clínica y, al respecto, Carrión apostaba por lograr un apoyo en esa medicina genómica personalizada de prevención.

También participaba en este congreso el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien destacaba la mejora de capacidad diagnóstica de la Comunidad desde que en 2018 se pusiera en marcha el Sistema de Diagnóstico de Enfermedades Raras Infantiles, logrando pasar, decía, de los 11 años de media a los dos.

Pese a ello, Vázquez reconocía que queda mucho por mejorar «porque dos años son muchos en estas patologías». Asimismo, ponía en valor el Plan Regional de Enfermedades Raras de la Comunidad que, en su opínión, permite una atención coordinada y homogénea en todo el territorio así como avanzar en el diagnóstico de este tipo de enfermedades mediante una red estructurada.

Finalmente, el consejero hacía hincapié en la incorporación de las nuevas tecnologías, como por ejemplo, los secuenciadores masivos en varios puntos de la comunidad, o los exoesqueletos, o a formación del personal, son avances que para el consejero permitirán mejorar en muchos aspectos del tratamiento. Al respecto, avanzaba que antes de que finalice este año el Complejo Asistencial de Salamanca contará con un exoesqueleto pediátrico.

## Carriedo defiende los incentivos públicos a empresas intermedias

D. Viejo. MADRID

La sede del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León acogía ayer la presentación de un interesante informe sobre el éxito de las empresas intermedias, unas 3,300 en España que facturan por el equivalente al 18 por ciento del PIB y emplean al 7 por ciento del sector privado.

Un estudio que, entre otras cosas, pone de relieve el modelo de éxito de estas compañías, muchas de las cuales, el 60 por ciento, se ubican en municipios de menos de 20.000 habitantes que generan empleo de calidad, están internacionalizadas y mantienen la cohesión social y territorial del país.

Las empresas intermedias asociadas a la Fundación CRE-100DO facturan un 60 por ciento fuera de España y, como claves de su buen funcionamiento, está su ambición de crecer, con una hoja de ruta y la apuesta por la internacionalización, además de su capacidad de ejecución de una gran empresa con la flexibilidad de una pequeña, su innovación y la cultura del talento.

Rafael Vaquero, director de esta Fundación, defendía la necesidad de contar con un estatus propio dentro de la UE y de España, como ya tienen en Francia, para poder recibir más apoyos públicos. «No son pymes ni grandes empresas pero requieren instrumentos e incentivos en innovación, desarrollo del talento e impulso en retos tecnológicos», decía.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, destacaba la relevancia de estas empresas y apostaba por habilitar una fórmula específica para poder ayudarlas más: «sería fundamental para el crecimiento de la Región», decía.



El consejero conversa con Vaquero en presencia de Cabero

#### Valladolid La labor social de los residentes en el extranjero tiene premio

Castilla y León crea un premio para reconocer la labor social de sus ciudadanos residentes en el extranjero y en otras regiones. Objetivo: visibilizar el trabajo de las comunidades castellanas y leonesas en el exterior que hayan destacado en la atención y el apoyo a los emigrantes de esta tierra, así como en la proyección de la imagen de la región más allá de sus límites territoriales.

#### Valladolid

#### Refuerzan la vigilancia en las carreteras ante el aumento de muertes

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha anunciado el refuerzo de las medidas de vigilancia y las campañas de sensibilización sobre los riesgos en la carretera y la importancia de respetar las normas debido al aumento de la siniestralidad. Sen presidia la Comisión Autonómica de Tráfico, donde se confirmaba que hasta el martes habían muerto 30



Comisión Regional de Tráfico

personas en la carretera cuatro más que en abril de 2023. La distracción es la causa principal de los accidentes, y la salida de vía el tipo de accidente más común.

#### Burgos Una mujer herida tras reventar una tubería que dejó un gran socavón

El reventón de una tubería de saneamiento de la red de la ciudad, a la altura del número 15 de la avenida Reyes Católicos de la capital burgalesa, provocó un gran socavón en la calzada que dejó una persona herida, usuaria de un autobús urbano, cuando una de sus ruedas se encajó en el agujero derivando en la rotura de un cristal del vehículo que cortó a la mujer.

#### Palencia Los nacimientos se disparan este año en Castilla y León

Buenas noticias para Castilla y León en su particular batalla contra la despoblación. Y es que en los dos primeros meses de este año han nacido 2.093 bebés, cerca de 35 diarios, lo que supone un 8,05 por ciento más respecto al 2023. Los nacimientos crecieron en todas las provincias, con especial hincapié en la de Palencia, donde llegaron al mundo 122 niños. 38 AUTONOMÍAS

Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Castilla y León

## «Los ganaderos sí están en peligro, no los lobos»

Así lo asegura el vicepresidente de la Junta durante su intervención en el Comité Europeo de las Regiones



Juan García-Gallardo, en Bruselas

#### Javier Prieto. BRUSELAS

«Los ganaderos de Castilla y León sí que están en peligro de extinción, y no los lobos». Así de contundente se mostró el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, durante su intervención en el Comité Europeo de las Regiones (CdR), celebrado en Bruselas. Por este motivo, exigió flexibilizar la protección de este animal en todo el territorio de la Unión Europea.

García-Gallardo recordó, en este sentido, que «En el año 2023, los ataques de lobo produjeron la muerte de 5.500 cabezas de ganado, un 30% más que en 2021 en mi región. Hay que limitar la protección del lobo, debe flexibilizarse en mi región. La sobreexplotación es patente».

Asimismo, lamentó que «en Bruselas muchos políticos» han estado «demasiado preocupados por el bienestar animal de la ganadería intensiva» pero «muy despreocupados por el bienestar animal de terneros, ovejas o potros que mueren en los prados por ataques de lobo».

«Quienes se autoproclaman ecologistas en los despachos llevan años rompiendo el equilibrio existente entre la vida y los habitantes de nuestro medio rural, que son los auténticos guardianes del medio ambiente y la biodiversidad», subrayó el número 2 del Gobierno regional.

«Escuchen menos a los urbanitas y más a quienes viven del campo. Volvamos al sentido común, ya que los verdaderos ecologistas son los agricultores, ganaderos y catadores, que son quienes tienen un mayor interés en preservar la idiosincrasia», afirmó García-Gallardo.

El vicepresidente de la Junta pronunció este discurso en el Comité Europeo de las Regiones, que hoy aprobó un dictamen favorable a cambiar el estatus de los grandes carnívoros, como el lobo o el oso, de «estrictamente protegidos» a «protegidos», en la línea con lo que ya propuso la Comisión Europea el pasado diciembre.

El texto aprobado por el CdR, el organismo de la Unión Europea (UE) que representa a los gobiernos locales y regionales, defiende que cuando surjan dificultades de coexistencia con lobos deben priorizarse las medidas de prevención y flexibilidad que ya permite la legislación comunitaria, «especialmente en el uso eficaz de las excepciones», informa Efe.

La Directiva de Hábitats europea, que es la que otorga «una protección estricta» a la mayoría de las poblaciones de lobos en Europa, incluye la posibilidad de derogarla en ciertos supuestos, incluido el de «la protección de los intereses socioeconómicos». Así, el CdR pídió que esta excepción no sea «socavada» por actos jurídicos de los Estados miembros.



El consejero Gonzalo Santonja presenta el festival

## FÀCYL apuesta por la producción, vanguardia y colaboración

▶El certamen contará con 37 espectáculos y 60 eventos, del 13 al 16 de junio

#### V. San José, SALAMANCA

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, acompañado del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado, en la Casa de las Conchas de la capital salmantina, el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, FÀCYL 2024, que tendrá lugar del 13 al 16 de junio.

Santonja ha destacado que «el objetivo de la Consejería es convertirlo en un festival moderno y multidisciplinar, que se vertebra en torno a tres premisas: la producción, la vanguardia y la colaboración».

En este sentido, ha indicado que «FÀCYL ya no es un festival efimero y mantiene su actividad todo el año a través de las producciones y proyectos que está impulsando en estos momentos, abanderando la vanguardia de las artes a nivel nacional e internacional con una identidad propia, que lo diferencie y distinga de otros festivales».

La programación contará con espectáculos vanguardistas ya creados y con espectáculos en los que existe una colaboración internacional, nacional y regional. Este año, y durante cuatro jornadas, ofrecerá 37 espectáculos de vanguardia y 60 eventos.

Para ello contará con la participación de artistas y compañías de primer nivel, de nueve países (Portugal, Italia, Bélgica, Alemanía, Ucrania, China, Japón, El Salvador y Cuba), así como la participación nacional con presencia de cinco comunidades autónomas (Cataluña, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León).

Al respecto, Santonja ha anunciado el espectáculo programado en el Huerto de Calixto y Melibea, en el que participarán artistas de Castilla y León junto con otros de Ucrania y China. En el patio del Palacio Anaya se realizará una intervención artistica escultórica como resultado de la conexión

#### Participarán compañías de nueve países y de cinco Comunidades Autónomas

entre artistas de Palencia, Barcelona y Berlín. Y en el ámbito de la creación musical, y con la incorporación de nuevas tecnologías y la investigación, el concierto «Animalaria», una coproducción de la única cátedra que existe en España de Etnomusicología del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, y en el que participan artistas de la Región y de Andalucía.

También se ha dado a conocer la imagen promocional de FACYL 2024, que va en consonancia con la idea del Festival y lo que implica: la luz, el color y el movimiento.

#### Cultura

#### Palencia acoge el IV Festival Internacional de Fotografía

Arrancó en Palencia el IV
Festival Internacional de
Fotografía de Castilla y León. La
programación incluye 33
actividades con 21 exposiciones
que reúnen la obra de 93
artistas nacionales e internacionales y que se muestran en 13
espacios expositivos de interior
y exterior. De hecho, 16 cubos
fotográficos de gran tamaño
lucen ya en las principales calles
de la capital palentina.

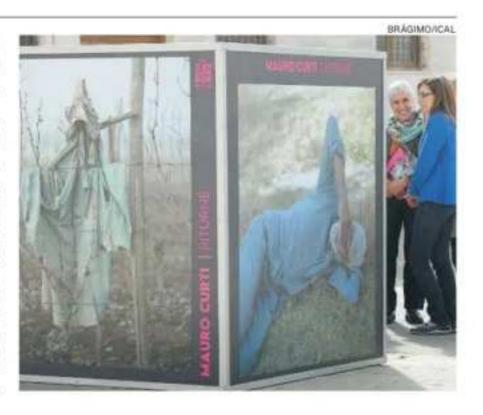

AUTONOMÍAS 39



#### Reconocimiento a los «ángeles guardianes» de la Comunidad

Castilla y León ha reconocido a un total de 24 personas, entidades y organizaciones de diferentes ámbitos, por sus «actuaciones extraordinarias», entre ellas tres guardias civiles; nueve policías nacionales; dos militares del Ejército de Tierra; y dos componentes de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Burgos Norte. El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones presidía este acto en Ávila, donde ponía en valor el trabajo «de quienes están dispuestos a dar sus vidas para salvar las de los demás». Entre ellos, los agentes de la Policía Nacional de la comisaria de Soria, Miguel García Montero y Francisco José Palomares Molinero, quienes con cuya intervención lograron impedir el fallecimiento de una persona que se precipitó al río Duero.

#### Castilla y León da un nuevo impulso a la educación financiera para jóvenes estudiantes y adultos

La Consejería de Educación impulsa diversos programas para que la formación financiera y el emprendimiento lleguen a las aulas de la Comunidad, La consejera de Educación, Rocío Lucas; el director territorial del Banco Santander, Javier Martin; y la directora general de la Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF), María Begoña Torre, firmaban ayer un nuevo convenio para llevar el proyecto «Finanzas para Mortales» a los centros de Formación Profesional y de Educación de Personas Adultas (CEPA) de la Comunidad. La

iniciativa llegará esta vez a más de 10.000 estudiantes de 200 centros educativos de Castilla y León. Una iniciativa que está diseñada para atender a diferentes niveles educativos y dotar a los participantes de herramientas para la gestión efectiva de finanzas personales y empresariales. Cada módulo ahonda en aspectos específicos de las finanzas, como el manejo de ingresos y gastos, comprensión de mercados, estrategias de ahorro e inversión, y la importancia de la seguridad en el ámbito digital. E incluye programas especiales sobre emprendimiento y ciberseguridad.





#### Conrado Íscar llama a escuchar más a los jóvenes y darles mayor protagonismo en la sociedad

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, inauguraba ayer en la capital del Pisuerga el I Congreso Nacional de Juventud, en el que han participado más de 200 jóvenes con motivo de la celebración del Día Europeo de la Información Juvenil, donde se abordaban cuestiones relacionadas con la información y desinformación juvenil, la saturación digital, así como la salud y el bienestar. Durante su intervención, Íscar llamaba a escuchar más a los jóvenes así como a darles un mayor

protagonismo y hacerles participes en el trabajo a realizar para afrontar las necesidades y retos que directamente les afectan. En este sentido, el presidente de la institución provincial defendía la necesidad de establecer un canal directo de participación y comunicación «para que la juventud no sea simplemente observadora de los acontecimientos, sino que se convierta en protagonista activa». Asimismo, advertia de que la pérdida de población es un hecho y que frente a ella los jóvenes son fundamentales. «Nuestra juventud es irremplazable y vital para que los pueblos tengan futuro», decia Iscar, al tiempo que destacaba que las generaciones de hoy son las más preparadas de la historia y que hay que aprovechar esta situación.

40 AUTONOMÍAS

Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Castilla - La Mancha

# Aumenta el presupuesto en proyectos de acción humanitaria

La región publica la convocatoria de subvenciones. Está dotada con 427.390 euros, 56.000 más que la anterior

Laura Ramos, TOLEDO

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado en el Diario Oficial de la región la convocatoria de subvenciones de concesión directa para financiar proyectos de acción humanitaria y de emergencia para el ejercicio 2024, dotada con 427.390 euros, lo que supone un incremento presupuestario con respecto al año anterior de 56.000 euros.

Así lo anunció ayer la consejera de Bienestar Social, Bárbara Garcia Torijano, quien valoró muy positivamente que esta cantidad represente el 13,66 por ciento del presupuesto total de cooperación en Castilla-La Mancha, «lo que viene a responder a esa directriz que nos marcala Estrategia de Cooperación anivelestatal de poder destinar más de un diezpor ciento del presupuesto total de cooperación que tengamos en la Comunidad Autónoma para emergencia humanitaria».

En este sentido, «el objetivo lo hemos cumplido en Castilla-La Mancha», afirmó la titular de Bienestar Social, «pese a que tenemos que seguir trabajando en materia de cooperación para seguir incrementando la ayuda en aquellos países que están en vías de desarrollo y donde tenemos que seguir aportando para protegery mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en ellos», añadió. Esta convocatoria, cuyo plazo permanece abierto hasta el 31 de octubre o hasta que se agote su cuantía presupuestaria, se resolvió el pasado año con 13 proyectos de diferentes entidades, destinados a lugares de conflicto como la

Franja de Gaza, África Subsahariana, América Central y Caribe y Oriente Medio, que son «aquellos países donde, principalmente, las entidades entienden que están las emergencias y donde hay que poner mayor foco», aseveró la consejera.

García Torijano realizó estas declaraciones desde la sede de Cruz Roja en Guadalajara, a la que ha acudido acompañada de la delegada provincial de Bienestar Social, Carmen Gil, para reunirse con su nueva Junta Directiva, encabezada por el presidente de la entidad en Guadalajara, Isaac Ruiz García, y Antonio Herreros, como secretario y coordinador. Ellos son quienes están al frente de Cruz Roja en la provincia y sus diez asambleas locales, que trabajan a pie de calle en todos los rincones de Guadalajara.

Bárbara García Torijano subrayó la importancia de Cruz Roja como «entidad referente a nível nacional e internacional en la atención a las personas con mayor vulnerabilidad, en la intervención social v el voluntariad», v muy asentada en Castilla-La Mancha, donde cuentan con una red muy amplia, de más de 66.000 socios y más de 17.000 voluntarios, además de los 17.000 jóvenes que forman parte de Cruz Roja Juventud. La consejera cifró en más de tres millones de euros la aportación que hace el Gobierno regional a la labor de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, que, en la provincia de Guadalajara, donde cuenta con 10.000 personas socias y 4.000 voluntarias, según especificó, «reci-

#### Se compromete a incrementar las ayudas en materia de cooperación para próximos ejercicios

be más de 600.000 euros para llevar a cabo sus proyectos en la capital y en muchos municipios del entorno rural», llegando a beneficiar a más de 7.500 personas

Son acciones que abarcan todas las líneas de intervención social, como ha señalado Bárbara García, quien ha puesto de relevancia el trabajo conjunto y coordinado de la entidad con los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria para garantizar el acceso a las ayudas y la atención a las personas en situación de necesidad o en riesgo de exclusión.

En este sentido, la consejera destacó algunos programas conjuntos con Cruz Roja Guadalajara que se desarrollan en la línea de atención a personas mayores, como los que luchan contra la soledad no deseada o a combatir la brecha digital, también con la infancia y con jóvenes ex tutelados, con personas en situación de dependencia o con discapacidad.

Además, destacó el convenio de medio millón de euros que mantiene la Consejería de Bienestar Social con Cruz Roja Castilla-La Mancha para hacer frente a la pobreza energética. «Con este convenio hemos conseguido superar más de 2.300 ayudas y se han resuelto la totalidad de las solicitudes presentadas, dando respuesta a todas ellas».



La consejera de Bienestar Social de la comunidad, Bárbara Garcia, en la sede de Cruz Roja en Guadalajara

#### Galicia

La Coruña se prepara para recuperar la Casa Cornide L.R.N. ORENSE

El Ayuntamiento de La Coruña ha iniciado el procedimiento para recuperar la Casa Cornide -en manos de la familia Franco a la que dará audiencia-, para el patrimonio público.

La Casa Cornide es un palacete ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, del siglo XVIII en el centro de A Coruña que en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, también de Francisco Franco, tras haber sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento de A Coruña.

Según ha informado este miércoles la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, la Junta de Gobierno local de la localidad ha aprobado el inicio del procedimiento de revisión de oficio de las decisiones tomadas por el Ayuntamiento en 1962 que «permitieron que un edificio público terminase en manos de la familia Franco tras ser usurpado».

Incluye revisar la declaración de nulidad del proceso de venta de la Casa Cornide a Carmen Polo, así como la intención de pedir al Gobierno que revise la permuta y un trámite de audiencia con los Franco, dentro del proceso para buscar la recuperación del edificio para el patrimonio público. El informe jurídico encargado por el Consistorio concluyó en 2020 que «esa transacción no cumplía con los requisitos de la ley entonces vigente» a pesar de que se le dio «apariencia de legalidad».

LA RAZÓN • Jueves, 18 de abril de 2024



El libro del día
«El consentimiento»
Vanessa Springora
LUMEN
200 páginas,
18,90 euros

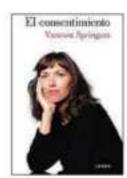

Concidiendo de manera oportuna con el estreno cinematográfico homónimo esta semana de la película dirigida por Vanessa. Filho y basada en este libro repleto de justicia poética y desgarrador testimonio, conviene volver a estas memorias de Vanessa Springora, en las que la autora narra, sin revanchismo pero con señalamiento y absoluta honestidad su desigual relación mantenida con el otrora celebrado Gabriel Matzneff, un apasionado escritor treinta y seis años mayor que ella y pederasta confeso, tras cuyo prestigio y carisma se esconde un auténtico depredador.

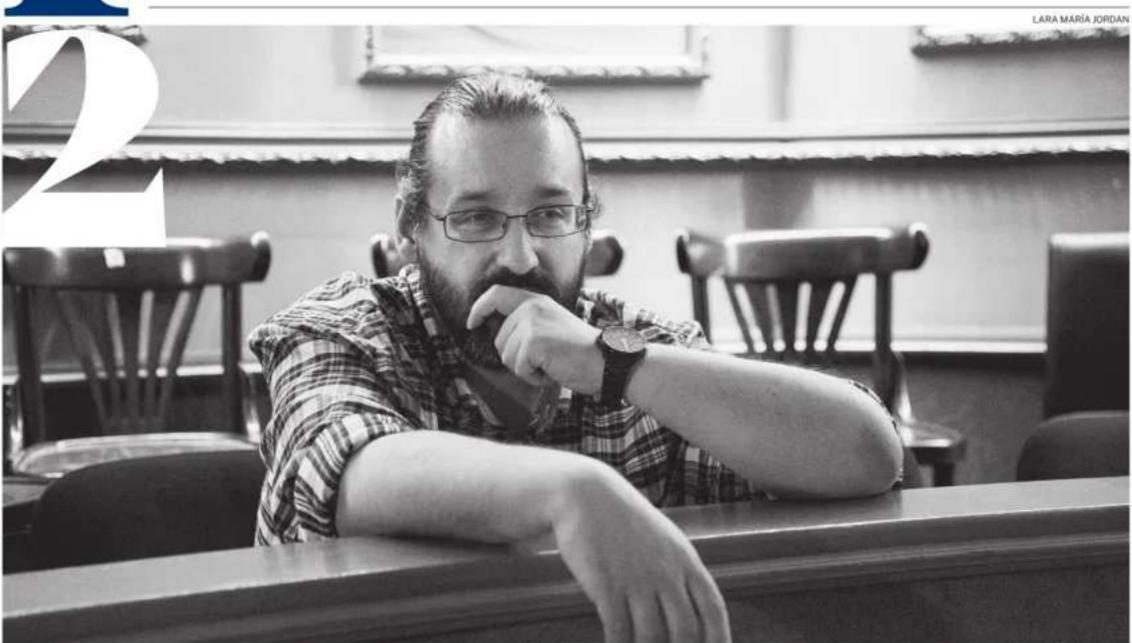

Además de su destacada labor en el teatro, Ramón Paso ha incursionado en el ámbito televisivo como guionista

# Salta un #MeToo teatral contra **Ramón Paso**

#### Marta Moleón

isnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela y nieto del dramaturgo Alfonso Paso, aún es pronto para dirimir si lo suyo era puro teatro, pero lo que parece bastante evidente, a tenor de las últimas y alarmantes acusaciones, es que lo de las mujeres denunciantes no lo es y que a la etiqueta de «grave» no le sobra una sola letra. En la tarde de ayer, la Fiscalía Provincial de Madrid presentaba una denuncia contra el director de teatro Ramón Paso, por presuntos delitos sexuales supuestamente cometidos contra varías mujeres entre 2018 y 2023. Tal y como señalaba la letrada Luísa Estévez Martínez, que

representa a las 14 mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, la Fiscalía, quien fue puesta en conocimiento de los hechos el pasado año, incluye en su denuncia presuntos delitos de agresión sexual –en algunos casos de forma continuada–, así como delitos de acoso sexual y hostigamiento, contra la integridad moral y de coacciones. Martínez precisó además que la mayoría de las denunciantes, pero no todas, fueron víctimas de actuaciones que entrarían en el espectro que recoge actualmente el Código Penal –tras la reforma de la conocida como «ley del solo sí es sí» – para las agresiones sexuales en lo referido al apartado del consentimiento. Según las fuentes consultadas, las conductas señaladas por el Ministerio Público habrían tenido lugar en el marco de los «castings» en los que participaban el dramaturgo y las presuntas víctimas.

Con la espesa y alargada sombra todavía caliente del reciente episodio de acusaciones públicas vertidas sobre el cineasta Carlos Vermut por atropellos sexuales similares a los citados en el caso de Alfonso Paso y la creciente sensibilidad social despertada hacia una realidad de vulneración sistemática que parece llevar lustros conviviendo debajo de una alfombra en la que no paran de apilarse los montículos de mierda, las reacciones no se han hecho esperar. De manera casi inmediata a la publicación en los medios de la noticia, Isabel Coixet, directora de «El techo amarillo», un documental sobre precisamente la denuncia presentada en 2018 por un grupo de nueve mujeres contra dos de sus profesores del Aula de Teatro de Lleida por abusos sexuales ocurridos cuando eran unas adolescentes, escribía evidenciando rabia y disgusto en su perfil de Instagram: «14 mujeres hoy han dado un paso. Han hablado delante de abogados, fiscales, policías, psicólogos. Deberán hablar mas, repetir una y otra vez lo que les ocurrió, que nunca debería haber ocurrido. Yo las he escuchado y las creo. No convirtamos esto en un circo. Apoyémoslas. Respetémoslas. Solidaricémonos con ellas y con su abogada, en la manera en que ellas lo necesiten. Ya bastante han pasado. Y basta ya». Por su parte, el actor Pepe Viyuela, también quiso manifestarse ante lo sucedido jugando, en su caso, un papel de implicación mayor que el de la directora de «La vida secreta de las palabras» ya que hasta aver mismo se encontraba representando la última obra escrita y dirigida por Paso en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, «Jardiel enamorado». Minutos después de confirmar que abandonaba de manera oficial la función y señalar que no tenía estómago para salir a escena, la productora de la obra, Lola Teatro, anunciaba la suspensión de la representación prevista para la tarde de aver y advertía de una pronta reunión para decidir el futuro de la obra. El #MeToo teatral podría haber comenzado a despegar aunque todavía no sepamos cuándo ni quién serán las próximas en atreverse a meter la mano debajo de la alfombra,

#### Cultura

El escritor habla de todos sus libros sin publicar, de su nueva novela, «El amo de la pista», que publica ahora, y del discurso del Premio Cervantes

# Luis Mateo Díez: «Quedará mucha obra inédita para mi posteridad»

J. Ors. MADRID

uis Mateo Diez admite que en su juventud «era un escritor indolente y lento», y aclara que fue después cuando se hizo «prolifico», «Hubo un momento en que necesité un territorio imaginario -explica-. Un mundo con una geografía precisa. Un lugar rural, periclitado, con unas ciudades de sombra que están repletas de historias. Yo no tengo que esperar a ver qué novela se me ocurre porque ya está ocurrida, esa historia está ahí. Solo soy un cosechero».

El novelista está sentado en el sofá de su salón. Su conversación está impregnada de entusiasmo por el doble acontecimiento que le sobreviene. Por un lado, recibirá el Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y, por otro, llegará a las librerías su nuevo título: «El amo de la pista» (Alfaguara), una historia tejida de accidentadas orfandades, juventudes atrabiliarias y marginalidades pobladas por un conjunto de maulas y orilleros que manejan un habla muy sentenciosa y divertida, y dotados de un ánimo muy aventurero.

Es el último libro que publica el académico, pero eso no quiere decir que sea el último libro que haya escrito. Una paradoja que en realidad proviene de su particular método de escritura que hace que el texto que entrega a la imprenta nunca sea el más reciente y que, incluso en ocasiones, ya cargue con varios años a su espalda. Una peculiaridad creativa que parece diseñada para inducir discusiones entre los filólogos y estudiosos que analizan su obra, pero que él se toma con un desenfadado humor. «No edito todo lo que escribo. Esto hace que acumule», comenta señalando una esquina donde permanece un generoso rimero de manuscritos de diverso grosor y presencia encuadernados cada uno con canutillos. Un llamativo rincón que hacina un indeterminado número de textos inéditos, suponemos que de diferente factura y género. «Dejaré más obra póstuma de la que he publicado en vida», bromea. «No existe una cronología entre lo que escribo y lo que publico. En cualquier momento puede aparecer una novela mía que he redactado tiempo atrás. Eso forma una masa narrativa, una masa que también es imaginaria, que constituye un mundo personal hecho por acumulación. Eso hará que en mi posteridad exista bastante material póstumo».

Luís Mateo Díez cuenta que, cuando añade el punto final a una obra, «la retoco mucho. La corrijo. Entonces, digamos que la congelo. La dejo ahí. Pueden pasar unos meses o varios años. A veces, guardo una conciencia difusa de lo que he hecho y otras veces ni siquiera me acuerdo del argumento. El que sale ahora tiene unos cuantos años. Nolos menciono porque eso no se puede hacer... Luego, re-

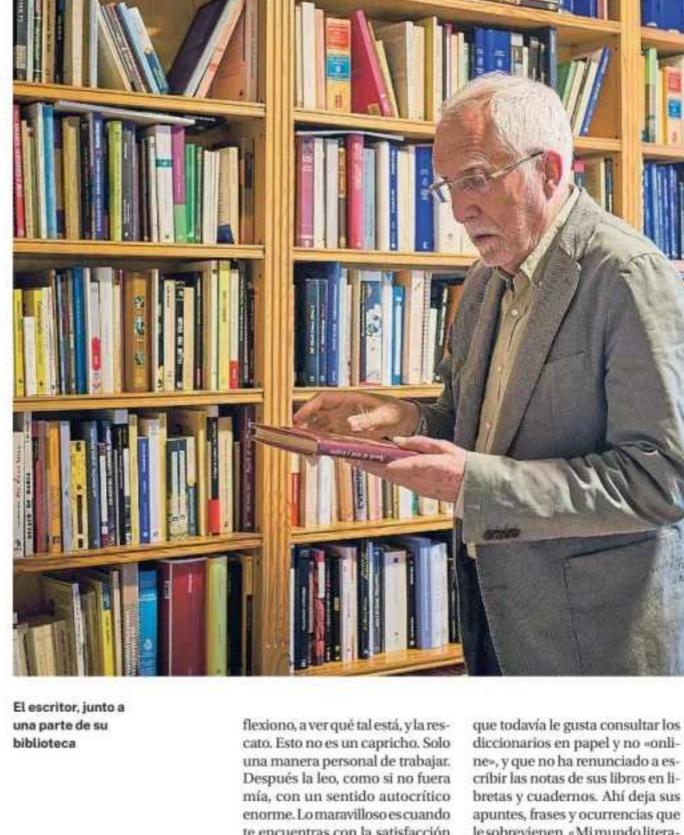

«Existe demasiada realidad en la sociedad, hay un atosigamiento de lo real», dice el escritor

«La imaginación salvaguarda nuestra libertad. Hoy estamos en manos de mistificadores» cato. Esto no es un capricho. Solo una manera personal de trabajar. Después la leo, como si no fuera mía, con un sentido autocrítico enorme. Lo maravilloso escuando te encuentras con la satisfacción de reconocer que esa obra está en su punto y puedes sacarla. A veces, apenas introduzco cambios, porque antes ya la he trabajado bastante. Leerte a ti mismo también supone redescubrirte. Ahí es cuando determino la consistencia de un libro y si se puede publicar. Más que el método del almacenaje yo lo llamo el método de la refrigeración», asegura bromeando.

Luis Mateo Díez, que confiesa que en su juventud fue un mal alumno y un repetidor, se declara un reconocido cinéfilo, como demuestra «El limbo de los cines», que edita Nórdica. Es alguien al diccionarios en papel y no «online», y que no ha renunciado a escribir las notas de sus libros en libretas y cuadernos. Ahí deja sus apuntes, frases y ocurrencias que le sobrevienen. «Mi mundo literario está hecho de personajes más que de tramas. Abundan los extravíos, porque yo siempre he sido alguien muy propicio al extravío como ser humano. Me perdía mucho por ahí y a veces hasta volvía a casa con dificultades», suelta con un fondo de retranca, antes de dar pie a una reflexión que le surge al hilo de la conversación: «La imaginación es una parte crucial de la vida. Para mí, una parte de la pasión por vivir está en la experiencia de lo imaginario. Es un compromiso con la propia vida. El auténtico vividor no se conforma con vivir, que es poca cosa, sino que



recurre a la ficción. Hay que inventar cosas. Todos los seres humanos tenemos cierta inclinación hacia eso. Lo que yo vivo, en realidad, está más intensamente en todo lo que escribo».

El escritor hace una vindicación de la imaginación, algo desvalida ahora y que hoy considera esencial: «Existe demasiada realidad en nuestras sociedades. Hay un atosigamiento de lo real y demasiada actualidad. Una proliferación de noticias que es tremenda, ylos medios tecnológicos, que son maravillosos, incitan a un cierto vaciado personal, a la trivialización de todo lo que sucede. Creo que es necesario recogerte, auspiciar tu vida interior, y eso se alimenta con el arte, la imaginación, el pensamiento y las inquietudes, que tienen el resplandor de lo espiritual y de lo que se ha vivido».

Para el creador del territorio literario de Celama, unas coordenadas que enlazan con Faulkner, García Márquez, Benet, y que hoy son una geografía ineludible de nuestra literatura, el ejercicio de «la imaginación es revitalizador; un compromiso con la vida. Sobre todo, en el mundo en el que nos desenvolvemos. Hay que tener conciencia de que es un nutriente fundamental para salvaguardar nuestra libertad y ahondar en el conocimiento de quienes somos, afinar nuestra sensibilidad y tener más lucidez para distinguir los que nos están vendiendo y no dejarnos engañar». Una idea que enlaza con su nuevo libro, que gira alrededor de un asunto que le interesa desde haceaños. «Uno de mistemas son las edades del hombre. Es casi una obsesión literaria. En mi obra



Los manuscritos inéditos que acumula el escritor

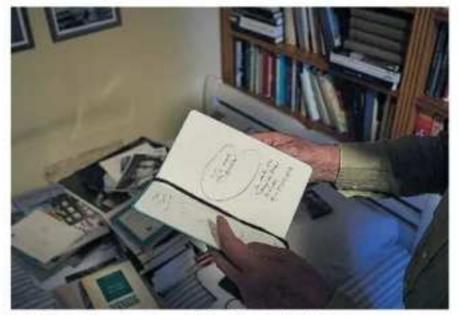

Luis Mateo Diez muestra una de las libretas donde toma sus notas

hay mucha infancia y, sobre todo, la adolescencia, como en este libro, porque es la edad crítica para mí. La edad cruel en la que uno pierde la inocencia de la infancia y todavía no ha ganado nada. Nunca está la madurez, quizá porque a mí me costó madurar. De hecho, la imaginación es una manera de seguir siendo joven». Esta obra gira alrededor de un chaval endurecido en los adarves de la delincuencia y que resulta un gran embaucador. Algo que funciona como una metáfora de estos tiempos actuales, como él mismo declara: «Hoy estamos en manos de los mistificadores».

#### El discurso del Cervantes

Luis Mateo Díez enumera «la memoria, la vivencia y la palabra» como elementos constitutivos de lo imaginario. Algo que poseemos todos pero que ha sido horadado. «La tecnología actual ha supuesto un hallazgo portentoso, pero el problema es el mal uso que hacemos de ella, que puede traer consecuencias muy duras, sobre todo, ahora, que se ha relegado a la memoria. Hoy, la memoria está en los aparatos. ¿Cómo hemos podido delegar la memoria y decir que no tiene importancia? Para mi gusto, eso es un fracaso tremendo. Hay que ejercitarla, pero ni siquiera el sistema educativo la tiene en cuenta. Y ahí está todo. También las palabras. Si no respetas las palabras y no multiplicas tu vocabulario, te empobreces. Eres un pobre si tienes pocas palabras, porque te incapacita para expresarte. Debes tener cierto gusto y también interés para que se queden contigo». Luis Mateo Díez subirá a la tribuna del Paraninfo de Alcalá de Henares para leer su discurso de recepción del Premio Cervantes. Una intervención que, confiesa, «para escribirla me he tenido que poner en situación. Saber lo que quiero comunicar. Igual que cuando leí el de ingreso en la Real Academia Española. He escrito uno, despacio, pero provisto con bastante espontaneidad. Me preocupaba darle un tono de fuerte naturalidad, porque al final es un discurso». El escritor no quiere desvelar sus pautas, pero sí adelanta que «será una reflexión sobre mi poética narrativa y la importancia que tuvo el descubrimiento de "El Quijote" y el sentido que ha tenido en mi obra y también en mi vida. Espero que lo podáis escuchar. Bueno, es que para eso se hace».

#### Bonus track

#### Causas

#### Ángela Vallvey

La causalidad es esa conexión de lógica aplastante y profunda que existe entre un hecho y sus consecuencias. Esta es solo una de las distintas formas de explicarla. Resumiendo mucho se puede decir que causalidad es el principio que tiene a bien prevenirnos de que todo abriga una causa, que las causas producen efectos, y que por lo general no hay efectos sin causa. Todo lo que sucede, lo que ocurre en nuestras vidas, está fundamentado en la causalidad, Verbigracia, si carecemos de libertad, estamos amordazados, amenazados, si la miseria nos atenaza..., la causalidad indica que viviremos bajo una dictadura. Por otro lado, hay una sentencia espléndida que dice: «Los hombres (sic) de Estado serán juzgados por la historia en función de su habilidad para asumir los cambios y, sobre todo, por su capacidad para preservar la paz».

Se trata de una frase de Henry Kissinger que debería grabarse en mármol a la entrada de todos los parlamentos de las democracias liberales de verdad (no de las que no son liberales; no de las tiranías que usan la democracia como fantoche, pues se camuflan tras una falsa bandera democrática que sirve a sus siniestras intenciones, despóticas y opresivas). Hoy, algunos de los hombres y mujeres de broma que increiblemente controlan Estados, están dando sobradas muestras de no saber como gestionar los cambios y, especialmente, de hacer lo posible por diseminar la discordia y el rencor entre la ciudadanía.

Gracias al principio de causalidad sabemos que -tanto en democracias reales como aparentes-, el enfrentamiento, la colisión y refriega sociales, la vida cotidiana convertida en teatro de operaciones del odio ideológico sistémico, la disputa, el retroceso en bienestar, la división y la amarga bravata cundiendo por sus respetos..., son debidos a que alguien los fomenta. Los siembra para que sirvan a sus propósitos,

#### Cultura

Marta Moleón, MADRID

veces la belleza, presa de su condición indisoluble de elemento vivo, comienza en el filo de una gran escalera oscura, en la confesión de un deseo antiguo, en la seducción de la ternura, en la aceptación de un secreto inmundo. A veces la belleza puede traducirse como la llama fragilisima de una flor cayendo en suculento silencio sobre el universo o en ocasiones basta con evocar aquel verso de Keats en el que habla de «esa inmensa mansión azul que habita el sol». En constante situación de cambio y sometida al escrutinio de las observaciones canónicas, la belleza siempre ha sido objeto de análisis, herramienta de poder, codiciado atributo, pasaporte involuntario, regalo maldito y ha tenido un destacado papel dentro del establecimiento histórico de las convenciones sociales. Es por eso que si en un impulso obligado de consideración del contexto, nos dejáramos mecer por el acoso de la memoria y pensáramos en la mirada social que se ejercía hacia las deformidades corporales, anomalias físicas o malformaciones graves desde mediados del XIX hasta bien entrado el siglo XX, no debería causar demasiado asombro la constatación de que todo aquello que se salía de una pauta estética y biológica absolutamente entroncada con los parámetros de normatividad que se atribuía a cada género, entraba de manera automática en la categoría de monstruoso, aterrador, animalesco y salvaje. Se instalaba en el compartimento estanco de la otredad y por consecuencia de todo lo que resultaba amenazante o, en el mejor de los casos, objeto de burla devenida en explotación comercial.

#### Fuera de los límites

Lo masculino como concepto identitario se encontraba fuertemente asociado a la robustez, la osamenta ensanchada, la corpulencia, las manos grandes y un bello corporal denso y llamativo, mientras que lo femenino -entendido ya no solo como cualidad descriptiva sino como exigencia civilizatoria- se abrazaba a la tersura de la piel, la finura del talle, la altura, la esbeltez de las piernas, el recato en el gesto y la pureza cristalina de un tipo de belleza que parece recién nacida. Como se indica en el prólogo del interesante libro de Pilar Pedraza (nuestra particular Mariana Enriquez patria) «El salvaje interior y la mujer barbuda» a propósito de este orillamiento del diferente, en la so-

# Clémentine Delait: la extraordinaria dignidad de una mujer barbuda

Orgullosa de su bello facial y proyectada como una de las mujeres con barba más emblemáticas de todo el siglo XX, su increíble historia inspira ahora la película «Rosalie», protagonizada por Nadia Tereszkiewicz

#### Tereszkiewicz, una actriz sin un pelo de tonta

Durante el cálido encuentro que mantuvimos en el marco del Festival de San Sebastián donde se estrenó la película inspirada en la vida de Clémentine Delait, la ganadora del Cesar Nadia Tereszkiewicz, encargada de dar vida a esta mujer barbuda, señalaba que «Rosalie afrontaba la mirada de los demás siendo consciente de que era una mujer singular pero fue capaz de encontrar una fuerza interior asombrosa para proyectarse». Algo, que, tal y como aseguraba, «no sé si yo misma sería capaz de afrontar con esa seguridad ahora mismo a pesar de estar en pleno siglo XXI. Lo cierto es que me costaría aceptarme con barba».

ciedad europea, el monstruo y el salvaje siempre han sido los otros, «aquellos que quedaban fuera del orden social. Había muchos tipos de monstruos y salvajes, pero todos tenían en común su posición marginal, su lugar fuera de los límites no solo de lo social, sino incluso de lo humano. Y algo que no era humano podía ser maltratado, despreciado, explotado, asesinado», señalan, incidiendo de manera singular en las otras: «la bruja, la histérica, lamendiga o la barbuda fueron fuertemente perseguidas, explotadas y castigadas por desobedecer las normas sociales que decían cómo debía ser la conducta y el aspecto físico de las mujeres». Clémentine Delait fue una de ellas. Su historia, rabiosa y apasionante como para inspirar cinematográficamente el último trabajo de la directora Stéphanie Di Giusto, «Rosalie», (que se estrena este viernes 19 tras su paso por la última edición del Festival de San Sebastián y que está protagonizada por una extraordinaria Nadia Tereszkiewicz) resulta sorprendente y muy particular dentro de la nómina de mujeres aquejadas de hirsutismo-surgimiento de causa desconocida y posterior desarrollo del vello en la mujer que sigue un patrón de dis-

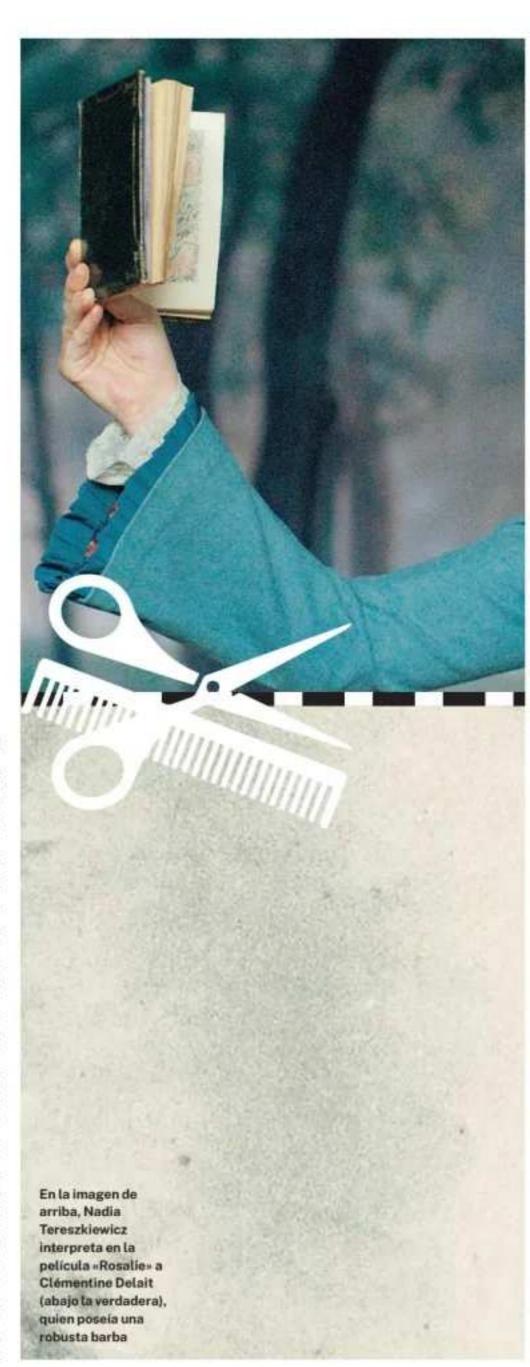







tribución masculino por las zonas de las patillas, la espalda, el tórax, las areolas mamarias o los muslos- o en algunos casos hipertricosis -crecimiento excesivo del pelo en zonas donde habitualmente no suele crecer- y cuya consecuencia directa era la asunción de que su vello facial desafiaba por completo los mandatos de género.

En 2005, Roland Marchal, un pequeño comerciante francés de segunda mano con el marchamo de cazador de gangas y ocasional descubridor de tesoros estampado en la frente, llegó hasta el diario personal que Delait confió tres años antes de su muerte a un historiador local. En sus reveladoras confesiones, se podía apreciar una poderosa ausencia de complejo por parte de esta joven procedente de Chaumousey, un enclave comunal ubicado en la cordillera de los Vosgos al noroeste de Francia que a los 20 años se casó con el Sr. Delait, panadero de profesión, y juntos abrieron una panadería-cafetería que sería

«A los 18 años mi labio superior ya estaba adornado por un pelo prometedor», confiesa Delait

«Temía las burlas de mis compatriotas, pero al contrario, ellos estaban locos por mí»

rebautizada tiempo después como «El café de la dama barbuda» en aras de una más que posible fidelización de la clientela. «Mi juventud fue la de todas las campesinas, ruda y trabajadora, pero a los 18 años mi labio superior ya estaba adornado por un pelo prometedor que resaltaba gratamente mi tez morena», evoca en sus anotaciones consciente del temprano surgimiento de su velluda particularidad. Inicialmente, se afeitaba a conciencia para adecuarse a lo esperado y alejarse conscientemente de miradas indiscretas, pero alos 36 años, retada por el atrevimiento de un diputado que, acodado en la barra, le promete 500 francos si se deja crecer la barba para comprobar que escierto lo que dicen de ella. «Temía las burlas de mis compatriotas, pero al contrario, estaban locos pormí. Mi café siempre estaba lleno, la noticia corrió como la pólvora», destaca la joven sobre un elemento, el de la inconsciente atracción sexual por lo distinto y lo considerado socialmente aberrante-como eray es todavía en algunos sectores contemporáneos el hecho de que una mujer tenga barba y no se avergüence de mostrarlaylucirlasin miedo-, que en la película de Stéphanie Di Giusto se destaca de una manera muy sutil e integrada en términos narrativos a través de los comportamientos de los vecinos trabajadores de la mina del pueblo. Su aparente desprecio iniciático, al cabo, es fruto de su de-

#### Ausencia de inseguridades

Después de que el establecimiento

terminara convirtiéndose en el más

concurrido de Chamousey por una utilización consentida y controlada del exotismo de su barba como reclamo, nuestra mujer pilosa se presta a posar para diferentes fotógrafos y hacer postales, algo que en ese momento estaba bastante de moda. Aferrada a la singularidad de la intrusión en lo cotidiano, en estas instantáneas se la muestra paseando a su perro o leyendo el periódico, de manera coqueta con vestidos muy femeninos. Incluso obtuvo permisopara travestirse, -obligatorio entonces en Francia para que unamujer pudiera vestirse de hombre- y posó con atuendo masculino, un cigarro en la boca y una jarra de cerveza. Nunca asumió su realidad de mujer barbuda como un castigo estético monstruoso ni como un detonador de inseguridades físicas, pero tampoco como una inevitable condición de aprovechamiento económico por parte de terceros. Aceptó con una mentalidad marcadamente moderna, incuestionablemente avanzada, que su dignidad estaba por encima de la avaricia del mercado y que si alguien iba a sacar algún rédito de aquello iba a ser ella. «¿No me han ofrecido tres millones por una gira por América? Pero mi marido no se encontrababien, no lo habría abandonado por nada del mundo», anota en su diario dejando constancia de su integridad después de rechazar las insinuaciones del célebre Circo Barnum, Traslamuerte de su marido, Clémentine realizó algunas giras por Londres, Francia o Irlanda llegando a ser visitada por personalidades de todo el mundo como el Shade Persiay se hizo amiga de una mujer-baúl a quien tenía constantemente que defender de la impertinencia de los visitantes. Cuando regresó a casa después de este aventurero periodo de incesante exhibición en compañía de su única hija adoptiva, sólo pidió una cosa. Que su tumba rezara: «Aquiyace Madame Delait, ladama barbuda». Sin vergüenza, ni culpa. Con arrebato y belleza. Como el poema de Keats.

quebranto» en la programación del Fernán Gómez. Dirigido por

Miguel Ángel Quirós, «El largo camino (Historias de Ucrania)» es un

montaje que se compone de tres

obras breves basadas en una serie

de entrevistas que el periodista y

dramaturgo Álvaro Vicente ha rea-

lizado a personas directamente

relacionadas con el conflicto entre

Rusia y Ucrania. La primera de esas

piezas, escrita por Viktorija Cher-

nobuk, «retrata el lado humano de

la guerra, explorando el miedo, la

angustia y la valentía de quienes se

ven atrapados en la violencia, invi-

tando a reflexionar sobre las con-

secuencias devastadoras de los

conflictos armados y la importan-

cia de la solidaridad en tiempos

difíciles». Raúl Quirós, por su parte, cuenta en su obra «la vida cotidia-

na de dos mujeres, una ucraniana

y otra rusa, que viven en lugares

separados», pero comparten pre-

ocupaciones, deseos y angustias.

Por último, Manuel Benito ha es-

crito una pieza centrada en «la

experiencia de varias mujeres que

han trabajado en la atención y aco-

gida de refugiados procedentes de

Ucrania», poniendo de relieve la

importancia del trabajo en equipo

y la mediación cultural. Emi Caín-

zos, Ana Gijón e Ingrid Hernández

son las únicas intérpretes de un

espectáculo concebido por su di-

rector «de manera fragmentada,

para poder abarcar toda la información y poder contar la historia

de muchas personas a través de

#### Teatro

Raúl Losanez, MADRID

ratada desde diferentes ángulos y con distintos leguajes, la guerra de Ucrania es el trágico y actual asunto que ha inspirado la programación del ciclo «Teatro y Derechos Humanos», organizado por segundo año por el Fernán Gómez - Centro Cultural de la Villa.

Ideado por la compañía canaria Unahoramenos, «Protocolo del quebranto» será el primero de los espectáculos que abra esa programación en el mencionado espacio madrileño. La obra supone una indagación en «los motivos y consecuencias de las guerras» que intenta trascender las particularidades que rigen cada conflicto de manera aislada para reflexionar, entre otras cosas, sobre el poder, o el abuso de él, como factor común v determinante. «Parece que desde el momento en el que hay un "otro", se establece una base para el origen del enfrentamiento -dicen los artifices de la propuesta-. El mundo está dividido entre amigos y enemigos, aliados y rivales». A partir de ahí, «sólo es necesario un ecosistema propicio» para iniciar cualquier guerra, teniendo en cuenta, como ellos recuerdan, que «el uso y el abuso del poder es inherente a la condición humana».

# La guerra de Ucrania sale a escena en Madrid

El Teatro Fernán Gómez dedica dos montajes teatrales, una exposición y dos mesas redondas a la reflexión sobre los conflictos bélicos actuales a partir de la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace ya más de dos años

Mario Vega dirige a los actores Marta Viera, Mingo Ruano y Luifer Rodríguez en una función que se ha ido fraguando a lo largo de un exhaustivo proceso de investigación. En la fase inicial, el equipo viajó hasta Ucrania para documentarse de primera mano sobre la situación en la que se encontraba el país, y para recoger testimonios de tragedias reales que luego han servido para elaborar el texto, firmado por el propio Vega, de «Protocolo del quebranto». Después, tratando de enriquecerse

«El uso y el abuso del poder es inherente a la condición humana», dicen los artífices de la obra

con la visión de otras personas expertas en la materia, la compañía organizó varias mesas de debate focalizadas en distintos ámbitos de los derechos humanos.

#### Supervivientes

El resultado es una obra que, según su director, «habla de los supervivientes de la guerra, de la gente que acaba siendo transformada por esa guerra a su pesar». «Hemos trabajado la comprensión del dolor humano, pero también el sentimiento de emoción por ese dolor; porque, si no sentimos cercanía por esas víctimas, nos convertimos en meros e insensíbilizados espectadores televisivos que ven lo que ocurre como quien ve una película -añade Vega-. Yo creo que el teatro es de esas pocas cosas que aún puede presentarnos los problemas de otra manera, tocándonos el corazoncito. Y nosotros lo

a Ucrania para documentarse y recoger testimonios reales de la tragedia

que queremos es eso: mostrar y acercar al público esta historia para que la viva no como un documento, sino como una experiencia teatral. Queremos que ese público salga posicionado ante el dolor y el drama de la guerra, pero no solo de la guerra de Ucrania, sino de los más de 50 conflictos armados que hayadíade hoyen el mundoy que, en muchos casos, quedan silenciados». También ha sido clave la fase de documentación en la propuesta que sucederá a «Protocolo del El equipo viajó

> unas pocas». Una historia fragmentada en la que late, para Quirós, una descorazonadora verdad: «En la guerra no hay poesía; solo barbarie y miseria». Y recuerda la aciaga imagen que le llevó a aventurarse en este proyecto: «Me marcó absolutamente ver a un muchacho recién salido de la batalla con una manzana en la mano. Lloraba sin control porque llevaba días sin comer. yen su gesto se dejaba ver el horror de lo que acababa de vivir». Como complemento de la exhibición teatral, el ciclo incluye dos mesas redondas abiertas al público (Contar la guerra y Supervivientes de la guerra) y una exposición que trata de «evidenciar el carácter efímero del hecho teatral y, al mismo tiempo, introducir al espectador en su construcción como parte inseparable de él». Su título es «Protocolo del quebranto. Un paradigma creativo dentro del Laboratorio Galdós».

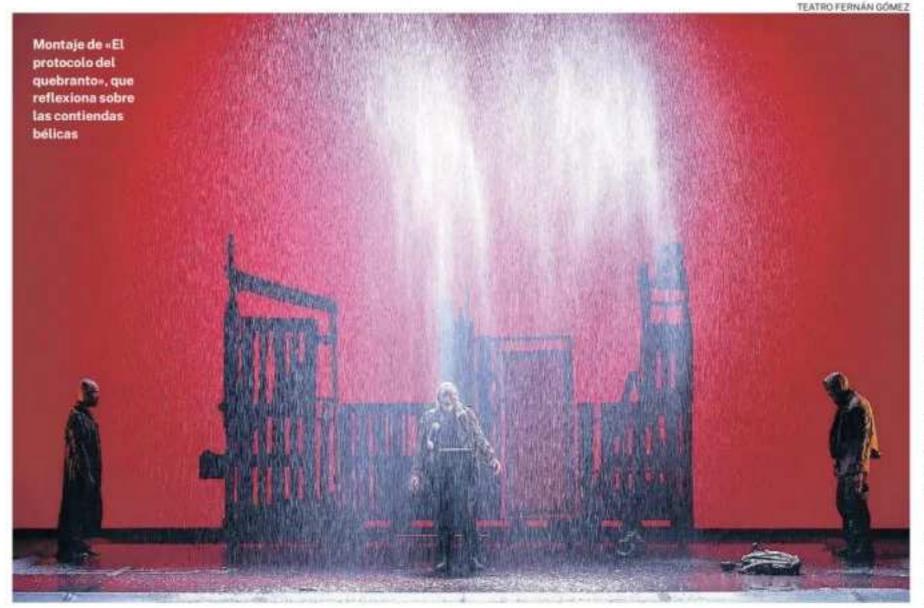

DÓNDE: Teatro Fernán Gómez. Madrid. CUANDO: hasta el 5 de mayo. CUÁNTO: 1B euros.

#### Toros



Momento en el que José María Manzanares se echa encima del caballo para ayudar al picador, ayer en Sevilla

La corrida de Jandilla echó por tierra el festejo en el que se había colgado por quinta vez en la Feria de Abril de Sevilla el cartel de «No hay billetes»

# El gran quite de **Manzanares** en una tarde de mala historia

SEVILLA. Se lidiaron toros de Jandilla. El 1º, de humillada y corta arrancada; 2º, apagado y deslucido; 3º, noble, con buen embroque y media arrancada; 4º, de Vegahermosa, descastado; 5º y 6º, desfondados. Lleno de «No hay billetes».

azul marino y oro, estocada (saludos); dos pinchazos, estocada (silencio).

Alejandro Talavante, de berenjena y oro, estocada (silencio).

Tomás Rufo, de nazareno y oro, pinchazo, estocada (saludos); estocada (silencio).

José María Manzanares, de

Patricia Navarro, SEVILLA

l quinto lleno de « No hay billetes» de la feria llegaba el miércoles de Farolillos con Manzanares, Talavante y Rufo con la de Jandilla. Los problemas de siempre a la hora de siempre. Colapsos en las bocanas, pero con temperaturas menos asfixiantes. No es poco.

Y fue a Manzanares a quien debemos el momento más emocionante de la tarde. Ruiz Román picaba al tercero. El Jandilla fue como un tren al picador y no lo derribó, pero estuvo a punto de sacarlo del caballo con mucho peligro porque lo desequilibró por el lado que estaba el toro. Unos fueron a quitar al animal, otros observaban con el mismo estupor que nosotros, José María Manzanares se tiró literalmente encima del caballo por la parte trasera para enganchar al picador y que recuperara el sitio en mo-



#### Feria de Abril

La de La Quinta en Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla encamina su último tramo y para hoy está previsto que se lidie la corrida de la ganadería de La Quinta. Los diestros que se verán las caras con esta divisa serán Manuel Jesús «El Cid», Daniel Luque, que ha abierto la Puerta del Príncipe en esta feria, y Emilio de Justo, que cortó trofeo el pasado martes. El festejo comenzará, como cada tarde, a las seis y media de la tarde. mento tan delicado. Cumbre. Y emocionante. La vara siguió mientras el toro apretaba y Manzanares recuperó un sitio de discreción sin el menor alarde (códigos del ruedo, ejemplo de vida). De lejos volvió a ir en la segunda vara en la que también tuvo que esforzarse el pica para mantenerse en lo alto. Tomás Rufo, que era su toro, quiso exprimirlo desde el inicio de faena de rodillas en el centro del ruedo. Al toro se le apagó el gas y las embestidas iban quedándose más cortas y con menos fuelle. Eran otras teclas las que había que tocar: cuando se la dejó en la cara, muertita, el derechazo se convirtió en circular, justo antes de perder el hilo la faena y el toro ya sin mecha.

El animal que abría plaza topó en el capote de Manzanares como si en vez de embestir quisiera saltar. Las cosas raras. Con las mismas derribó al picador. Otra historia fue en la muleta del alicantino. Tenía bueno el embroque el toro porque ponía la cara abajo, pero lo que le costaba era empujar hasta el final. Manzanares tampoco obligó al Jandilla a ir más allá de donde quería y la faena se quedó en las líneas que marcaba el astado, por fuera y con tandas cortas. Lo mató eficaz. Nobleza sin fondo fue la que tuvo el cuarto. Y así,

El segundo salía suelto sin que Talavante lograra mantener el interés en el capote. De aquí para allá el Jandilla. Sin rumbo fijo, más que embestir lo que hacía era deambular. Y entonces ocurrió que cuando llegó la hora de la muleta el animal ya había corrido todo lo que tenía que correr y le quedaba una embestida desganada, como si no fuera con él la cosa. Ni con él ni con Talavante. Y así el misterio de la tauromaquia fue resuelto en una faena corta, que se agradece, y sin más historia que pasar al siguiente

No mejoró la cosa con el quinto. Tan soso como descastadete y así el paso de Alejandro.

Todas las expectativas quedaban en el sexto y Tomás puso de su parte para irse a portagayola, que en esta plaza, además, vale doble con la anchura infinita y angustiosa de la puerta de toriles. Después el toro se vino abajo. Y así la tarde, que para haber sido un llenazo también resultó un petardo. Vendrá días mejores. Nos quedamos con el quite de Manzanares y el monosabio tirando de la boca del caballo. Y el mañana, que es otra puerta que se abre y nunca se sabe.

#### **Egos**

Ayer se retomó el juicio contra el chef español tras un parón por la Fiesta Nacional de Tailandia. A medida que avanza el proceso, no se augura una sentencia favorable

# La estrategia de Daniel Sancho no lo aleja de la pena de muerte

Joaquin Campos. KOH SAMUI

ras solo cinco días hábiles de juicio, intercalados por una profunda fiesta nacional tailandesa, y ante el hermetismo del juez, que no permite que los medios participemos de este muy mediático caso, han sorprendido las primeras declaraciones de personas que sí participan o han participado en estas primeras vistas. En todas ellas, desde la coacusación, dirigida por Juan Gonzalo Ospina, pasando por su propio abogado tailandés, Metapon Suwancharem, y por otras personas que han seguido las primeras sesiones, se habla de un Daniel Sancho que se confronta a los testigos, hace preguntas a los mismos y al propio juez, apartado algunas veces de la estrategia de su abogado, a los que ya dos personas acusan de dormirse durante las sesiones. Y entonces, ¿a qué razón se debería esta manera de actuar del acusado? ¿En qué le beneficiaria?

Independientemente de que el

sentido de la justicia ofrezca a todo acusado el derecho a defenderse y hasta que no se demuestre su culpabilidad quede preclara su presunción de inocencia, al menos en Tailandia las partes que de verdad tienen que ver con este caso cuentan, en «petit comité», que el juicio no es más que un trámite legal dadas las evidencias que señalan a Daniel Sancho como el culpable del asesinato con premeditación de Edwin Arrieta, porque «debe dar las gracias el acusado a que según la ley tailandesa descuartizar genera muchísima menos carga penal que blasfemar contra el Rey de Tailandia».

#### El juicio, ¿un trámite?

Aquel policía de la comisaría de Surat Thani que con celo me exigió que no dijera su nombre me lo explicó de manera muy concisa dos días antes de comenzar el juicio: «Esto es muy fácil. Hay un tipo que no sólo ha matado y descuartizado a alguien, sino que lo ha admitido ante la policía e incluso ha reconstruido los hechos como si aquello fuera un «reality show».

#### Muchos interrogantes a los que responder

La estrategia inicial de Sancho asumiendo su culpa, que fue la que eligió libremente, le habría beneficiado. Pero ahora espera un milagro, como el que sale a cazar armado con una chancla, ya que tendrá que justificar por qué compró varios cuchillos antes de la llegada de su amigo Arrieta, por qué uno de esos cuchillos jamás se utiliza para manipular alimentos, y por qué cuando Arrieta murió, en vez de llamar a un equipo médico, decidió descuartizarlo.Las respuestas no parecen beneficiarle.

El furgón que transportaba a Daniel Sancho, ayer a su llegada al juzgado Y por lo que sé mis compañeros cumplieron con los métodos a seguir». O, dicho en otras palabras: que en alguna de las declaraciones firmadas por Sancho hubieran existido presiones o engaños, pero no por culparle de un crimen que no había hecho, sino por ir pasando trámites lo más

A los que vivimos en

pena de muerte

rápido posible, es una práctica habitual en Tailandia, a la que a la hora de la verdad esos detalles nimios les importanmucho

menos que saber por qué el acusado enviaba mensajes al móvil del asesinado y descuartizado el día anterior preguntándole que dónde estaba.

En la última encuesta oficial, el 43 % de los tailandeses estaban a favor de la pena de muerte. En Asia es habitual que cuando alguien es sentenciado a la pena capital éste acabe siendo ajusticiado, no así en Tailandia, y mucho menos cuando el sentenciado es extranjero. El caso es que en Asia no se ve mal que la gente pague con su vida por lo que hace, si aquello que hizo consiste en asesinar o traficar con kilos de drogas, un pragmatismo que sigue sin ser comprendido en España. Uno entiende que los medios desplazados desde Madrid debatan si en alguno de los cuchillos había o no restos de ADN del descuartizado o si existen o no mensajes de WhatsApp violentos que pudieran justificar el cercenar a una persona - a fin de cuentas las televisiones exigen temas a tratar para que el esfuerzo al enviar a tanto personal no caiga en saco roto-, pero lo que a los que residimos en Asia nos sigue sorprendido es que alguien aún crea que Daniel Sancho no va a estar cerca de ser

> sentenciado a la pena capi-

> zando solu-

Asia nos sorprende el Aunque exista trato de escepticismo de los favor en la prioccidentales hacia la sión de Koh Phangan v se estén organi-

> ciones con antelación según sea el veredicto, es más que posible que hasta el propio culpado barrunte cuál va a ser la sentencia de este juicio. Y que a partir de ahí iniciará otra estrategia que algunos ya sospechamos cuál será.

Hace algo más de ocho años Artur Segarra, delincuente habitual, prófugo de la justicia española y no hijo de famosos, torturó, robó, asesinó, y también descuartizó y diseminó, en su caso, por el inmenso cauce del río Chao Phraya de Bangkok, el cuerpo de su también amigo David Bernat. Un año y dos meses después, Segarra fue condenado a muerte. Desde su detención, Segarra cambio varias veces de abogado, de traductores -¿les suena de algo?-, también de excusas, hasta que fue sentenciado a la pena capital, lo cual le llevó a tratar de encontrar refugio en la instancia superior, cuya sentencia también lo mandó a pasco. Y entonces sí, el egarense ejecutó su última voluntad, disparó su bala final: pedir perdón por carta al Rey de Tailandia, actualmente Maha Vajiralongkorn, para que le concediera el perdón real y así desbloquear su situación, que como la de cualquier reo español condenado por delito de sangre, debe pasar primero por la disculpa pública para así poder acceder a la cadena perpetua, un eufemismo, cuando eres europeo, de que «saldrás en ocho o nueve años, salvo que te comportes muy mal durante este tiempo».



LA RAZÓN • Jueves. 18 de abrit de 2024

# Juan Urquijo, la nueva ilusión de Irene Urdangarin

La menor de los hijos de la Infanta Cristina sale con un ingeniero, de 25 años, y cuñado del alcalde José Luis Martínez-Almeida. «¡Hola!» confirma la relación que empezó en otoño





Irene Urdangarín y Juan Urquijo, la nueva pareja sorpresa

#### Elena Barrios. MADRID

a menor de los hijos de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, Irene, mantiene una relación sentimental con Juan Urquijo Moreno, tal y como descubre esta semana la revista «¡Hola!». Irene Urdangarin (18) y Juan Urquijo (25) se conocían hace tiempo pero no fue hasta este verano, que coincidieron gracias a Victoria Federica, cuando esa amistad especial se convirtió en algo más. Ahora viven a distancia ya que la sobrina de Felipe VI lleva tres meses de voluntariado en Camboya.

Según «¡Hola!», Juan Urquijo Moreno estudió en el St. George's de La Moraleja, uno de los centros más exclusivos de Madrid, donde coincidió con Victoria Federica de Marichalar. Tras terminar la Secundaria, se trasladó a Reino Unido donde cursó estudios superiores, en concreto, Ingeniería Agrónoma, especializándose en Agronegocios y Gestión de Caza en la RAU (Royal Agricultural University), en Cirencester, Gloucestershire (Reino Unido).

En el verano de 2018, trabajó en los Viveros California, de Valladolid, empresa dedicada a la plantación de fresas y frambuesas, e hizo también una incursión en el campo de la investigación y las biociencias. Desde hace tres años está dedicado al campo. Habla inglés y francés a la perfección, al igual que Irene Urdangarin con la que comparte además su afición por los viajes, la música, el deporte y la hípica.

Juan Urquijo nació en Madrid y es hijo menor de Beatriz Moreno de Borbón-Dos Sicilias y Lucas Urquijo Fernández de Araoz, hermano de Teresa Urquijo, que acaba de protagonizar la gran boda de la primavera, con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. De hecho, fue el propio Juan, acompañado de su madre y de Almeida los encargados de dar la bienvenida a las puertas de la iglesia a todos los invitados, incluido Don Juan Carlos y a Doña Cristina, madre de su novia, dando lugar a fotos llenas de complicidad que ahora cobran sentido.

#### Irene, en Camboya

La hija de la Infanta Cristina llegó a Camboya, en la segunda quincena de enero, después de despedirse de Juan y de su família en la Zarzuela, tiempo que también aprovechó para sacarse el carné de conducir, y de pasar unos días con su madre en India. En el país asiático vive en una pequeña casa en el Centro Arrupe y trabaja en proyectos con discapacitados físicos y mentales en aldeas remotas de Battambang, a las que llega en camioneta o en moto. Afirma la revista que aunque los comienzos fueron duros, se ha adaptado perfectamente y su labor es de gran ayuda en el centro.

Tras terminar sus estudios de Bachillerato en Ginebra, donde la joven vive con su madre Doña Cristina, la nieta de Don Juan Carlos y de Doña Sofía decidió tomarse un año sabático antes de comenzar sus estudios universitarios y encontrar después un trabajo.

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

#### Feijóo me plagia, clamará Él

#### Jesús Amilibia

No sé si esto es propio de un buen bufón, mi única aspiración en lo que me resta de vida, pero la verdad es que soy básicamente una duda con patas, como diría Pedro Ruiz. Yademás con patas renqueantes. Leo en Carmen Morodo: «El PP dará sus votos al PNV si suman mayoría». Y añade para que la cosa quede clara: «Si el PP llegara a sumar mavoría con el PNV daría sus votos a la investidura de Imanol Pradales sin exigir entrar en el gobierno vasco». ¿He leído bien? No lo entiendo, a no ser que nos encontramos ante un caso insólito de generosidad y bondad exquisitas del catecúmeno Núñez Feijóo, dispuesto a implantar el amor al prójimo en la política. especialmente si al prójimo lo rocían con gas pimienta. Ahí está su fe en la concordia o relación amable con el nacionalismo cortés, Y ahí también mis dudas.

He consultado con mis fuentes y chorros, con los hermeneutas especializados en el galleguismo de Feijóo y en los misterios de la política del Amado Líder, y si se confirmara lo que dice Morodo, nos podríamos encontrar ante la más enfebrecida pesadilla monclovita, porque entonces Él quizá llegara a pensar, con la ayuda del Tres en Uno, Félix Bolaños, que Feijoo podría hacer otro tanto en Cataluña regalando sus votos a Junts, a su Puchi, lo que ya le olería a chamusquina traicionera. Como Él no entiende mucho degenerosidades, bondades y concordias, deduciría que el líder pepero no actúa así a cambio de nada, sino que espera contar en el futuro con los votos del PNV y de Junts para llegar a la Moncloa.

Y entonces Él podría clamar: «Está haciendo lo mismo que yo para alcanzar el poder: apoyarse en los independentistas. ¡Me está plagiando!». Y Él sabe de plagios, dicen.

#### Fotocool

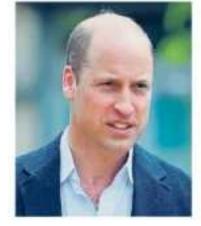

#### Tras un mes de descanso El príncipe William retoma sus deberes reales

El príncipe de Gales retoma hoy su agenda oficial tras un mes apartado de la vida pública, para apoyar a su esposa, Kate Middleton, en su batalla contra el cáncer que le han diagnosticado. Visitará una organización benéfica en Surrey y un centro juvenil en el oeste de Londres.



#### Regreso El Rey Juan Carlos I vuelve a España

Don Juan Carlos aterrizó ayer por la mañana en el aeropuerto de Vigo, y después fue trasladado a Sanxenxo, donde se hospedará en casa de su amigo Pedro Campos. En su tercera visita a España en lo que va de año, está previsto que asista a las regatas de los días 20 y 21.



#### Hallazgos arqueológicos

# La prodigiosa vida de un jardín romano

David Álvarez, MADRID

ndiscutiblemente, Roma fue la gran ciudad del mundo antiguo por su tamaño, número de habitantes, proverbial riqueza y majestuosidad. Suetonio recogió un célebre aforismo del mismísimo Augusto que así lo resalta: «Recibí una Roma de ladrillo que dejé cubierta de mármol», siendo una imagen que ha hecho suya el imaginario del ciney la televisión. Sin embargo, pese a sus magnificos templos y palacios, sus sobrepoblados barrios, sus foros llenos de vida y sus mil diversiones propias de la vida urbana, también era una ciudad verde. Así, se encontraban jardines de mayor o menor tamaño por doquier. En las «insulae», los bloques de viviendas donde residían los más desfavorecidos, se encontraban plantas cultivadas en sus exiguos patios y en los quicios de las ventanas, mientras que los más pudientes disfrutaban de más amplios jardines en los peristilos de sus «domus» e incluso en los tejados. En un principio, estaban destinados al cultivo de productos útiles por su valor alimenticio o médico y, de hecho, la palabra utilizada para jardin era hortus, huerto, pero conforme Roma se fue enriqueciendo, merced a la influencia griega y oriental, cada vez fue más importante su valor estético. Así, encontramos a figuras como Agripa, Salustio, Pompeyo y muchos otros que impulsaron enormes vergeles que reflejaban su poderío social y económico, estando algunos incluso

La capital del imperio
estaba llena de suntuosos
espacios verdes: por
primera vez, un estudio
de arqueobotánica
desentraña sus secretos
y características

abiertos al público. Allí, Priapo ofrecía su protección contra pájaros y ladrones, pues, como dijera en una sátira Horacio, «los tienen a raya [...] la bermeja estaca que sale de mi indecente entrepierna».

En torno a uno de estos lujosos jardines ornamentales de la élite discurre el sugestivo estudio «The first extensive study of an Imperial Roman Garden in the city of Rome: the Horti Lamiani» publicado en «Vegetation History and Archaeobotany». Es un trabajo colectivo encabezado por Alessia Masi, de la Universidad de La Sapienza, y Cristiano Vignola, investigador del alemán Instituto Max Planck de Geoantropología, que constituye el primer análisis integral arqueobotánico de un jardín de la antigua Roma. En concreto, de los de Lamia (horti Lamiani), una residencia de lujo creada por Lucio Elio Lamia, cónsul del año 3 d.C., situada en el Esquilino, bajo la actual plaza Vittorio Emmanuelle II, Emplazado a las afueras de Roma, fue durante la república romana un espacio funerario y agrícola hasta que, a mediados del siglo II a.C., pasó a ser cantera de ceniza puzolánica, un material silíceo de origen volcánico empleado por los romanos en su célebre cemento antes de ser abandonado. Se reconvirtió en época augustea en jardín al aterrazarse los restos de la antigua mina, pasando a ser propiedad imperial tras regalársela su dueño a Tiberio. Allí residió Calígula y, una vez muerto, estuvo enterrado. Desapareció a comienzos del III, cuando fue sustituido por un patio y el ninfeo de Alejandro Severo.

#### Ingeniería y decoración

En su etapa como jardín se aprecian cuatro fases diferentes donde se sucedieron las modificaciones del diseño, tanto de la distribución de los elementos vegetales como de los mecanismos de irrigación y de los riquísimos elementos arquitectónicos y artísticos que lo caracterizaban. Este interesante artículo de arqueobotánica analiza tanto los macrofósiles vegetales como frutas o semillas como los pólenes hallados en los rellenos de las «ollae perforatae», es decir, macetas, así como de ánforas rotas empleadas para albergar flores además de otras muestras procedentes de canalizaciones de drenaje.

Este sugestivo artículo contribuye a conocer en más profundidad el «ars topiaria», o jardinería romana, en un espacio lujosísimo, pues ha permitido encontrar una gran variedad de árboles y arbustos de todo tipo, plantas herbáceas y flores, manipulados

> por unos habilidosos «topiarii» que diseñaron ingeniosos espacios, desde recreaciones de la naturaleza salvaje hasta secciones puramente decorativas y cultivos de plantas, árboles y arbustos productores de frutos aptos para el consumo. Como señala el artículo, «lo que se aprecia no es un paisaje meramente salvaje e ingobernable sino más bien un espacio organizado y productivo con un concierto cuidadoso de plantas ornamentales y elementos arquitectónicos». De tal manera, constatan la existencia de setos ornamentales recortados, así como de plantas herbáceas como gramíneas, habas y ortigas. Y de árboles, desde diversos tipos de robles y fresnos a acacias, almeces, abetos, fresnos, carpes, hayas, álamos, tejos, ostrias y olmos pasando por frutales como nogales, castaños, manzanos, perales, pinos piñoneros, algarrobos, olivos o avellanos, algunos de ellos miniaturizados, es decir, bonsáis, cuya técnica fue traída desde China. En definitiva, una majestuosa combinación de destreza y gusto exquisito al alcance de muy pocos.



Imagen de un jardín en tiempos del Imperio Romano LA RAZÓN • Jueves. 18 de abril de 2024

# Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



#### Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica

#### Domingos

Fiel a tu cita de siempre, la revista Diez Minutos

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con



▶El equipo de Ancelotti se mete en las semifinales de la Champions tras ganar al City de Guardiola en los penaltis de un partido de leyenda

# Llámenlo, no sé, Real **Madrid**



| M. City<br>(4-2-3-1) |     | Real Madrid<br>(4-3-3) |     |
|----------------------|-----|------------------------|-----|
| Ederson              | 6   | Lunin                  | 10  |
| Walker               | 8.5 | Carvajal               | 10  |
| Akanji               | 8   | Rüdiger                | 9   |
| Dias                 | 7   | Nacho                  | 9   |
| Gvardiol             | 7   | Mendy                  | 9   |
| Rodri                | 8   | Kroos                  | 7   |
| De Bruyne            | 8   | Camavinga              | 8   |
| B. Silva             | 7.5 | Valverde               | 9   |
| Foden                | 7   | Bellingham             | 7   |
| Greatish             | 7   | Rodrygo                | 7.5 |
| Healand              | 6   | Vinicius               | 7   |
| Guardiola (E)        | 8   | Ancelotti (E)          | 8   |

Cambios: Manchester City Doku 8.5 (Grealish 72), Julian Álvarez 6 (Haaland 90'), Kovacic 5 (De Bruyne 112'), Stones s.c. (Akanji 112'). Real Madrid Modric 7.5. (Kroos 791), Brahim 8 (Rodrygo 821). Lucas Vázquez . (Vinicius 102'), Militao s.c. (Carvajal 110').

Arbitro: Daniele Orsato (Italia). Amonestó con cartulina amarilla a Carvajal y Mendy, por parte del Real Madrid y a Grealish y Gvardiol, por parte del Manchester Ctly

Incidencias: Etihad Stadium (Manchester).

José Aguado. MADRID

uando se lesionó el inmenso Carvajal, tras un partido absolutamente tremendo, cuando el canterano, el ejemplar canterano se tiró al suelo y no pudo ponerse de pie, fue cuando todo el mundo entendió que había llegado el momento del Madrid: el momento de los héroes. Había pasado una tormenta, un vendaval o un paseo por el desierto sin agua. Pero ahora, y Guardiola lo sabía, era la hora de escribir la leyenda. La hora, pues del Real Madrid, La hora de que Lunin coronase, parando dos penaltis, la noche de su vida, de que Militao saltase al campo tras haber

jugado minutos, muy pocos minutos, basura, la hora, en fin de que Lucas Vázquez, Nacho y Rüdiger marcasen los tres últimos penaltis. Los tres defensas, todos agotados, cojos, medio muertos

No sé, llámenlo Real Madrid.

Porque fue un sufrimiento gran parte del partido, aunque empezó de la manera más táctica posible. Posiblemente el Real Madrid, aunque lo negó, tenía en la cabeza el partido del año pasado, cuando el City se comió al equipo blanco desde el principio, saliendo a por todas y el equipo de Ancelotti se echó hacia atrás desde el primer minutos, Esta vez, no. Tampoco presionaba, pero sí que tapaba todos las zonas de pase, para que el City tuviese el balón, pero lejos del área y sobre todo para arrancar y correr lo más cerca de la portería rival. Consiguió el Madrid su objetivo de igualar el partido. Los pronósticos, basados en las estadísticas, daban a entender una salida en tromba del City y eso no

Eran dos iguales, con el Madrid con sus momentos largos de posesión, con Bellingham algo más atrasado, donde aunque no tiene gol, ayuda mucho al equipo. Sabe controlar la pelota, retenerla y darse media vuelta. Es un futbolista excepcional que, la pena, ha llegado bastante cansado a este tramode la temporada. Pero su control, en el gol del Real Madrid es una maravilla para verla repetida una y otravez. Baja el balón que cae del cielo, lo doma y aunque se le va un poco hacia atrás, aprovecha eso para abrir el balón a la banda y de ahí la pelota terminó en Rodyrgo, que no falla a su cita. Ha pasado una temporada extraña el brasileño, pero no ha faltado cuando hacía falta, cuando tenía que marcar.



Rüdiger celebra con varios compañeros tras marcar el penalti decisivo

Lo hizo a la segunda, tras un remate un poco extraño. El segundo fue más ortodoxo y letal.

El Manchester City no esperaba esa situación. La verdad es que casi nadie. Guardiola no cambió el plan, de todos modos. Había dicho el día antes que tenía una sorpresa, algo con lo que sorprender a Ancelotti, que tanto le conoce: fue poner a Akanji casi como un medio centro. Eso le daba superioridad cuando tenía la pelota y Akanji buscaba la espalda, pero dejaba mucho espacio detrás. El City tuvo dudas, entre el ataque y el miedo, durante varios minutos le pudo el miedo a las llegadas del Madrid. Y eso que Walker dio mu64%

de posesión tuvo el Manchester City, pero no convirtió ese dominio en goles

remates hizo el conjunto de Pep Guardioa por solo 8 del Real Madrid, que ganó el partido

cho aire a Guardiola porque no perdió ni una batalla con Vinicius. En la última carrera que le ganó, Vini sacó, quizá por primera vez en su carrera, el pañuelo blanco.

Como sucedió en el Bernabéu, el City dominaba, buscaba a Grealish para intentar doblegar a un inmenso, increible Carvajal y temía las carreras del Madrid. Y si Carvajal no era suficiente, ahí estaba Lunin, que antes de empezar el curso parecía un portero destinado a una inmigración a equipos menores, a ganarse la vida como pudiese en el fútbol y ahora es un guardameta estelar, con derecho a decidir su futuro. Courtois ya no puede estar seguro de que va a ser

LA RAZÓN • Jueves. 18 de abril de 2024

DEPORTES 53



el portero titular porque sí la temporada que viene. Sacó milmanos Lunin, paró casi todos y sobre todo, se impuso en todos los saques de esquina que sacando el City durante todo el partido. Un montón, agotó todas las jugadas de estrategia el equipo inglés. El Madrid, uno. En la prórroga.

En definitiva, eso fue el partido, porque el Madrid primero se echó para atrás, obligado y para tomar aire, pero amagaba. Según pasaban los minutos, ya no, no encontró la manera de salir de la cueva.

La primera parte fue yendo en esa dirección y en la segunda mitad fue ya un monólogo absoluto, terrible, una demostración de

| Champions League               |      |
|--------------------------------|------|
| Cuartos de final (ida)         |      |
| A. Arsenal-Bayern              | 2-2  |
| B. Real Madrid-Manchester City | 3-3  |
| C. Atlético-Borussia Dortmund  | 2-1  |
| D. PSG-Barcelona               | 2-3  |
| Cuartos de final (vuelta)      |      |
| A. Bayern Münich-Arsenal       | 1-0  |
| B. Manchester City-Real Madrid | 1-1* |
| C. Borussia Dortmund-Atlético  | 4-2  |
| D. Barcelona-PSG               | 1-4  |
| (*) 3-4 en los penaltis        |      |
| Semifinales                    |      |
| Ida: 30 abril/1 mayo           |      |
| Vuelta: 7/8 mayo               |      |
| Bayern-Real Madrid             |      |
| Borussia Dortmund-PSG          |      |
| Final                          |      |

TV: M+ L. de Campeones. Hora: 21:00

1 de junio, 21:00, Wembley

fuerza y un monumento del Madrid al sacrificio, a saber defender, a las ayudas de los delanteros. Pocas veces se ha visto el Madrid a un trabajo así. Cada minuto que pasaba, además era peor. Ya no era una batalla igualada, de ningún modo, no era ni un partido. Aquello fue un ejercicio supremo de supervivencia. Y el Madrid sobrevivió. Recibió un gol en los noventa minutos, porque cuando salió Doku, el Manchester doblegó aún más sus llegadas y era imposible pasar por esa tormenta y no mojarse.

El Madrid se mojó, pero no se caló. Y vio luz en la prórroga, cuando llamaron a los héroes.

## El día que Lunin nunca olvidará

Actuación histórica la suya con once paradas en el partido y dos en la tanda

José Manuel Martin, MADRID

Hay partidos que pueden cambiar la carrera de un futbolista y el del Etihad es uno que Lunin no va a olvidar nunca. El ucraniano ya era el portero titular indiscutible del Real Madrid esta temporada, pero es que lo de ayer lo eleva varios niveles. Les tocó a los blancos defenderse con todo, cuando lo lógico es que sean ellos los que someten al rival. Pero es lo que tocaba y lo hicieron con todo el sacrificio del mundo. Detrás de ese plan no estaba Courtois, estaba Lunin, vestido de rojo y convertido en el héroe que nadie esperaba y que ha conseguido que no se eche tanto de menos al belga. Parece que hace un siglo cuando Ancelotti se debatía entre el ucraniano y Kepa. Tenía más o menos claro que el cedido por el Chelsea iba a ser su guardameta, pero resulta que se lesionó y Lunin aprovechó su ocasión. Ya ha jugado más partidos este curso que en las tres temporadas anteriores, justo cuando estaba pensando en buscar otro destino en el que poder participar más.

Son 27 encuentros ahora por los 15 de los tres cursos previos. No le va a dar para ganar el Zamora por poco en la Liga, pero en Champions dejó una actuación magistral en el Etihad. Fueron once paradas durante el partido en mitad del tiroteo que por momentos fue a lo que sometió el City al Madrid. Muy seguro por alto, resultó el complemento perfecto para la defensa antiaérea y Haaland volvió a irse sin marcar al Real Madrid. Lunin mostró todo su repertorio, con buenas manos a De Bruyne, que le buscó las cosquillas intentando hacer gol de córner, no titubeó en los balones divididos y hasta mostró ese carácter que muchos le criticaban que no tenía. Dio seguridad y tranquilidad con su actitud y hasta mandó a la defensa con autoridad.

En algún momento se pensó que Courtois pudiese llegar a la eliminatoria, pero si no se llega a romper el menisco estaba por ver que Ancelottile hubiera dado los guantes sin tener ritmo de partidos y con Lunin en tan buen

#### «Decidimos arriesgar en uno de los penaltis, elegí el de Bernardo y salió bien», decía Lunin

momento. Antes de la tanda de desempate, se fue Lunin con Llopis, el entrenador de porteros, y con Kepa a consultar la chuleta de los lanzadores rivales. Y paró dos, porque se quedó de pie para el intento de Panenka de Bernardo y después se fue abajo para frustrar a Kovacic. «Había tres opciones para arriesgar, decidimos que fuese en el lanzamiento de Bernardo y salió bien», decía el héroe del día.



Lunin detiene el lanzamiento de Bernardo Silva



Carlo Ancelotti dirige al Real Madrid desde la banda del Etihad

# Pep se estrella contra Ancelotti

El técnico del Real Madrid ha pasado en tres de las cuatro eliminatorias que ha jugado contra Guardiola

#### Domingo García. MADRID

Real Madrid TV motivaba a sus aficionados con la repetición del 0-4 al Bayern de Guardiola camino de la Décima en 2014. El día que Pep dijo que los jugadores del Madrid eran «básicamente atletas». Pero el equipo de Ancelotti no tuvo más remedio que jugar como el Atlético de Simeone dos años después contra el mismo Bayern de Pep en Múnich. Aquel día el Atlético salió vivo gracias a un penati que Oblak paró a Müller, a una carrera de Griezmann y al valor doble de los goles fuera de casa.

Los números lo explicaban casi todo. El Real Madrid sacó su primer córner en el tiempo añadido del primer tiempo de la prórroga; el Manchester City llegó al área del Real Madrid más de cien veces y menos de veinte ocasiones hubo en la dirección contraria; y el equipo de Pep dobló en pases al de Ancelotti.

Los enfrentamientos entre ellos son un desafío para los dos entrenadores. Guardiola trabajó para 
equilibrar la superioridad física 
del Real Madrid después de aquella goleada y para ahuyentar al 
miedo escénico después de la remontada de hace dos años. Y Ancelotti ha tenido que trabajar para 
responder al dominio absoluto del 
balón que ejercen los equipos de 
Guardiola. Lo demostró en la ida 
después de la goleada del año pasado en las semifinales.

Hay un dato que desequilibra los enfrentamientos entre los dos entrenadores, el tiempo que Ancelotti pasó como entrenador del Everton, cuando se llevó cuatro derrotas en cuatro partidos. Pero con el Real Madrid, Carletto ha ganado tres partidos, ha empatado otros tres y solo ha perdido dos. Aunque el último es un empate mentiroso en el que uno de los dos tenía que ser el perdedor.

#### La cábala que ve al Real Madrid campeón

▶Desde que la Copa de Europa pasó a llamarse Liga de Campeones hay un dato que se repite a favor del Real Madrid. Siempre que se ha enfrentado con el campeón lo ha derrotado y ha acabado ganando la competición. Una racha que comenzó en el 98 con la Séptima en la que superó en semifinales al Borussia Dortmund y que llega hasta la Champions de 2022, cuando dejó fuera al Chelsea que lo había eliminado el año anterior, igual que ha sucedido ahora con el City. El Bayern de Múnich, otro clásico, es el primer paso para comprobar si la cábala se repite también esta temporada.

Los penaltis decidieron que fuera Ancelotti el que pasara. Una costumbre en el Real Madrid que no pierde una tanda en Europa desde 2012, desde aquellas semifinales contra el Bayern de Múnich, cuando Sergio Ramos mandó su penalti muy por encima del larguero.

Las estadísticas dicen que Ancelotti solo ha ganado tres veces a Guardiola, pero ya tiene una victoria más que añadir a su palmarés contra Pep. De las cuatro eliminatorias que han disputado, Carlo ha pasado en tres y ha vuelto a dar una muestra de adaptación al medio, a las necesidades del equipo y a las exigencias del rival. Con lesionados como Carvajal, al que se le subieron los gemelos en la prórroga. No estaba el lateral para hacer de héroe como hizo el verano pasado en la Liga de Naciones con España. Pero estaban Nacho y Rüdiger, que cumplieron desde los once metros. «No estamos acostumbrados. Somos nosotros los que solemos someter al rival, pero hemos demostrado que sabemos defender», asumía Nacho después del partido.

#### El Bayern liquida al Arsenal con lo justo

M. Ruiz Diez, MADRID

Cuatro años después el Bayern Múnich vuelve a estar en las semifinales de la Champions. Un gol de Kimmich bastó para acabar con el Arsenal. Los ingleses han perdido el liderato de la Premier y han caído en la Liga de Campeones en apenas 48 horas. Se puede llamar miedo, respeto, cautela, falta de atrevimiento... el caso es que Bayern y Arsenal se tomaron la vuelta en el Allianz Arena con una mirada fija en el marcador de la ida, El empate en Londres provocó que los dos se pensaran mucho cuándo y cómo buscar las porterías de Neuer y Raya. Cuando lo hicieron fue de forma casi inofensiva y los porteros tuvieron una primera mitad apacible. El panorama cambió de inmediato en la segunda parte. Goretzka fue el primero que lo intentó en la mejor ocasión de los alemanes. Era un aviso de lo que estaba por venir.

El Bayern se fue a por el partido con toda la ambición que no había tenido hasta entonces. Y encontró premio con un centro de Guerreiro que remató en plancha Kimmich. Empujado por el Allianz, el equipo de Tuchel se volcó al ataque. Arteta trató de alterar el ánimo de su equipo moviendo el banquillo. Entraron Trossard y Gabriel Jesús, pero el Arsenal no tuvo opciones.



imen



---

0

#### Bayern Münich (1-4-2-3-1)

Neuer; Kimmich, Dier, De Light, Mazzaoui (Minjae, 75'); Goretzka, Laimer; Sanè (Upamecano 89'), Guerreiro, Musiala y Harry Kane. Tuchel (E)

#### Arsenal (1-4-3-3)

Raya: White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu (Nketiah, 86'): Jorginho (Trossard, 68'), Rice, Odegaard; Martinelli (Gabriel Jesus, 68'), Saka y Havertz, Arteta (E)

**Árbitro:** Danny Makkelie (Paises Bajos). Amonestó con cartulina amarilla a Laimer, White, Kimmich y Gabriel Jesús.

Incidencias: 75.024 espectadores en el Allianz Arena.

# Eliminados y divorciados

Solo una victoria en el Bernabéu evitaría que el último mes y medio de competición se hiciera interminable

M. Ruiz Diez. MADRID

En vísperas del partido de vuelta entre el Barça y el PSG en Montjüíc, Joan Laporta decidió mostrar el apoyo al equipo y a su entrenador muy a su manera. El presidente azulgrana apareció en la sesión de entrenamiento de la primera plantilla y regaló un sonoro abrazo a Xavi ocupándose de que todo el mundo (jugadores, cuerpo técnico y medios) lo tuviera bien presente. El gesto tiene un valor nulo después de todo lo que

sucedió durante y después de la goleada del PSG. La eliminación europea convierte la victoria en el Clásico en una obligación -el Barça está a ocho puntos del Madrid en LaLiga- para que el mes y medio de temporada que resta no se le haga interminable al club.

La derrota, el modo en que llegó, las intervenciones del técnico y sus posteriores reflexiones han abierto una sima entre Xavi y algunos de los pesos pesados del Barça. El famoso entorno del club cuestiona su apuesta después de la expulsión de Araujo. La retirada de Yamine Lamal y la entrada en el campo de Iñigo Martínez no dieron el resultado deseado. En la segunda parte fue expulsado -su tercera roja del curso- después de patear una publicidad cercana a una cámara y con el cuarto árbitro al lado. Dejó huérfano al equipo cuando más lo necesitaba y su tarjetaroja estuvo acompañada poco después por la expulsión del preparador de porteros. Un todos a una muy particular del cuerpo técnico azulgrana. Sus reflexiones posteriores al partido hablando de decisiones «extrañas» del colegiado no hicieron más que agravar su cuestionable situación dentro del vestuario.

Sus valoraciones sobre la actuación arbitral contrastan con las que realizaron algunos jugadores del equipo como Ter Stegen o De Jong, Gündogan prefirió apuntar directamente al error de Araujo como la clave de la eliminación. Todos ellos mostraron opiniones

Pesos pesados del vestuario azulgrana discrepan de la dirección y las declaraciones de Xavi divergentes a la del técnico. «Araujo se aparta y Barcola se deja caer», soltó Xaví en conferencia de prensa. El alemán apuntó al central: «En ese tipo de jugadas, tienes que tener claro que llegarás al balón. Si no, darle la oportunidad a nuestro portero. Tantos minutos con diez, te mata. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. No vine aquí para perder este tipo de partidos así».

Araujo publicó ayer su reacción después de la eliminación en Instagram: «El fútbol que tantas alegrías me ha dado, abora me golpea con fuerza. Agradezco el apoyo de aquellas personas que están incondicionalmente a mi lado, así como los compañeros que lo dieron todo en el campo y a los aficionados que animaron hasta el final.

Siento no poderos dar esta alegría. Lo volveremos a intentar. Força Barça, ara i sempre!».

Xavi Hernández, como anunció a finales de enero después de la derrota por 3-5 ante el Villarreal, dejará su cargo en el banquillo azulgrana a final de temporada y todo apunta a que su sustituto será el mexicano Rafael Márquez, el técnico del filial y una apuesta personal de Joan Laporta. La opción Besel alemán Hans Flick, una decisión tan arriesgada o más que la del mexicano. Márquez está completando una buena temporada con el Barça Atlètic a nivel de resultados, aunque en cuanto a juego y ADN culé ya sea otra histo-

Desde el Barça se asegura a Efe que «todavía no se ha activado» la búsqueda de entrenador para el próximo curso, pero que Márquez apunta a ser la «opción más lógica». «Márquez es el aspirante más próximo y será uno de los candidatos que se contemplará como opción cuando llegue el momento», comentó la misma fuente sobre el futuro del banquillo.



#### Una debacle también en lo económico

La eliminación ante el PSG va más allá de tener secuelas meramente deportivas para el club azulgrana. Lo más inmediato es que no ingresa los 12,5 millones de euros que percibe cada uno de los cuatro semifinalistas, pero eso no es lo peor. El Barça no disputará en 2025 el nuevo Mundial de Clubes que ha ideado la FIFA. La derrota en cuartos de final provoca que el segundo club español en esa competición sea el Atlético de Madrid y la simple participación supone 50 millones de euros. Salir campeón del nuevo torneo conlleva una compensación económica de 100 millones. El Barça ha cerrado su participación en Champions embolsándose 47 millones.

Xavi intenta consolar a Raphinha tras la derrota ante el PSG



#### La preocupación por la próxima Champions

Al Atlético le quedan ahora siete partidos, 21 puntos en juego, para asegurar su clasificación para la próxima Liga de Campeones. A favor cuenta con los cuatro puntos de ventaja que tiene sobre el Athletic, que es quinto, y que recibe al equipo bilbaíno en el Metropolitano. En contra, que cuatro de esos partidos que le quedan pendientes son fuera de su estadio. Y el último, además, contra la Real Sociedad, Ese partido contra el Athletic en el Metropolitano puede ser decisivo si lo gana el equipo de Simeone, El Athletic, además, tiene el alma satisfecha después de haber ganado la Copa, su primer gran título en los últimos 40 años.

Griezmann, cabizbajo después de la derrota en Dortmund

# El peor Atlético de Simeone

El rendimiento fuera de casa es deficiente y Oblak ha encajado más de 60 goles en lo que se lleva de curso

#### Domingo García. MADRID

«Muchísimas felicidades al Club Atlético de Madrid por clasificarse al nuevo Mundial de Clubes de la FIFA en 2025 en Estados Unidos». La felicitación publicada por Gianni Infantino, el presidente de la Federación Internacional, en sus redes sociales no mitiga la frustración del club rojiblanco por haber quedado eliminado de la Liga de Campeones. El equipo de Simeone cierra su séptima temporada consecutiva sin alcanzar las semifinales. Una fase que alcanzó en tres de las cinco primeras temporadas completas del Cholo en el club. La decepción se añade a la eliminación en las semifinales de la Copa y la discreta participación en la Liga, un título al que no ha aspirado en ningún momento de la temporada.

Y es que Simeone ganó cinco títulos en sus tres primeras temporadas como entrenador del Atlético. Siete en sus primeros siete años en el banquillo rojiblanco. Pero solo ha conseguido uno en los últimos seis.

El Atlético ha perdido competitividad al mismo tiempo que ganaba dinero. Los premios obtenidos por sus participaciones en la Liga de Campeones –a la que no falta desde 2013– no se han traducido en mejores resultados. Tampoco en fichajes deslumbrantes.

Esta temporada el desembolso más caro lo ha hecho por quedarse con Griezmann en propiedad. El siguiente más caro ha sido Vermeeren, un fichaje de invierno por el que pagó 18 millones al Amberes y que solo ha jugado 83 minutos repartidos en tres partidos de Liga. Muy lejos quedan los 6 millones pagados al Granada por Samu Omorodion para cederlo de manera inmediata al Alavés.

Con esos fichajes, el Atlético sigue agarrado a los goles de Griezmann y de Morata. Un futbolista que fue silbado por su afición cuando regresó del Barcelona y otro al que no hace tanto se le buscaba un buen traspaso para aliviar las cuentas del club.

Ninguno de los dos atraviesa su mejor momento de la temporada. A Griezmann se le hizo cuesta arriba el curso después de superar el récord de goles de Luis Aragonés en el club. Y Morata ha marcado un gol en los últimos 16 partidos. Pero con ellos o sin ellos, el Atlético no ha dado el nivel que se espera de él en casi ninguna competición. Solo en la Copa, donde eliminó al Real Madrid antes de caer contra el Athletic, ha cumplido con algunas expectativas.

Especialmente malo ha sido el rendimiento fuera de casa, donde ha perdido más partidos de los que ha ganado. Ha salido derrotado en once de los 23 que ha disputado. «Estamos muy dolidos. Creo que hemos hecho lo mas difícil, que eran dos goles, y no supimos cuidar el resultado. Fuimos poco inteligentes, me parece», analizaba De Paul después del partido de Dortmund.

«Para mí, nos faltó contundencia en la parte ofensiva y defensiva.

El Cholo ganó cinco títulos en sus tres primeras temporadas; uno en las seis últimas

El Atlético ha perdido competitividad al mismo ritmo que ganaba dinero No creo que se explique mejor de esta manera», decía Simeone tras la derrota. Es cierto que Morata y Correa fallaron dos oportunidades muy claras y que Lino falló otras dos en la ida que podían haber hecho más cómoda la vuelta. Pero la verdadera diferencia con el Atlético de los primeros tiempos de Simeone está en la defensa. Oblak ha encajado 61 goles esta temporada en todas las competiciones, 36 de ellos en la Liga. Y «solo» ha jugado 47 partidos. Casi 1,3 goles por partido.

«Hemos hecho una gran eliminatoria, hemos hecho una gran Champions y nos vamos dolidos, nos vamos jodidos porque queríamos pasar esta eliminatoria, y más como veníamos jugando en Champions», decía el capitán, Koke, después de la eliminación.

Sin embargo, al Atlético le falta continuidad. «Condición física de base y saber competir», que decía Luis Aragonés. Hace tiempo que el Atlético de Simeone no compite como lo hacía antes. En otros tiempos era capaz de superar a rivales en teoría superior. Ahora cae con rivales en teoría más débiles. Aunque se haya clasificado para el Mundial de clubes.

LA RAZÓN • Jueves. 18 de abril de 2024

DEPORTES 57



Rafa Nadal golpea de derecha en su partido contra De Miñaur

# De Miñaur impone la lógica y elimina a Nadal

▶El balear ofrece un buen rato de tenis en el Godó ante el once del mundo, pero acaba sucumbiendo por 7-5 y 6-1

#### Francisco Martinez, MADRID

Rafa Nadal se despidió de la pista que lleva su nombre, quién sabe si para siempre. Sobre esa tierra ha levantado doce veces el Barcelona Open Banc Sabadell, el clásico Conde de Godó, y allí no pudo, en la temporada que parece la de su despedida, con el australiano Álex de Miñaur en la segunda ronda, 7-5 y 6-1; un resultado que dadas las circunstancias actuales es lógico, por mucho que el balear intentara resistirse, sobre todo durante el primer set. Las circunstancias son que el zurdo, el rey de la tierra batida, llevaba casi dos años sin jugar en su superficie favorita (desde Roland Garros 2022) y que desde enero de 2023 apenas ha podido jugar partidos de tenis en general, por culpa de las lesiones. Y surival es uno de los tenistas más en forma del circuito, el once del mundo y un jugador de muchísimo nivel, como demostró durante

el partido que poco tuvo que ver con el estreno de Nadal el martes ante Cobolli.

El campeón de 22 Grand Slams ha hecho cosas tan sorprendentes en una cancha que casi todo el mundo, hasta en su equipo, repetía: «Es difícil, pero es Rafa, es tierra batida». Con él siempre hay un hueco, aunque sea pequeño, para la esperanza, y esta vez se vivió durante el primer set. De Miñaur arrancó con un break, pero mediado ese parcial el balear se lo igualó y por momentos fue dominador. Golpeaba la pelota con limpieza y, sobre todo con el revés, aceleraba que daba gusto. El servicio lo hacía como podía, algo limitado por sus problemas abdominales. Del 2-3 en contra pasó al 4-3 y jugó de tú a tú contra el australiano, que no se dejó intimidar por la leyenda que tenía delante, no perdió la calmay sacó todo lo que lleva dentro, que es mucho.

Es un tenista con unas piernas de escándalo, que le permiten llegar a bolas imposibles y que hacen

Con Rafa y en tierra siempre se piensa que puede haber un milagro, pese a las circunstancias que parezca que levita. Es eléctrico, se mueve increíble y es capaz
de pasar de la defensa al ataque
con una facilidad pasmosa. Supo
correr cuando Nadal le exigió y en
cuanto podía supo mandar con
mucha agresividad, minimizando
los errores. También encontró un
filón en las dejadas de derecha,
que ejecutó con maestría para llevarse el punto en la mayoría. Pasado ese tramo del primer set, el
duelo fue suyo y la resistencia de
Nadal, ya más fatigado también
fisicamente, no le dio.

El Godó era una prueba para el manacorense y la aprobó. En teoría, debe seguir creciendo en la tierra batida, a ver hasta dónde llega. En Barcelona, su derrota le dio la razón. Tsitsipas había dicho que incluso tras tanta inactividad, «Rafa es Rafa y siempre es favorito» y que estaba jugando muy bien. El español respondió que eso era «una estupidez». «Lo ha dicho por respeto a lo que he hecho en el torneo, hay una historia detrás, pero todo el mundo sabe que yo no soy el favorito», le respondió Nadal.

En otros resultados, avanza Davidovich sin jugar por la baja de Machac, y Bautista, que derrotó a Vavassori (4-6, 6-3 y 6-1), y Carballés (7-6 y 6-4 a Musetti). Se quedó en el camino Jaume Munar ante Thompson (6-4, 2-6 y 6-4).

# Casi media vida en «playoffs»

LeBron James, con 39 años, luchará por décimo séptima temporada por el título

#### Mariano Ruiz Diez, MADRID

A poco más de ocho meses para cumplir los 40, LeBron James seguirá peleando por su quinto anillo de campeón de la NBA. Con 36 años, Stephen Curry ya está de vacaciones y puede ponerse a pensar en los Juegos Olímpicos. Los Angeles Lakers superaron a los New Orleans Pelicans, 106-110, en el «Play-In» de la NBA y accedieron a los «Playoffs». Los Warriors no tuvieron opciones ante los Kings (118-94). El equipo de Sacramento luchará con los Pelicans por la última plaza que da acceso a la lucha por el título en la Conferencia Oeste.

A los Lakers les esperan los Nuggets de Denver, los vigentes campeones. Nikola Jokic y los suvos son favoritos, pero LeBron vuelve a estar a estas alturas del curso donde casi siempre. Su temporada es escandalosa. En la primera fase ha promediado 25,7 puntos por partido, 7,3 rebotes y 8,3 asistencias en 35:20 por noche. James rozó el triple doble (23 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias) y fue junto a Anthony Davis (20 puntos y 15 rebotes) el gran argumento de los californianos. Los Pelicans se rindieron tras rozar una remontada de 18 puntos y con Zion Williamson brillando (40 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias) antes de tener que retirarse por un problema muscular. Los Lakers ya se midieron el curso pasado a los Nuggets en las Finales del Oeste y no tuvieron ninguna opción (4-0).

Los Kings aplastaron sin contemplaciones a Stephen Curry y compañía. Décimos en la primera fase, los de Steve Kerr han vivido una temporada convulsa con innumerables problemas y todo apunta a un cambio de ciclo para una franquicia legendaria con cuatro anillos y un estilo de

#### El rendimiento de LeBron a su edad no se ha visto jamás en ninguna disciplina deportiva

baloncesto que enamoró al planeta. Sacramento se medirá con los Pelicans en busca de la octava plaza que permita la clasificación para un «Playoff» donde espera el mejor equipo del Oeste, los Oklahoma City Thunder como primeros. La decadencia de los Warriors queda reflejada en la hoja de servicios de Klay Thompson. El escolta, que será agente libre en verano, firmó un 0/10 en tiros de campo. En los Warriors debutó Usman Garuba en la postemporada. El ala-pívot jugó dos minutos.



LeBron y los Lakers se medirán con los Nuggets en primera ronda

58 TIEMPO
Jueves, 18 de abril de 2024 • LA RAZÓN

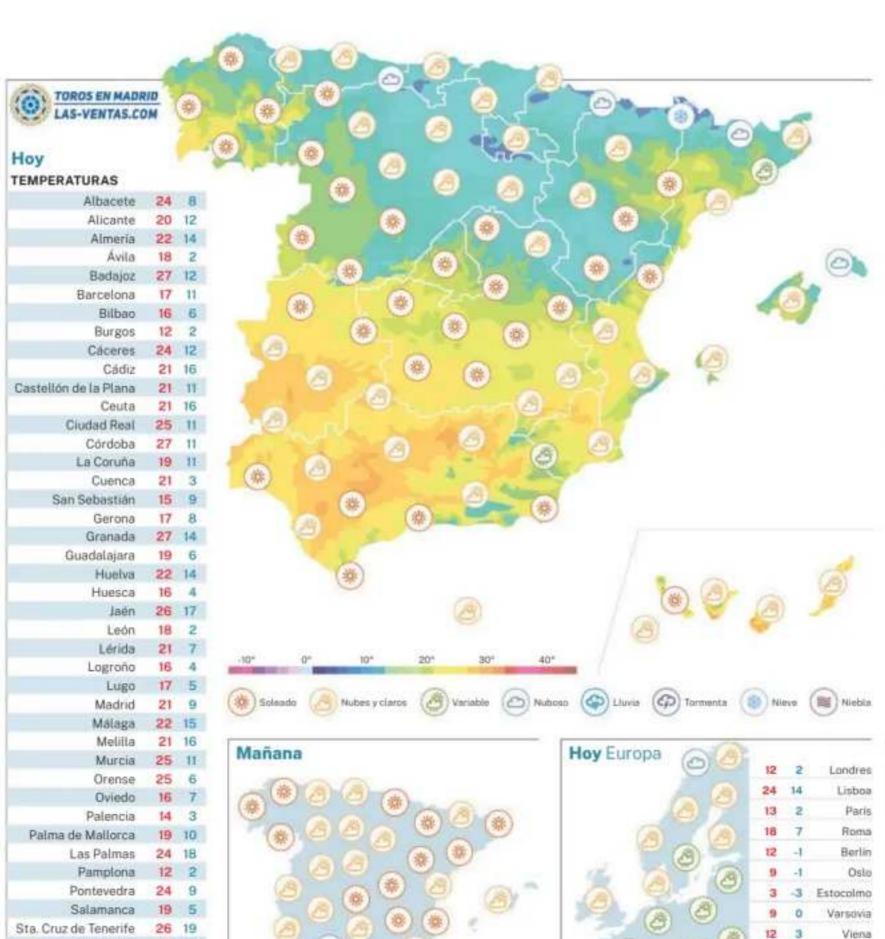

#### El hombre del tiempo

### Vuelta al abrigo

#### Roberto Brasero

▼ ste jueves amanecerá más fresco en el centro y norte peninsular. Y 🚄 mañana más aún. Regresan las heladas con temperaturas bajo cero hoy en las montañas de la mitad norte y mañana en capitales como Soria, Burgos, Teruel o Pamplona. Y aunque en el fin de semana de nuevo subirán algo las temperaturas que nadie guarde el abrigo porque para la semana que viene estamos viendo otra bajada de las temperaturas. De momento más fresco por la mañana y por la tarde hoy menos calor en esas zonas donde todavía está haciendo mucho: hoy bajan las temperaturas en Ceuta y Melilla, y en Huelva, Córdoba y Sevilla donde no serán tan calurosas como las de ayer. El aspecto de los cielos será muy parecido: mucho sol en general con nubes en el extremo norte y algunas iluvias débiles en el Cantábrico y débiles nevadas en los Pirineos. El viento seguirá fuerte en Galicia y el Ampurdán. Alguna tormenta podríamos tener por la tarde en las sierras del sur... y esa probabilidad aumenta para el fin de semana.

#### A tener en cuenta



Más de un tercio de la población de grandes simios en África se enfrenta a riesgos relacionados con la minería por la creciente demanda de minerales (cobre, litio, niquel, cobalto y otros elementos de tierras raras)



Atunas

Мовси

Bruselas

6

Ecologistas en Acción considera necesario «ampliar la ambición del programa de renaturalización» para el Espacio Natural de Doñana, para recuperar el Caño del Guadiamar y adquirir para lo público zonas tampón que garanticen que las aguas lleguen y se mantengan en la marisma.



Santander

Segovia

Sevilla

Tarragona

Soria

Teruel

Toledo

Valencia

Valladolid

15 9

17 3

27 15

23 9

5

12

24 10 18 2

16

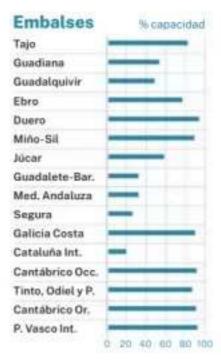

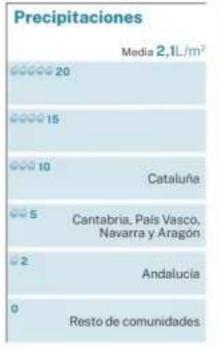





Mosaico Sopa de letras



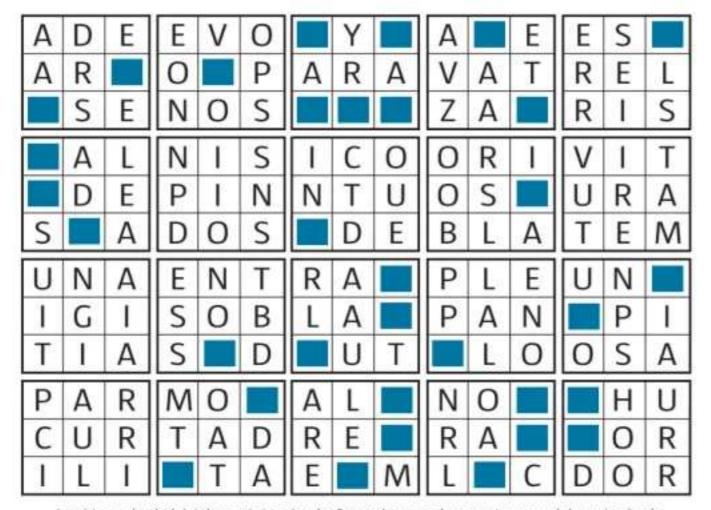

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado



ABDKAAMÑOAQRSASH FCAGLANAPUATF HADINAMARCAHE IQICAOÑANG NOKPEQALMF ATUALJASRKPI XOFAOAIBÑAUN ANNORUEGAQE ATXCAMSR ZAYSAIXGN AFACSEALDA RLETONIAGI LTRMANTIF KANOASQPKSTGA ZOISLANDIAE SG AVAXAYAAEIOJ AMFSUECIAYS

Ocho paises septentrionales

HRISCACSEALEAVFN

#### Cruzado mágico

#### Escalera



Ponga las letras que faltan para completar las palabras

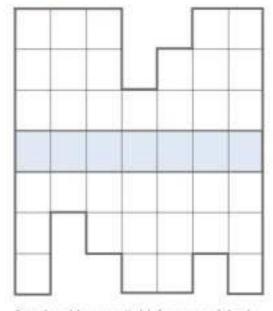

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Cerro, escolar, fresco, respiro, ácido, trasto, corona

#### Enredo



Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

Antusa, Elpidio, Hermógenes,

Molasio, Pusicio y Ursmaro.

Santoral

Cumpleaños

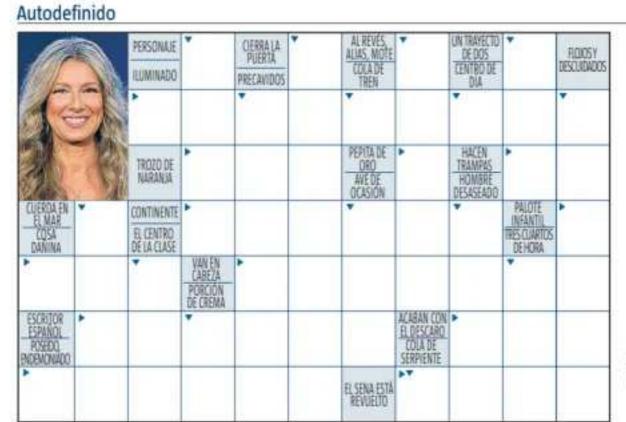

Sudoku Grupo Alfil

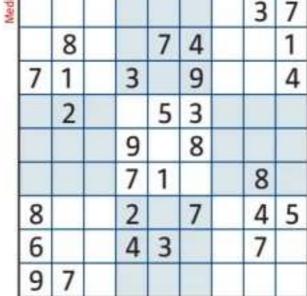

6

7

2

Whatsapp 610203040

5

9

8

5

7

6

7

1

Radioteléfono

3

8

9

8

5

FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ historiador y escritor (75)

exfutbolista y entrenador (54)

cantante y actriz (45)

PACO JÉMEZ

JUAN ANTONIO MORALES

exbaloncestista (55)

Loterias

2

3

6

2

4

9

3

| Miércoles, 17 de abr | BONCE       |
|----------------------|-------------|
| Número premiado      | S:004 48206 |
| Martes, 16           | S:007 72276 |
| Lunes, 15            | 5:013 49181 |
| Domingo, 14          | 5:003 19254 |
| Sábado, 13           | 033 44988   |
| Viernes, 12          | 5:042 82337 |
| Jueyes, 11           | 5:030 29404 |

#### BONOLOTO

| Miércoles, 17 | 98               |
|---------------|------------------|
| Números       | [ a/a ]          |
| 15-22-26-3    | 2-45-49 C-36/R-9 |
| Aciertos      | euros            |
| 6             | 386,929,29       |
| 5-C           | 140,701,56       |
| 5             | 1.034,57         |
| 4             | 25,16            |

#### LOTERIA NACIONAL

| Sábado, 13 de abril | din    |
|---------------------|--------|
| Número premiado     | Fam. 1 |
| 84501               | 1-2-5  |

#### EUROMILLONES

| Martes, 16 de abril | 0     |
|---------------------|-------|
| Números             | 101   |
| 22-29-31-39-46      |       |
| Números estrella    | 03-07 |

#### LA PRIMITIVA

Lunes, 15 de abril



18-21-23-24-30-32 C-06/R-7

| Aciertos | euros      |  |
|----------|------------|--|
| 6+R      | 0          |  |
| 6        | 604.582,07 |  |
| 5+C      | 98.040.34  |  |
| 5        | 2 496 40   |  |

#### EL GORDO

Domingo, 14 de abril.

Números

01-03-30-37-48 7

Crucigrama

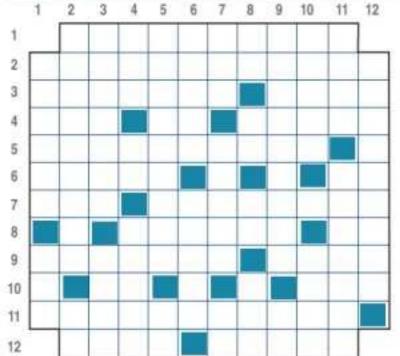

Horizontales: 1. Que reciben o son capaces de recibir. - 2. Profesores con

la categoría más alta en la enseñanza universitaria. - 3. Trabajadores manuales retribuidos. Adorne los bordes de un vestido. - 4. Laura no está acabada. El que ha dejado de ser cónyuge de alguien. Mezdar metales en

un crisol. - 5. Que arman asechanzas. - 6. Significa 'muerto'. Se ven con

anticipación. - 7. El barón no tiene límites. Al revés mitifican, idolatran. -

 Beneficio de un capital. Muestras de imparcialidad. – 9. Muy pocos. El capitán del Nautilus. - 10. Dos de abril. Después de, a continuación de. -11. Necesitaremos paciencia para hacerlo. - 12. Una buena parte de

AI AA AA

Juegan blancas

#### Jeroglífico

Ajedrez

¿Cómo se cayó?

#### Ocho diferencias





547 82 00

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

Verticales: 1. Elevación del terreno. Muestras de elegancia. - 2. Descarados, ordinarios. Los límites del seiscientos. - 3. Natural de Etruria. Prenda de abrigo. - 4. Organización política y económica creada en el Tratado de Roma. Transitar. Instrumento musical pastoril. - 5. Cobertores de cama. Acaban fuera – 6. Bastante próximo. Trata como a una diosa. – 7. Yunque de platero. Permite un respiro a los viajeros acalorados. Porción de crema. 8. Encabezan Italia. Sube al podio. El centro de Rota. Ración de setas. — 9. Estupro, agresión. Menos de mil. - 10. Amarillentos. Al revés, acapare. 11. Sin compañía. Con determinación para algo. – 12. Sirvamos tila.

Soluciones

Salamanca. Recto, conforme a la moral.





+8P3.7b XXXXX JE Y DXA Y TO J. J. AJEDREZ: 1, TUT! TES A308 JEROGLÍFICO: DE

Luis R. Camero, MADRID

as mañanas televisivas son duras de pelar. Los espectadores bucean entre las primeras informaciones del día, y lo alternan con contenidos que resuman la actualidad, pero le aporten un punto de vista original, único y característico. Ese es el lugar que ocupa «Aruser@s» desde 2018 en la Sexta, y que entre las 7:00 ylas 11:00 horas de lunes a viernes, gusta y entretiene a cada día más personas. Además de ofrecer contenidos variados y salpicarlo con secciones y multitud de colaboradores, el espacio de entretenimiento más madrugador de la televisión, dirigido y presentado por el periodista Alfonso Arús, ha revolucionado las mañanas de la televisión. «Aruser@s» se supera cada temporada desde hace seis, teniendo una evolución ascendente (también en la franja completa). La actual temporada, hasta el 15 de abril y según las audiencias es líder de la franja con un 17,7% de cuota de pantalla, más de 400.000 seguidores de media (402.000)y+1,1 millones de espectadores únicos.

#### El programa gusta a todo tipo de público y destaca especialmente en target comercial

Decimos evolución de liderazgo, porque antes de que el programa llegase a esa franja la cadena anotabaun 4,6% de share, y ocupaba la quinta posición frente a la primera de Telecinco. Muestra de la revolución que ha supuesto «Aruser@s» en la mañana televisiva, es el meteórico ascenso que ha experimenado temporada tras temporada hasta situarse líder indiscutible y todos los días en cabeza. En sus últimastrestemporadas el espacio de entretenimiento se mantiene por encima del 17% de cuota de pantalla. Ahora mismo se encuentra en su segunda temporada de liderazgo absoluto con la mayor distancia histórica vs. competencia, Telecinco (+4,8%), que incluso se queda como tercera opción. «Aruser@s» lleva 22 meses consecutivos liderando de forma absoluta la mañana

> El periodista y presentador es un animal televisivo como lo fue radiofónico

«Aruser@s», en laSexta, es el programa de entretenimiento más madrugador de la pequeña pantalla y líder de su franja

# La fórmula Arús, **imbatible** en la mañana televisiva

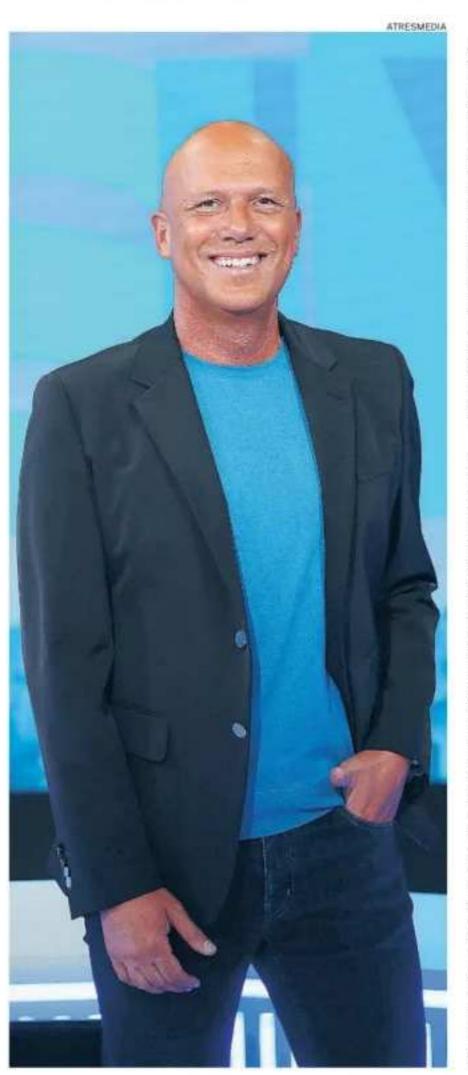

sin bajar del 17,4% de cuota de pantalla y alcanzando máximas de 18,7% de media, como en abril de 2023, y días de récord como el 21,7% de cuota lograda el 20 de diciembre del año pasado. Igualmente su dominio aplastante en lo que va de temporada, ha liderado el 95% de los días (141 de 148), y las mayores distancias con Telecinco han alcanzado desde los 8 hasta los 10 puntos. Según los datos de audiencia del mes de marzo, el espacio de Arús sigue imbatible y anotó un 17,4% de cuota consiguiendo una ventaja de +4,3 puntos frente a la competencia. «El Humoming», espacio del programa entre las 7:00 y 9:00 horas, también lideró (14,9%), por lo que su emisión completa fue también líder, con un 16,4% (tercer

mejor histórico). Además, el programa gusta a todo tipo de público y destaca especialmente en target comercial, donde se dispara hasta un 21,6%. Lidera entre hombres (18,1%), mujeres (17,5%) y niños (6,8%). También es el programa más visto entre todos los públicos de más de 25 años, destacando los espectadores de 45 a 54 años (22,6% de cuota). Por comunidades, «Aruser@s» se hace diariamente con el público de Cataluña, País Vasco, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Aragón, Cada día, durante cuatro horas en directo, Alfonso Arús y su equipo proponen a los telespectadores una forma única para empezar el día informados, con buen humor y positividad. Angie Cárdenas también en la producción ejecutiva-, María Moya, Patricia Benítez, Marc Redondo, Tatiana Arús. Marc Llobet, Alba Sánchez, Arthur Arús, Rocío Cano y Hans Arús, se encargan de abrir la primera ventana televisiva de entretenimiento en directo. Además, Paula del Fraile, David Broc, Oscar Broc, Andrés Guerra, Víctor Amela, Sebastián Maspons, Javier Ricou, Evelyn Segura, Elizabeth López y Miguel Ángel Rodríguez «El Sevilla» completan el plantel de colaboradores.

#### Barbra Streisand graba el tema de «El tatuador de Auschwitz»

L. R. C. MADRID

Movistar Plus+ ha anunciado este miércoles que la cantante, compositora, actriz, guionista y directora Barbra Streisand, ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscary Tony, hagrabadounanuevacanción, «Love Will Survive», que será el tema principal de «El tatuador de Auschwitz». Esta es la primera grabación de Streisand para una serie de televisión y será lanzada mundialmente por Columbia Records el 25 de abril antes de su estreno en junio en Movistar Plus+.

«Love Will Survive» ha sido compuesta por Hans Zimmer, ganador de dos premios Oscar, en colaboración con la nominada al Emmy Kara Talve, que forma parte del colectivo de compositores Bleeding Fingers Music, y Walter Afanasieff, ganador de un Grammy, con letra de Charlie Midnight, nominado a un Grammy y a un Globo de Oro. Zimmer y Talve también han compuesto la banda sonora original de la serie de seis episodios, protagonizada por Harvey Keitel, Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Anna Próchniak y Jonas Nay. Streisand, cuya carrera abarca más de seis décadas e incluye múltiples éxitos premiados a nivel mundial como «Evergreen», «The Way We Were» y «Woman in Love», está acompañada en esta nueva grabación por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por William Ross, La canción está producida por los ganadores del Grammy Walter Afanasieff y Peter Asher. Barbra Streisand, Jay Landers y Russell Emanuel son los productores ejecuti-

Barbra Streisand dijo: «Debído al aumento del antisemitismo en todo el mundo hoy en día, quería cantar «Love Will Survive» en el contexto de esta serie, como una forma de recordar a los seis millones de almas que se perdieron hace 80 años. Y también para decir que incluso en los tiempos más oscuros, el poder del amor puede triunfar y perdurar».

#### David Jaramillo, MADRID

n el vasto catálogo de Netflix, «Pared con Pared» ha emergido desde el pasado viernes 12 de abril como una suavebrisa primaveral. Este remake de la cinta francesa «Tras la pared», tiene como gran atractivo el debut como protagonista de la cantante Aitana, quien, con Fernando Guallar, nos deleita con una interpretación tan dulce como creible en una historia que, aunque no reinventa el género, cautiva con su simplicidad y calidez.

Dirigida por Patricia Font, en esta comedia romántica la premisa es básica pero efectiva: Valentina, una pianista en ascenso interpretada por Altana, y David (Fernando Guallar), un inventor de juegos necesitado de silencio, se encuentran divididos por una pared que parece simbolizar más que una simple separación física. De hecho, materializa el hecho de estar destinados a odiarse, pero este tabique, lejos de ser un obstáculo insuperable, se convierte en el hilo conductor de su creciente relación, llenando la pantalla con momentos de humor, ternura y, por supuesto, algunos malentendidos inevitables.

Aitana, en su debut cinematográfico, atrae con una inocencia encantadora que se fusiona perfectamente con la dulzura de su voz. Aunque hay margen para el crecimiento, su actuación es un sólido primer paso en el mundo del cine, más que nada porque, si bien es cierto que se apoya en su incuestionable talento musical, no se abusa de él y su interpretación de Valentina resulta delicada y envolvente.

Al otro lado de la pared, nos encontramos con Fernando Guallar, cuya actuación como el solitario, amargadoytiquismiquis Davidestá

# El curioso recorrido de una auténtica cita a ciegas

El talento de Aitana sobrepasa lo musical y ahora se asienta en el cine con el estreno de «Pared con Pared», lo nuevo de Netflix

más llena de matices. Fernando logra transmitir la complejidad y la vulnerabilidad de su personaje de manera convincente, dotándolo de un encanto irresistible que hace que sea imposible no empatizar con él. Su dinámica con Aitana es el corazón palpitante de la película, alimentado por momentos que van desde lo cómico hasta lo profundamente conmovedor, aunque es verdad que se pudo profundizar más en las circunstancias personales de ambos para entender mejor sus reacciones actuales.

Pero «Pared con Pared» no sería lo mismo sin su compacto elenco de secundarios, entre los que se destacan Natalia Rodríguez, Adam Jezierski, Paco Tousy Miguel Ángel Muñoz. Aunque aparecen brevemente, cada uno asoma para enriquecer la historia y darle algo de color y dinamismo al predecible mundo de Valentina y David. Porque, es ahí, en su sencillez, donde «Pared con Pared» puede tener su fortaleza. Es una película sin giros argumentales impactantes ni personajes extraordinariamente os-

Aitana atrae con una inocencia encantadora que se fusiona con la dulzura de su voz curos, pero que logra cautivar gracias a su honestidad y autenticidad.

Con Aitana a bordo, la música merecía tener peso específico, el que se le ha dado con la banda sonora original de Amau Bataller, que envuelve la historia con una atmósfera encantadora que complementa a la perfección las emociones de los personajes.

Sin embargo, es cierto que algunos diálogos y situaciones pueden sentirse un tanto artificiales en ciertos momentos y tanta simplicidad puede limitar el público objetivo de la película. Son detalles que pueden restarle un poco de brillo a la experiencia, pero que no impiden que la película cumpla su propósito de entretener y conmover.

«Pared con Pared» es, sin duda, una de esas comedias románticas para disfrutar sin complicaciones, para desconectar de la rutina y vivir un momento sin tensiones ni exaltaciones.



Aitana y
Fernando Guallar
protagonizan
esta comedia
romántica,
perfecta para una
tarde de
primavera

### Los toros de San Isidro también se verán por Telemadrid

La cadena transmitirá 15 festejos de feria y la tradicional Goyesca del 2 de mayo

#### D. Jaramillo, MADRID

El mundo del toro sigue demostrando su fuerza televisiva en las audiencias de Telemadrid durante las emisiones de la Copa Chenel, razón por la que la cadena autonómica redobló su apuesta por la tauromaquia con la transmisión, por segundo año consecutivo, de varios festejos de la feria de San Isidro, la más importante del calendario taurino mundíal y que tiene lugar en la plaza de toros de Madrid.

En la oferta de este año serán 16 festejos los que se emitan desde Las Ventas: la Corrida Goyesca del 2 de mayo, más 15 tardes del ciclo que se celebrará entre el 10 de mayo y el 16 de junio, concretamente, los festejos de los días 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29 y 30 de mayo; y 5, 7, 8, 9 y 16 de junio. De esta manera, la cadena se apunta a la transmisión de los acontecimientos más importantes del ciclo, como lo son la Corrida de la Prensa, la Corrida de la Cultura, la Corrida Homenaje del 200 Aniversario Policía Nacional, la Beneficencia y la Corrida In Memoriam de Antonio Chenel, así como la corrida de rejones del día

18 de mayo, cuando el jinete navarro Pablo Hermoso de Mendoza se despedirá del público madrileño.

Cada día de festejo, desde las 19:00h., el equipo liderado por el periodista Sixto Naranjo, con los comentarios de Federico Amás y el matador de toros Luis Miguel Encabo, analizarán lo realizado en el ruedo por figuras del toreo de la talla de Morante de la Puebla, Roca Rey, Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera, Paco Ureña, Talavante, Manzanares y Diego Urdiales, entre muchos otros toreros que harán este año el paseillo en Madrid.

A los ya comentados festejos de la Copa Chenel, 11 en total, Telemadrid suma «¡Ole, toro!», un programa de variedades taurinas que sirve como previo a las transmisiones de esta Copa, y el espacio reservado este año en los Telenoticias, que incluirán la información más destacada y entrevistas con las principales figuras del toreo en su edición de las 14:00h. durante la feria de San Isidro.



#### «UNA VIDA MENOS EN CANARIAS»: APARECE UN CADÁVER EN UNA UNIVERSIDAD



ANTENA 3

13:20 Cocina abierta con Karlos

Concurso con Jorge

Con Sandra Golpe.

Y ahora Sonsoles.

Esther Vaquero.

Antena 3 Noticias 2

Con Vicente Vallés y

Con Rocio Martinez,

Angie Rigueiro y Alba

universidad» y «Muerte

La tienda de Galería del

08:55 Espejo público.

Arguiñano.

Fernández,

El tiempo

17:00 Pecado original.

20:00 Pasapalabra.

21:30 Deportes.

21:35 El tiempo.

Dueñas.

21:45 El hormiguero 3.0.

22.45 Una vida menos en

«Muerte en la

en el acuario».

01:10 Cine, «El asesino del

The Game Show.

03:30 Jokerbet: ¡damos juego!

Coleccionista

laberinto=

Canarias

15:45 Sueños de libertad.

15:30 Deportes.

15:35

18:00

21:00

02:45

15:00 Antena 3 Noticias 1.

13:45 La ruleta de la suerte.

Antena 3 estrena hoy, tras «El Hormiguero», un nuevo capitulo de la exitosa serie

«Una vida menos en Canarias», disponible en atresplayer. En el nuevo episodio, el Canarias Noir, un gran festival de novela negra, está a punto de abrir sus puertas cuando un cadáver aparece expuesto en el interior de la universidad que aloja el evento. Luis y Naira sospechan que se trata de un crimen ritual, propio de un asesino en serie. Pero la turbulenta carrera de la víctima, la escritora emergente Camila Turino, señala en muchas otras direcciones: un crítico literario que

abusó de ella; una editora que la despreciaba; una competidora en ventas que sentía envidia de su talento; y un padre con problemas económicos que ahora heredará los cuantiosos derechos de su obra. Un caso siniestro y retorcido que acabará tocando muy de cerca a la inspectora Naira Oramas.

07.30 ¡Toma salami!

08:15 Planeta Calleja.

#### LA

08:00 La hora de La 1. 10:40 Mañaneros. 14:00 Informativo territorial. 14:10 Ahora o nunca. 15:00 Telediario 1. 15:50 Informativo territorial. 16:15 El tiempo. 16:30 Salón de té La Moderna. 17:30 La Promesa. 18:30 El cazador stars. 19:30 El cazador. 20:30 Agul la Tierra. 21:00 Telediario 2. 21:55 4 estrellas. 22:50 Cine. «Deuda de sangre». 00:35 Cine. «El Santo» 02:20 La noche en 24 horas.

#### LA 2 13.45 Rincones de Australia.

14.45 Diario de un nómada,
Carreteras extremas.
15:45 Saber y ganar.
16.30 Grandes documentales.
18.05 Documenta2.
18.55 Se ha escrito un crimen.
20:20 La 2 express.
20:35 Las recetas de Julie.
21:30 Cifras y letras,
22:00 La matemática del espejo.
22:45 En primicia.
23.40 Documentos TV.
00:35 Una órbita más.

TELEMADRID

22:30 El megahit presentación.

00:15 Cine, «El puente sobre el

22.40 El megahit. «Money

Monstern

rio Kwats

17:35 Disfrute Madrid.

19:00 Madrid directo.

20:30 Telenoticias

21:15 Deportes.

21:30 El tiempo.

21:35 Juntos.

#### 05:15 Minutos musicales

16.45 Sesión doble «Jinetes en la sombra».

18:30 Abierto redacción.

18.45 Western. «La reina de Montana».

20:30 Trece noticias 20:30.

21:05 Trece al día.

21:55 El tiempo en Trece.

El cascabel.

00:30 El Partidazo de Cope.

Con Antonio Jiménez

15:45 Cine. «El puente de los esplas».

18:02 Reino Unido: historia de una nación.

18:57 Cine. «Impuros».

20:15 InfoDeportePfus+.

20:50 UEFA Europa League.
West Ham United FC-TSV Bayer 04 Leverkusen.

23.00 Muertos, S.L..

00:05 La Resistencia.

LA SEXTA

Con Antonio García

Con Helena Resano.

Con Cristina Saavedra y

Con Joaquín Castellón.

Con Carlota Reig y Óscar

Unos amigos deben

miedos más aterradores

involuntariamente con

un poder oscuro del más

enfrentarse a sus

cuando contactan

00:40 Cine. «Anarchy. La noche

MOVISTAR PLUS+

de las bestias».

Rodrigo Blázquez.

06:30 Remescar, cosmética al

instante.

07:00 Previo Aruser@s.

Ferreras

edición.

15:30 La Sexta meteo.

17:15 Más vale tarde.

edición

21:00 La Sexta Clave.

21:20 La Sexta meteo.

Rincón.

21:30 El intermedio.

22:30 Cine. «Ouija».

allá.

21:25 La Sexta deportes.

20:00 La Sexta noticias 2<sup>a</sup>

14:30 La Sexta noticias 1"

09:00 Aruser@s.

15:10 Jugones.

15:45 Zapeando.

11:00 Al rojo vivo.

#### 07.00 Neox Kidz. 10.15 El principe de Bel Air.

NEOX

12.35 Los Simpson.
16.05 The Big Bang Theory.
18.30 El joven Sheldon.
20.20 Chicago P.D..
02:20 Jokerbet: jdamos juegol
03:05 The Game Show.
03:50 Minutos musicales.

#### NOVA

06:00 Hoteles con encanto.

14:30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 15:00 Esposa joven. 16:30 El zorro, la espada y la rosa. 18:00 A que no me dejas. 19:15 Bella Calamidades.

19:45 Cabo. 21:30 Melek.

23:55 La hija del embajador. 02:30 VIP casino.

14.35 Mountain men.

#### MEGA 10.05 Crimenes imperfectos.

16.20 Vida bajo cero. 19.00 La casa de empeños. 21.00 ¿Quién da más? 23:45 El Chiringuito: la cuenta atrás.

00:00 El Chiringuita de Juganes.

#### O7:00 Mejor Ilama a Kiko.

09.30 Alerta Cobra. 11:30 En boca de todos. Con Nacho Abad. 14:00 Noticias Cuatro. 14:45 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño. 15:05 El tiempo. 15:20 Todo es mentira. 18:00 Tiempo al tiempo. Noticias Cuatro. 20:00 20:40 ElDesmarque Cuatro. 20:55 El tiempo. 21.05 First Dates 22:50 Horizonte. 01:50 ElDesmarque madrugada.

#### TELECINCO

08:55 La mirada crítica.
10:30 Vamos a ver.
15:00 Informativos Telecinco.
15:30 ElDesmarque Telecinco.
15:35 El tiempo.
15:50 Así es la vida.
17:00 TardeAR.
20:00 Reacción en cadena.
21:00 Informativos Telecinco.
21:35 ElDesmarque Telecinco.
21:45 El tiempo.
22:00 Supervivientes.

02:00 Casino Gran Madrid Online Show.

#### STAR CHANNEL

14:43 Ley y orden.
15:32 FBI: Most Wanted.
16:35 Cine, «Guardianes de la galaxia».
18.25 CSI Las Vegas.
20:14 CSI: Vegas.
21:08 Tracker.
22:00 FBI: Most Wanted.
22:53 The Rookie: Feds.
23:48 FBI: Most Wanted.
00:14 The Rookie: Feds.

#### WARNER TV

07.23 Friends.
11.28 The Big Bang Theory.
15:49 Cine.
\*La conspiración de noviembre».

06.45 Miracle Workers.

17,34 Rizzoli & Isles. 19,15 FBI.

02:16 Cine, «La trama (Broken City)»,

**03.55** Lucifer.





jueves, 18 de abril de 2024

I único objetivo del sanchismo era manipular la Comisión de Investigación en el Congreso sobre el escándalo de las mascarillas de Koldo y sus compinches para convertirla en un ataque contra el PP. La lista de comparecientes es tanto un despropósito como la confirmación de que no tienen ningún principio ético o respeto por la separación de poderes. Hay aspectos sobre los que no existe ninguna duda. El primero es que el gobierno de Sánchez gestionó de una forma tan lamentable como ineficaz la pandemía. No se respetó el Estado de Derecho y las medidas adoptadas fueron inconstitucionales. Es cierto que este pronunciamiento fue posible porque Conde-Pumpido y sus magistradas sanchistas todavía no controlaban el Constitucional. A esto hay que añadir que las redes clientelares obtuvieron beneficios multimillonarios desproporcionados y confirmaron la existencia de una corrupción sistémica en el PSOE. Los conseguidores y los visitadores, como sucedeen RTVE, tuvieron su oportunidad de enriquecerse a costa del dolor de los españoles. Esta comisión tendría que servir para clarificar estas cuestiones, pero su único objetivo es continuar la ofensiva contra el PP y, sobre todo, contra Ayuso.

# Sin Perdón La chapuza de la comisión del Congreso



Francisco Marhuenda

«Los fiscales no están para mancharse la toga, como aseguró Pumpido cuando era el Fiscal General»

Uno de los aspectos más inquietantes de la lista es la falta de criterio de Patxi López al aceptar la inclusión del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. Ni magistrados ni fiscales deberían comparecer en una comisión, ya que forman parte del Poder Judicial tal como establece la Constitución. Es cierto que en los segundos hay que avanzar en una reforma legal que consagre su total independencia del Gobierno, porque nunca más un presidente, como hizo Sánchez, debería poder pavonearse diciendo que el Ministerio Fiscal depende de él. No es un botín del partido que gana unas elecciones como sucede siempre que el PSOE ocupa La Moncloa. Los fiscales no están para mancharse la toga, como aseguró Pumpido cuando era el Fiscal General. Patxi López tendría que haber rechazado la exigencia de los independentistas de incluir a Luzón. No solo es una perturbación en la labor de los fiscales, sino una escandalosa intromisión, un intento de amedrentar al Poder Judicial y otro caso de lawfare. Es muy significativo que la izquierda mediática no se escandalice ante esta situación. La acertada protesta del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, impedirá que se materialice este despropósito.



laude Rains (1889-1967), en la película Casablanca, interpreta el papel del cínico jefe de policía que a golpe de silbato cierra el bar de Rick - Humphrey Bogart (1899-1957) - con el argumento de «Escándalo, qué escándalo, ;he descubierto que aquí se juega!». La escena culmina cuando aparece un empleado del bar y le da al policía un fajo de billetes y le dice: «Sus ganancias». Casablanca, dirigida por Michael Curtiz (1886-1962), obtuvo un Óscar, además de ser un éxito inesperado, cuando se estrenó en 1942. La película fue el resultado de una improvisación permanente y, de hecho, el guion se redactaba sobre la marcha, con frecuencia la noche anterior al rodaje de las nuevas escenas. Es decir, no había nada previsto y todo se acomodaba a las circunstancias, algo que puede recordar, por cierto, a la manera de gobernar, en algunas ocasiones, de Pedro Sánchez.

El lunes, el candidato de Bíldu, Pello Otxandiano, se enredó con una pregunta de Aimar Bretos en la SER: «¿ETA fue una organización terrorista»? El líder abertzale titubeó y, con voz temblorosa, contestó que «ETA fue un grupo, eh, Al portador

Escándalo, escándalo ¡aquí se juega!



Jesús Rivasés

«El Gobierno se rasga ahora las vestiduras con Bildu y todo recuerda una de las escenas más famosas de Casablanca» armado». Los estrategos de La Moncloa, pastoreados acaso por Jesús Perea Cortijo, del Departamento de Discurso y Mensaje de la Presidencia, creyeron encontrar argumento para tomar resuello en una campaña que, según la demoscopia, no les sonrie. Al día siguiente, el Gobierno salió en tromba contra sus aliados de Bildu. La ministra Pilar Alegría dijo que las afirmaciones de Otxandiano «son incompatibles con la democracia» y tildó de «cobarde» al sucesor de Otegi, el líder «abertzale» que respalda al Gobierno de Sánchez, sin que se sepa muy bien a cambio de qué. Bildu puede ganar el domingo y eso complicaría las cosas al inquilino de La Moncloa. Quizá debería decidir si apoya al PNV o a Bildu para encabezar el ejecutivo vasco. El presidente y el Gobierno han caminado de la mano de Bildu los últimos años y, ahora, se escandalizan de que Otxandiano no considere a ETA «banda terrorista». «Escándalo, ¡aquí se juega!» dice el Gobierno mientras entran en escena los diputados de Bildu con sus votos - las ganancias- para Sánchez en el Congreso. Casablanca siglo XXI, con un moderno, pero sin la magia del genuino, Louis Renault interpretado por Claude Rains.